# LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.273 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN NACIONAL

## Los jueces alertan de un «ataque preventivo» para presionar por la amnistía

En el Supremo aclaran que no se sienten presionados por la carta de Pedro Sánchez «Cualquier decisión que no comparten la identifican con un complot contra el Gobierno»

«No es Peinado, somos todos», dicen sobre los ataques al juez del «caso Begoña Gómez» EL CGPJ debatirá si la carta afecta a la «independencia judicial» La Permanente se reunirá el lunes para consensuar una respuesta P.6-7



El primer ministro canadiense, los presidentes de Estados Unidos y Francia, con sus esposas, y el príncipe de Gales

## Biden busca el paralelismo frente al nazismo y promete defender a Ucrania del «yugo ruso»

Emotiva ceremonia para recordar el Desembarco de Normandía en la playa de Omaha

La memoria histórica ha vivido este jueves en las playas de Normandía un capítulo cargado de simbolismo 80 años después del desembarco que liberó a Europa del yugo nazi. Y pese a lo lejano que parece en el tiempo, el contexto de la actualidad ha impregnado a la ceremonia celebrada en la playa de Omaha de una magnitud no vista tiempo atrás en otras fechas en las que la efeméride fue celebrada por todo lo alto. Eran momentos en los que la seguridad de Europa y la unidad trasatlántica no estaban puestos en tela de juicio. P.16-17

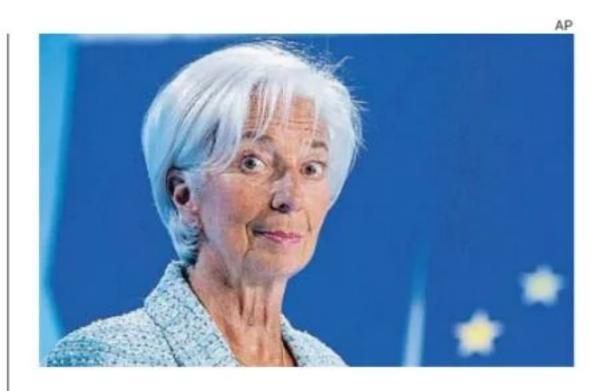

## El BCE cambia el ciclo y recorta los tipos de interés tras 10 subidas

Da un giro de timón y baja un cuarto de punto el precio del dinero del 4,5% al 4,25%

El Banco Central Europeo recorta los tipos de interés y el precio del dinero pasará del 4,5% al 4,25%. Se espera que esto se refleje en el euríbor, el índice que supone la referencia de las hipotecas y que no había parado de aumentar en los dos últimos años. P.20

El instructor defiende la citación de la mujer de Sánchez pese a las europeas P.8 El Gobierno une a España en la acusación de genocidio en el CIJ contra Netanyahu P.11

La colaboración del Gobierno con Barrabés, financiada con fondos europeos, se remonta a 2019 8.9



2 OPINIÓN
Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Las correcciones

## Elecciones europeas, neorrancios y RRSS



Rocío Colomer

l rumbo de la UE se decidirá este domingo, cuando 370 millones de electores de los 27 Estados miembros voten en las elecciones al Parlamento Europeo. Estas elecciones son más decisivas que nunca pues se producen tras dos años de guerra en Ucrania y en medio de un explosivo conflicto en Oriente Medio. Los electores tendrán la oportunidad de mostrar su opinión sobre la estrategia tomada por los Veintisiete para neutralizar el expansionismo ruso que amenaza también con modificar nuestras fronteras por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Los dos años de guerra en Ucrania han estado marcados por el respaldo inquebrantable al Gobierno de Volodimir Zelenski para neutralizar la invasión ilegal rusa, pero también por los titubeos para no arrastrar a los aliados a un conflicto directo con Rusia.

El azar ha querido que estas elecciones coincidan con el 80 aniversario del Desembarco de Normandía que liberó a Europa del yugo nazi. La comparación del nazismo con el nacionalismo enarbolado por Vladimir Putin es inevitable. La participación de los veteranos en la que probablemente sea su última asistencia a una gran conmemoración nos recuerda el papel decisivo que tuvieron los jóvenes en la consolidación del mundo libre. Fueron chava-



Los jóvenes europeos serán los que tendrán que lidiar con la Europa posguerra de Ucrania

les de entre 18 y 20 años los que protagonizaron la mayor operación anfibia de la historia y derrotaron con éxito a las tropas de Hitler.

Son también nuestros jóvenes los que tendrán que lidiar con la Europa que surja tras el enfrentamiento con Putin en Ucrania. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Met-

sola, ha hecho un esfuerzo para promover el voto joven el 9J. La participación es una preocupación en general. En 2019 fue del 50,7%, 8 puntos porcentuales por encima de las anteriores, en 2014, tras una tendencia de décadas a la baja. Una caída aumentaría las dudas sobre la legitimidad democrática de la UE. Paradójicamente, las pasadas elecciones de Países Bajos, Francia o España demuestran que los jóvenes son iguales de proclives que el resto del electorado a tomar las opciones más extremas. El año pasado, el mensaje antiinmigración de Geert Wilders resonó entre los jóvenes holandeses que luchan por encontrar una vivienda asequible y un trabajo bien remunerado, lo que permitió al veterano líder de extrema derecha a ganar por primera vez las elecciones y liderar la formación del gobierno, aunque la ambición rubia tuvo que renunciar a encabezarlo.

¿Por qué los jóvenes son neorrancios? La mayoría de ellos se informan por las redes sociales y no siempre acuden a fuentes fiables. En España este fenómeno ha cristalizado en la figura del influencer Alvise que puede llegar a obtener dos eurodiputados. La campaña la ha realizado únicamente en redes sociales. En 2014 algo similar ocurrió con Podemos. El partido de Pablo Iglesias surgió al calor de las tertulias televisivas y en las papeletas europeas aparecía únicamente su cara. Obtuvo cinco eurodiputados. Hoy, Pablo Iglesias, es un político retirado y (otra vez) televisivo. Pero el uso intensivo de las redes sociales no solo a pábulo a estos personalismos de desigual recorrido sino también son una pasarela para las intenciones maliciosas de Rusia y China. Ojalá fuésemos todos a votar con la amenaza rusa en la cabeza, otra Europa sería posible.

## Las caras de la noticia



Carlos Mazón
Presidente de la Generalitat
Valenciana

#### Respaldo institucional al Banco Sabadell.

El presidente de la
Generalitat valenciana
ha mantenido una
reunión con el presidente
del Banco Sabadell,
Josep Oliu, con sede
en la comunidad, en un
momento decisivo para
la entidad, que afronta
una OPA hostil del BBVA.
Mazón ya se mostró en
contra de esta operación.



Eduard Xatruch Chef

## Disfrutar, elegido mejor restaurante del mundo.

El restaurante Disfrutar de Barcelona que dirige junto a los chefs Oriol Castro y a Mateu Casañas, ha sido elegido el mejor del mundo en la gala «The World's 50 Best Restaurants» de Las Vegas, seguido de los también españoles Asador Etxebarri, (2°) y DiverXO (4°).



Yolanda Díaz Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo

Se apunta «el tanto»

# de que España apoye la denuncia contra Israel La líder de Sumar, ávida de votos, no ha dudado en apuntarse la «victoria» de que el Gobierno, en una decisión electoralista más, se sume a la demanda presentada

por Sudáfrica ante la CIJ

contra Israel.

El canto del cuco

## Begoña Gómez, el cisne negro



Abel Hernández

a inesperada llamada del juez Peinado a la mujer del presidente del Gobierno, con fecha y hora, a declarar como investigada por corrupción ha convertido a Begoña Gómez en el «cisne negro» de la campaña europea, que concluye oficialmente hoy. Esta vez la conmoción política, que ha encontrado amplio eco en la prensa internacional, ha sido más estruendosa que la noticia, en las últimas elecciones municipales, de la inclusión en las listas de Bildu de etarras condenados por delitos de sangre, que acabó siendo el «cisne negro» de aquella campaña. Es de lo que se ha quejado amargamente Pedro Sánchez, el atribulado marido, que ve un propósito político en la decisión del juez. En su segunda epístola a los españoles, cargada de fango y exabruptos contra la derecha, trata, sin embargo, de aprovecharse electoralmente de esa criticada decisión, explotando el victimismo y exhibiendo a su mujer en los mítines. Que el presidente siembre dudas -más que dudas- sobre la independencia judicial es mucho más grave y preocupante que los negocios de su mujer.

Acaso sea inoportuna, por su posible influencia en los votantes, esta cita judicial ahora, aunque el juez ha dado cumplidas explicaciones y merece un respeto por su demostrado valor. La reacción de la extrema izquierda en el poder, con el presidente Sánchez a la cabeza, verdadero incitador, en este caso, de la revuelta contra la Justicia, no difiere nada de la reacción de Trump ante los jueces que lo juzgan. Se supone que en Bruselas estarán tomando nota. La ofensiva contra la Justicia y la Prensa independiente no ha hecho más que empezar en España. Estamos ya en el «punto y aparte». El «caso de Begoña Gómez», mujer del presidente e inocente mientras no se demuestre lo contrario, ha sido el detonante de la ofensiva. El abuso populista del género epistolar por parte del presidente Sánchez, en vez de someterse abiertamente a las preguntas de los periodistas de todos los medios, es muy mal síntoma.

Habrá que ver la influencia callada del «cisne negro» de Begoña Gómez a la hora de meter la papeleta europea en la urna. A juzgar por las reacciones, la cita judicial perjudica a los socialistas y beneficia a los populares el domingo. Basta observar la serenidad de Feijóo y la crispación de Sánchez. No están tranquilas las aguas del lago en las que nada, solitario, el cisne, observado desde la orilla por mil miradas. La Moncloa anda revuelta. La gente comenta la afición epistolar de sus inquilinos: el presidente escribe cartas a los españoles y su mujer, cartas de recomendación.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

### **Editorial**

## El Gobierno se pliega al discurso de Hamás

l Gobierno español se ha sumado a la denuncia por genocidio presentada por Suráfrica contra el Estado de Israel ante el Tribunal de La Haya. Ese es el fondo de la cuestión y las matizaciones efectuadas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solo se explican desde la mala conciencia que produce apoyar tan brutal acusación, precisamente, sobre un pueblo que padeció en sus carnes uno de los más terribles procesos de exterminio de la historia y que ha tenido que librar continuas guerras desde 1948 para garantizar su derecho a existir como nación independiente y soberana. Nos hallamos, pues, ante un acto político de enorme trascendencia para la posición de España en el mundo, llevado a cabo, además, en la recta final de unas elecciones en las que el inquilino de La Moncloa parte con desventaja y necesita agrupar en torno a sus siglas el voto de la extrema izquierda. Por supuesto, el millón y medio de árabes musulmanes que tienen la ciudadanía israelí y están amparados en sus derechos por las leyes de una democracia plena, son la prueba de refutación de la acusación de genocidio, por más que desde posiciones antisemitas se haya banalizado el término con la intención de diluir en el imaginario colectivo la verdadera naturaleza de lo que fue el Holocausto, la búsqueda de la extinción de un pueblo por razones étnicas, con independencia de la condición personal de cada uno

de sus individuos. Lo que no parece querer entender el Gobierno es que Israel está librando una guerra en Gaza con las reglas de enfrentamiento que ha impuesto un enemigo que se reconoce inferior en potencia de fuego, efectivos y demás medios militares, y que, como en toda acción irregular, se sirve de la población local para cubrirse. Un enemigo que gobierna totalitariamente a esa misma población y que siempre repite la misma estrategia de ataque sorpresivo, repliegue y búsqueda de un alto el fuego que permita el rearme para la siguiente operación. Hace dos décadas, desde la retrocesión de Gaza a los palestinos, que Hamás utiliza la franja para bombardear el territorio de Israel. Por supuesto, la voluntad de acabar con ese círculo vicioso del actual Ejecutivo israelí, golpeado en lo vivo por una acción terrorista brutal no provocada, podía no haber entrado en los cálculos de Hamás, pero, aun así, han mantenido el desafío aún a costa de la total destrucción de Gaza, a la espera de la habitual reacción de la comunidad internacional, naturalmente horrorizada por la tragedia de la guerra. Nuestro Gobierno, es un hecho, se pliega así a la estrategia y al discurso de una organización terrorista islamista, que actuó con increíble crueldad sobre civiles indefensos como punta de lanza de los intereses del régimen de Teherán en su pugna con Arabia Saudí -que iba a establecer relaciones diplomáticas con Israel- por la supremacía en la región.

## **Puntazos**

## La confianza debida en la Justicia

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes 10 de junio, es decir, una vez transcurrida la jornada electoral, para analizar unas manifestaciones públicas por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que pueden afectar a la independencia judicial. No es una cuestión menor que el órgano de gobierno de los jueces se vea impelido a actuar, aunque sea declarativamente, frente a la inaudita operación de desprestigio a la que ha sido sometido, coordinadamente, además, un magistrado que lleva a cabo la instrucción de una causa. La confianza de la sociedad en la independencia de los tribunales de justicia, la convicción de que nadie puede estar por encima de las leyes, son conceptos básicos en la conformación del sistema democrático representativo. Atacar sus fundamentos es atacar a la democracia.



## El submarino Planas y la fruta

La jornada del pasado miércoles en Las Ventas deparó escenas de lo más curiosas. Y no solo por la presencia del Rey Felipe VI y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que fueron de los más jaleados por el respetable. Todo lo contrario que el ministro de Agricultura, Luis Planas, que pasó desapercibido y en la irrelevancia más absoluta. No faltó, por cierto, el célebre lema de «Me gusta la fruta», lanzado por algunos aficionados, y ante el que no consta que Planas se inmutase porque le tapaba, pillín, una columna. ¿Qué dirá Urtasun?

## **Fact-checking**

# Janusz KorwinMikke Ex miembro del Parlamento Europeo

#### La información

### En Polonia se presenta a las elecciones europeas un partido que propone que las mujeres no puedan votar hasta que hayan alcanzado la menopausia.

Se trata del partido ultraderechista Korwin, que lleva el nombre de su propio líder, el antisistema y libertario Janusz Korwin-Mikke, que ha sido diputado en el Parlamento polaco y el europeo, y que argumenta que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Korwin está alineado con las tesis del expansionismo ruso y es un negacionista del Holocausto.

#### La investigación

Se trata de uno más de los partidos extremistas, excéntricos o, simplemente, caricaturescos que se presentan a estas elecciones por docenas, aprovechando la laxa legislación electoral de algunos países. Korwin no solo propone retrasar la edad de voto de la mujer hasta que alcance la menopausia, también quiere que ganen menos dinero que los hombres y que puedan ser «corregidas» por sus maridos en el ámbito doméstico, incluso, con violencia física.

#### El veredicto



verdadero. No es el único político extremista que cae en la extravagancia para tener presencia en los medios de

comunicación, pero sí es uno que alienta conductas ilegales en el ordenamiento europeo.

## Parresía

## El juez pide respeto



Sandra Golpe

odo llega en esta vida, amigos. Por fin acaba la última de las campañas electorales que hemos ido encadenando desde no sé cuándo. Por fin los europeos empiezan a votar para renovar su Parlamento comunitario. ¡El domingo está al caer! Un par de días y, con un poquito de suerte, nos olvidaremos de las urnas un rato. Ayer pasé unas horas en la capital comunitaria, en su mismo epicentro, informando del arranque electoral. Y me preguntaba cómo verán, desde Bruselas, los tejemanejes españoles. Qué pensarán en esos despachos de la citación de la mujer del presidente del Gobierno español, en calidad de imputada. Qué opinarán, sobre todo, de la reacción de Pedro Sánchez, que lleva ya dos cartas a la ciudadanía para acusar a la derecha y a la ultraderecha de los problemas en su casa, incluso para señalar al magistrado que ha osado investigar a Begoña Gómez. Magistrado que, ante tanta alusión y señalamiento, se ha revuelto -esto también es insólito- para defender su trabajo y recordarle al Gobierno de turno, en una providencia, que ninguna ley indica que él tenga que frenar una investigación en curso porque haya unas elec-

ciones a la vista, ¡acabáramos! El CGPJ está preocupado por la independencia de los suyos, lo veremos el lunes, cuando se reúna. ¿Les sorprenderá a nuestros vecinos tantos movimientos judiciales favorables o inoportunos - según quiénes los hagan- para el mandatario español? Pensad que lo de Begoña Gómez es algo nunca visto en nuestro continente, así como la reacción del marido, que no solo no dimite, sino que le pide a su país que le vote en masa, para vengar la afrenta. Igual de inusual resulta que un juez tenga que defenderse por hacer su trabajo. Mas allá de los titulares sobre Begoña Gómez, habría que resaltar que esta última campaña electoral -en teoría, la más alejada de nuestra realidad nacional- ha sido, en esencia, un pulso mayúsculo entre Sánchez y Feijóo. Quien lo pierda, saldrá tocado y quizá hundido definitivamente. Nunca el PP lo ha tenido tan fácil para acorralar a su rival político, visto lo visto en los últimos días. Y precisamente por eso, si el próximo domingo los populares no ganan de forma contundente, Feijóo tendrá un problema, y habrá Sánchez para rato en la Moncloa. El presidente de las siete vidas, manual de resistencia en mano, puede llegar a comerse en las urnas a Sumar, pero el PP no puede decir lo mismo de VOX. La victoria de los populares debería ser contundente. En cuanto sepamos el veredicto de las urnas, empezarán nuevos capítulos, imagino que también inéditos, sobre el nuevo Gobierno catalán. Pero eso ya será la semana que viene. ¡Cojamos aire!

El trípode

## Ayer y hoy: dos fechas para la Historia Mundial



Jorge Fernández Díaz

yer, 6 de junio, y hoy, 7 de junio, son dos fechas que tienen un lugar muy destacado en la Historia de la Humanidad. La primera fecha es conocida como el día «D» y evoca el desembarco de Normandía. efectuado por los Aliados en las playas de esa zona de Francia en el año 1944 y que supuso el comienzo del fin de la ocupación nazi del país, comenzada en mayo de 1940, así como de la Segunda Guerra mundial en Europa. Con esa operación tuvo lugar la mayor operación naval de esas características en la Historia, que tuvo al frente al General Eisenhower, comandante de las fuerzas aliadas en Europa, y que, según se dijo, había estudiado en profundidad el desembarco español de la bahía de Alhucemas del 8 de septiembre de 1925, en la guerra del Protectorado español de Marruecos. El 6 de junio de 1944 marcó el comienzo de la ofensiva que menos de un año después, el 8 de mayo de 1945, acabó con la rendición incondicional del Tercer Reich.

Por su parte, la fecha de hoy, 7 de junio, también tiene un significado militar pero en esta ocasión, además, con

unas consecuencias que enlazan con la Sagrada Escritura. Nos referimos a la «Guerra de los Seis días», sucedida del 5 al 11 de junio de 1967 entre Israel y una coalición de Egipto, Siria y Jordania, que acabó con una rotunda victoria de Israel. Los territorios ocupados fueron la península del Sinaí y la Franja de Gaza a Egipto, los altos del Golán a Siria, y Cisjordania y lo más importante Jerusalén, a Jordania. Los acuerdos de Camp David y Oslo tras la guerra del Yom Kippur de 1973 desatada por Egipto para recuperar su territorio, fueron hitos importantes hasta el momento actual, pero lo significativo e innegociable para Israel es Jerusalén, su capital «eterna» por ley de 1980. Con su destrucción el año 70 por el imperio romano, comenzó una diáspora del pueblo judío por el mundo, que finalizó al fundar el Estado de Israel en 1948, casi 1.900 años después. Pero sería el 7 de junio de 1967 cuando Jerusalén dejó de ser «hollada por los gentiles», es decir de estar bajo poder no judío, como recogen los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas en el discurso apocalíptico de Jesucristo sobre Jerusalén, previo a su Pasión. En esa profecía el Señor dijo que estará bajo dominio no judío «hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles». Ese tiempo se cumplió el 7 de junio de 1967, y ya estamos en tiempos de apostasía. Signo de los últimos tiempos.

## **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía: José Lugo:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, J. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5



## España es el problema. ¿Y Europa ...?



Emilio de Diego

ranscurridoun sigloy cuarto desde la polémica entre los dos sectores de intelectuales españoles, encabezados por don Miguel y don José, el primer término de este sintagma ofrece tantas o más certezas que entonces; aunque solo fuera por acumulación y persistencia de errores. Bien es cierto que, en términos geográficos, el sanchismo cifra sus éxitos en eliminar esta dificultad, reduciendo España a la nada. Más allá de algún subterfugio retórico, cada vez queda menos España, en este sentido, víctima de la corrupción de la política nacional, del crecimiento de sus enemigos internos que, a modo de tenia, la van parasitando, con gran entusiasmo y buenos resultados, en apariencia al menos, para ellos.

Si quedaba alguna duda al respecto, llegan las elecciones europeas y nuestros partidos mayoritarios llaman a sus fieles a votar, por el supuesto fortalecimiento de Europa. El PSOE evoca directamente a Groucho Marx (no es la primera vez que imita al célebre humorista en comicios recientes de diverso ámbito) y grita: ¡Más Europa! O sea, ¡Más madera! (¡Traed madera! o cualquier otra expresión similar). ¿Por qué?¿Para qué? Desde luego no para el mayor avance, en la construcción europea, hacia el logro de los objetivos de la UE, sino porque como sucedía con los Hermanos Marx en el oeste es la guerra, en el Viejo Continente y sobre todo en España por méritos propios. Lo de Ucrania es otra cosa. Por segunda vez en treinta años demostramos no recordar a J. de Maistre. Buscan también la protección de Europa algunos partidos, de corte nacionalista radicalmente excluyente, cuyos fines resultarían imposibles de armonizar con los de la UE.

La dialéctica entre valores e intereses, en la Unión Europea, encuentra cada vez conjugación más difícil. Promover la pazy la seguridad, yrespetarlos derechos y liberta des fundamentales, tuvo resultados ciertamente favorables en el contexto de la Guerra Fría. Después, la caída del muro de Berlín se convirtió en emblema del hundimiento del más perverso de los totalitarismos de la historia del siglo XX. Vencidos el nazismo y el fascismo, en la II Guerra Mundial, el horizonte, a comienzos de la década final del «Novecientos», se mostraba ilusionante. Pero pronto cambió con el triunfo de los sofistas. La desintegración de Yugoslavia abrió, una vez más, la caja de Pandora. El sueño europeo se alejaba.

España es el problema, y lo sigue siendo, influida por la insolidaridad y un conjunto heterogéneo de intereses confrontativos. Pero mientras, Europa ha agudizado sus contradicciones y antepuesto, a sus grandes objetivos, exigentes y de largo recorrido, no pocos intereses mezquinos y cortoplacistas. La Unión Europea va camino de convertirse, poco más que en el banquero de las maltrechas finanzas de sus estados miembros. Un juego de riesgo semejante a la «ruleta rusa». Los españoles buscamos hoy en ella la protección partidista en nuestros conflictos «cainitas», que nos debilitan, como Nación y como Estado, hasta límites muy preocupantes. Importa ahora vencer al adversario, convertido de nuevo en enemigo, mucho más que alcanzar cualquier otra meta colectiva.

Practicamos ante Europa una sumisión autoimpuesta; algo que, en cierta medida, se asemeja a la actitud de la misma UE, con relación a Estados Unidos. Día a día se reduce su posición en el mundo, alejándose de los grandes protagonistas de la historia actual, para instalarse en un lugar secundario. Su papel es el de un actor de reparto, que apenas se atreve a soñar con unas metas que, hasta hace solo unos años, parecían al alcance de sus posibilidades.

Definir Europa resulta más difícil de lo que aparenta, incluso en términos geográficos, y no digamos culturales, políticos, ... etc. La UE sigue siendo hoy una necesidad para sobrevivir ante nosotros mismos, con todo lo que esto significa. Sus expectativas se sitúan para España en los fondos económicos, para que nuestros políticos puedan continuar captando voluntades, mediante subsidios de toda clase y en la gestión de nuestras capacidades, o mejor dicho de nuestras incapacidades. La importancia de las elecciones europeas se valora como la de unos comicios más, en la lucha por el poder interno en nuestro país. España supeditada así a la Unión Europea es verdaderamente un problema; pero Europa se concibe, cadavezmenos, como la posible solución para superar nuestras auténticas carencias.

El catálogo de ciudadanos, por sus sentimientos ante la UE, va creciendo. Junto a los eurófilos, eurófobos, euroescepcticos, y euroignorantes, categorías ya asentadas, van tomando cuerpo las de los eurodependientes y los euroresignados. Estos últimos tienen varios motivos para ello, acaso el más importante el que la UE no ha logrado su objetivo capital: trascender las limitaciones de los estados nacionales, conformados en sus versiones decimonónicas, hasta la construcción de un estado supranacional, una especie de estados unidos de Europa, como decía Churchillya en su discurso de Zúrich.

Emilio de Diego. Real Academia de Doctores de España.

## Mar en calma Resistiré



Irene Villa

a resiliencia se construye a lo largo de la vida: se aprende, se ejercita y se practica. Esto es lo que defiende la doctora Rafaela Santos, neuropsiquiatra y presidenta del Instituto Español de Resiliencia que ayer celebró unos emotivos premios que han recibido con anterioridad Rafa Nadal, Vicente del Bosque, Javier Fernández... y multitud de paralímpicos como David Casinos, Eva Moral, Sara Andrés, Ricardo Ten, Jon Santacana o Teresa Perales entre otros.

El premio Resiliencia 2024 ha sido para nuestro admiradísimo Pau Gasol. Nombrado como «héroe» o «milagro», Pau consiguió por su audacia jugar en la NBA siendo muy joven. Esas ganas que siempre le definieron dieron enormes frutos, casi imposibles e impensables. Su competitividad se nutrió de una resiliencia, auto-exigencia y compromiso a prueba de todo, porque no basta con el talento.

La fortaleza mental también depende de la disciplina y un método que Pau, gracias a su entrenador en los Lakers Phil Jackson, adoptó: la meditación y una gran máxima: el altruismo es el alma del trabajo en equipo. Y es que el poder del equipo es imbatible. Gestionar los éxitos y los fracasos es vital. La clave está en resistir y a veces la caída es el mejor combustible.

Por estadística todos vamos a atravesar túneles de dolor y frente a la incertidumbre y los retos del futuro, la resiliencia (capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido de ella) es garantía de éxito.

Alimentar nuestra autoestima es un trabajo constante y diario, y se consigue poniendo el foco en nuestras posibilidades, logros, talentos, pensamientos positivos... y no en esas creencias limitantes tan difíciles de desaprender. También es vital mantener ese entusiasmo que nos impulsa a la acción, a seguir luchando, a levantarnos una y mil veces.

Nuestro objetivo será siempre ser inasequible al desaliento, para saber que se puede apartar el miedo, afrontar lo que venga y resistir. Ahí es donde radica la fuerza. Y la felicidad.

#### Ricardo Coarasa. MADRID

as críticas desde el Gobierno al juez Juan Carlos Peinado, primero por su decisión de admitir a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y, después, por citarla a declarar como investigada hace solo unos días, en la recta final hacia las elecciones europeas del domingo, han puesto en guardia a la judicatura. Con las decisiones judiciales sobre la amnistía a la vuelta de la esquina -a la espera de que se publique la polémica ley en el BOE para su entrada en vigor-, las fuentes judiciales consultadas ven en la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -en la que reprocha a Peinado que interfiera en la campaña electoral y vuelve a tacha de «bulo» los hechos que se atribuyen a su esposa- un paso más en lo que consideran una ofensiva contra el Poder Judicial a lomos de las acusaciones de «lawfare», la supuesta utilización espuria de la Justicia con fines políticos. Desde esa perspectiva, ven en esa misiva y en las críticas del Ejecutivo «ataques preventivos o anticipatorios ante lo que está por venir» con la aplicación de la lev de amnistía a las diferentes causas vinculadas al desafío soberanista en Cataluña.

Se trata, afirman fuentes del Tribunal Supremo, de un ataque «a la Justicia, no a Peinado» y recalcan que cuando se habla de «lawfare», más allá de a quién se sitúe en el disparadero de las críticas, «somos todos».

Eso sí, aseguran que no sienten «ninguna presión condicionante» a raíz de ese cuestionamiento de su labor -bendecido por el PSOE en su acuerdo de investidura con Junts con el «lawfare» como ariete-. Al contrario, recalcan, «te refuerza». No obstante, subrayan, no pueden evitar tener la sensación de que «si haces lo que tienes que hacer, te van a crucificar». «Pero presión, ninguna», reiteran.

«Estamos en la misma situación desde hace meses», señalan también fuentes del alto tribunal. «Cualquier decisión judicial que no comparten la identifican con "lawfare" y con un complot contra el Gobierno», explican. Porque el planteamiento de quienes arremeten contra los jueces, defienden, «es que el Poder Judicial entra en campaña». Por tanto, aventuran, «a medida que la Ley de Amnistía se vaya aplicando o no entenderán lo mismo: que los jueces están cortocircuitando la vida política».

Y sobre las presiones, precisan, «depende de cada juez». «En el Tribunal Supremo no nos sentimos presionados», sostienen al mismo tiempo que recuerdan que «cuando se dictan resoluciones que les son favorables no dicen nada».

Sí ven una escalada tanto en el tono de las críticas como en el origen de las mismas y muestran su sorpresa por el hecho de que «se van pasando los argumentos», en referencia a que las acusaciones de «lawfare» del independentismo hayan sido asumidas después primero por Podemos, antiguo socio de Gobierno, y después por el propio PSOE y el jefe del Ejecutivo a cuenta de la investigación a su esposa por su aval por carta al empresario Carlos Barrabés por adjudicaciones públicas que suman más de diez millones de euros.

Dos asociaciones judiciales -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente- ya salieron al paso de esa segunda carta del presidente del Gobierno, después de la que hizo pública el pasado 24 de abril amagando con dimitir después de que el juez Peinado admitiese a trámite la denuncia contra Begoña Gómez.

Para el magistrado Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, no se trata de

«No es Peinado, somos todos», dicen sobre los ataques al juez del «caso Begoña Gómez»

«Cualquier decisión que no comparten la identifican con un complot contra el Gobierno», lamentan

algo puntual», pues en su opinión «estamos viviendo un proceso de deslegitimación del Poder Judicial» que califica de «peligrosísimo». Aunque, en su opinión, no cree que Sánchez estuviese lanzando un mensaje a los jueces que tienen que aplicar la Ley de Amnistía en las próximas semanas.

Oliva sí lamenta que «partidos que creía que eran de Estado asuman cada vez más tesis populistas». Una deriva que, señala, tiene consecuencias preocupantes para el Poder Judicial. «Incluso los que vitorean ahora al presidente no son conscientes de lo que sería un ▶ Tensión con el Gobierno. En el Supremo dicen no sentirse presionados por la carta de Pedro Sánchez, pero resaltan que no se critica a Peinado, sino «a la Justicia»

## Jueces alertan de un «ataque preventivo» ante la amnistía

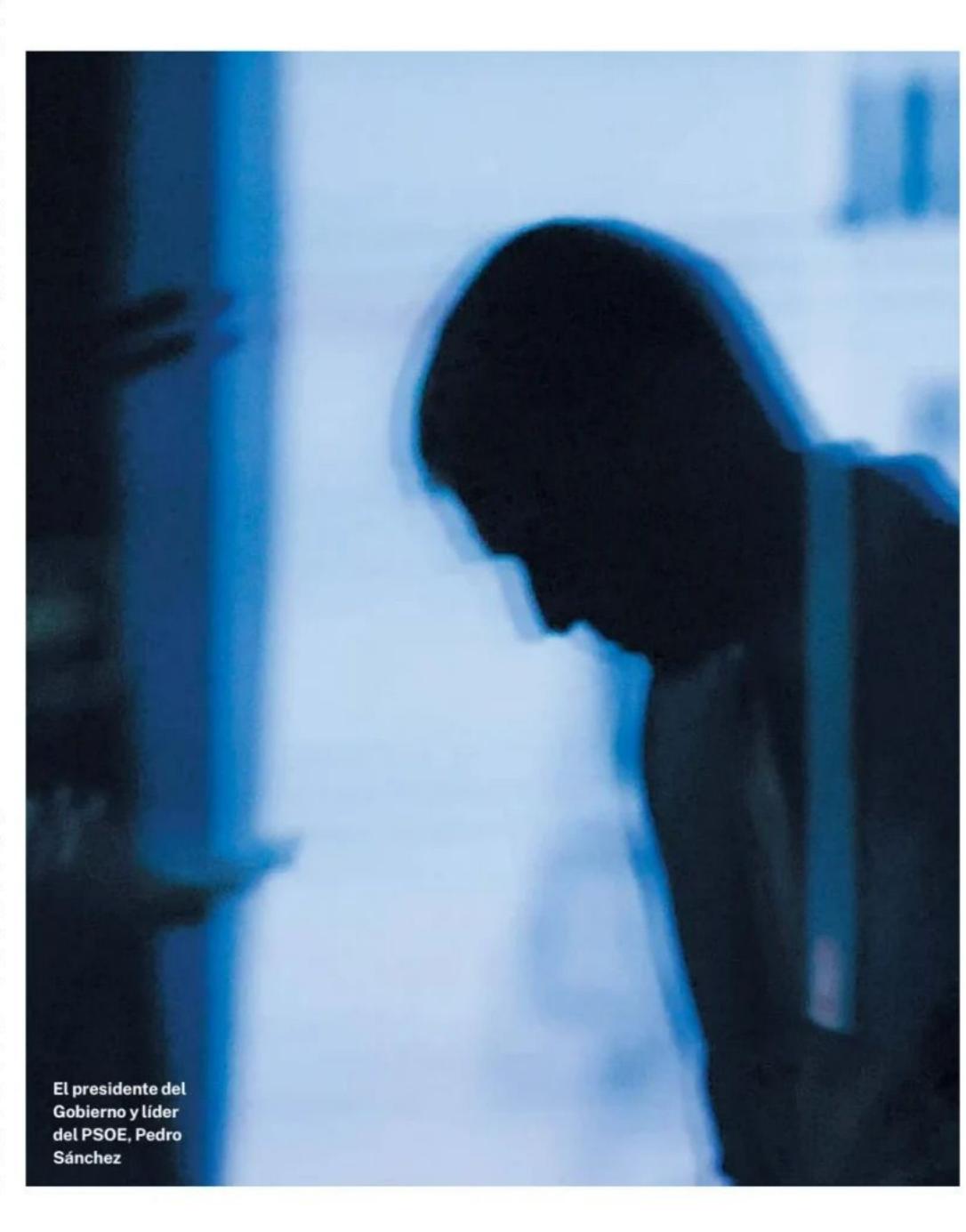

Estado de derecho sin un Poder Judicial independiente», reflexiona el magistrado.

Pero en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía, el portavoz de la AJFV aventura que el Gobierno «no va a reaccionar igual» y, al margen de cuál sea la decisión de los jueces y tribunales respecto a su aplicación a los casos concretos», el Ejecutivo «dirá que respeta las decisiones judiciales. No creo que vayan a asumir las tesis independentistas».

Por su parte, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente – la otra asociación judicial que respaldó el comunicado tras la nueva carta de Pedro Sánchez – afirma a LA RAZÓN que no cree que la reacción del jefe del Ejecutivo «sea un mensaje velado a los jueces que tienen que aplicar la amnistía», aunque sí la incardina «en ese mensaje de desconfianza generalizado contra el Poder Judicial». Por que en su opinión, esos avisos «llevan produciéndose desde hace ya bastante tiempo». «Más bien lo que hay es un generalizado ataque al poder judicial, un desprestigio constante a la función que hacemos los jueces», afirma.

Portillo hace hincapié en que las resoluciones judiciales «pueden y deben criticarse en una sociedad democrática», pero no mediante «un ataque personal al juez que las ha realizado o como justificación para atacar a toda la carrera judicial, que es lo que está pasando».

Yes que para el magistrado la carta supone «subir un peldaño más en esa escalada de desagravios y deslegitimación del Poder Judicial» que no tiene en cuenta -lamenta- que la confianza de los ciudadanos en la Justicia «es esencial para mantener el Estado democrático y de derecho que ahora tenemos».

Esas «descalificaciones generalizadas a los jueces y al Poder Judicial presentándolo como no legítimo ni democrático, o como un poder fallido», lamenta, no solo menoscaban la confianza de los ciudadanos en la Justicia sino que, además, contribuyen a «disminuir la eficacia de nuestro trabajo y a dificultar que nuestras resoluciones tengan cumplimiento efectivo y podamos incluso adoptarlas en un clima de normalidad democrática». Afectando por tanto «de manera negativa», recalca, «a la salud democrática del país».



## El CGPJ debatirá si la carta afecta a la «independencia judicial»

La Comisión Permanente se reúne el lunes para consensuar una respuesta

R. C. MADRID

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el lunes si la carta de Pedro Sánchez supone una intromisión en la independencia judicial. Será la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces la que aborde este asunto, tal y como decidió ayer después de optar por trasladar este asunto -que había puesto sobre la mesa el vocal José Antonio Ballestero- a una fecha posterior a las elecciones europeas del domingo. Los vocales estudiarán finalmente esa posible respuesta en una sesión extraordinaria convocada el día siguiente de los comicios del 9J.

Sobre la mesa ya había un documento que, por tanto, no se ha llegado a debatir por la Comisión Permanente para no interferir en la recta final de la campaña electoral. Precisamente eso fue lo que reprochó al juez Peinado el presidente del Gobierno, quien en su carta se mostró sorprendido porque la decisión judicial de citar como investigada a su esposa se conociese «solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo», lo que calificó de «extraño». «Habitualmente-escribió Pedro Sánchezse ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos». «En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado, se quejó.

Fuentes del sector conservador consideran que los ataques del Gobierno a la actuación del juez Peinado suponen «dar marchamo al "lawfare"» y respecto a la misiva del presidente del Ejecutivo aseguran que «llevar a cabo semejante planteamiento a unos días de que el Tribunal Supremo tenga que decidir en qué términos tiene que ser aplicada la Ley de Amnistía es de extrema gravedad».

Estas mismas fuentes apuntan que Sánchez «no da nunca una puntada sin hilo». «Es de los que cuando se encuentra un tronco cruzado en el camino no ve un obstáculo, sino la leña para calentarse toda la semana. La forma en cómo está utilizando en positivo en la campaña la investigación judicial a su mujer, cuando tendría que ser algo negativo, es buena prueba de ello», señalan. Y elevan el tono al afirmar que el Poder Judicial «es el único reparo que se opone al cesarismo de Sánchez y está en guerra con él. Utilizará todo lo que esté a su alcance».

Pero además del presidente del Gobierno, otros miembros de su Gobierno se han pronunciado sobre la decisión del juez Peinado. La vicepresidenta tercera del Gobierno, y candidata del PSOE a las elecciones europeas de este domingo, Teresa Ribera, calificó de «muy burdo» que se adopten estas resoluciones en campaña, mientras que el titular de Transportes, Óscar Puente, dijo que la citación de Begoña Gómez «claramente interfiere» en las elecciones y «carece de lógica procesal». Por suparte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, aunque se mostró «cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes, y por tanto con el Poder Judicial», añadió que este procedimiento «está resultando claramente extraño y burdo», informa Ep.

Desde Podemos, su candidata a las europeas, Irene Montero, calificó al CGPJ de «partido judicial reaccionario» por su decisión de reunirse el lunes para abordar una respuesta a la carta de Sánchez. Y el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, les instó a dimitir recordando que la institución está en funciones desde 2018. «Disuélvanse», se limitó a apuntar.

## El juez defiende la citación de Begoña Gómez pese al 9J

Acuerda tomar declaración a Barrabés en el hospital dado el delicado estado de salud del empresario

#### Ricardo Coarasa, MADRID

El juez del «caso Begoña Gómez», Juan Carlos Peinado, salió ayer al paso de las críticas de Pedro Sánchez y de alguno de sus ministros tras citar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno a solo unos días de las elecciones europeas del domingo. En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid asegura que no existe impedimento legal alguno para seguir adelante con la instrucción y, como prueba de ello, acuerda tomar declaración en el hospital donde se encuentra ingresado a Juan Carlos Barrabés, el empresario a quien Begoña Gómez recomendó por carta en adjudicaciones públicas que suman 10,2 millones de euros.

El instructor afirma en esa providencia que «no conoce precepto alguno» ni de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni tampoco de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, «ni de ninguna otra ley», que le impida «continuar el impulso» de la investigación.

Y en referencia a la norma no escrita, bendecida por el Tribunal Supremo, que aconseja no acordar resoluciones judiciales que puedan interferir una campaña judicial, afirma que «la costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos» solo es de aplicación en cualquier ámbito jurídico «en caso de ausencia de ley».

Del mismo modo, señala que ni la Junta Electoral de zona ni la Junta Electoral Provincial le han comunicado «que haya sido proclamada en el proceso electoral vigente ninguna de las personas que hasta el presente momento han sido citadas como testigo o investigada». De ahí que constate su intención de seguir adelante con esas comparecencias. Con ese objetivo, asegura, tras escuchar la opinión médica del forense de los juzgados de Plaza de Castilla que «realiza el seguimiento del tratamiento» de Barrabés, acuerda tomarle declaración «como prueba preconstituida», fuera de la sede judicial pero con los mismos efectos y garantías procesales que una comparecencia en el juzgado y con valor de cara a un hipotético juicio.

Peinado ordena a la Gerencia y Dirección médica del Hospital 12 de octubre de Madrid que le informen de «los días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación».

En su reciente carta, Pedro Sánchez se quejó de que la citación como testigo de su esposa se acordase «solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo», lo que calificó de «extraño».

Pero la decisión del instructor va más allá de su intención de agilizar la investigación. Peinado ha intentado tomar declaración en el juzgado a Barrabés, pero su delicado estado de salud se lo ha impedido. Estaba previsto que hoy mismo acudiese a los juzgados,

La testifical de Barrabés como prueba preconstituida garantiza su validez en un posible juicio

El instructor replica a Sánchez que no hay impedimento legal para instruir un caso en campaña electoral

pero los informes médicos aportados por su defensa han obligado al juez a dejar sin efecto esa citación. Ahora, ha puesto en marcha el mecanismo que habilita el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para la toma de declaración a testigos que, como en el caso de Barrabés, padecen una grave enfermedad. De esta manera, y ante la imposibilidad de cumplir con el principio de inmediatez que rige la testifical, el juez Peinado se garantiza que la diligencia se lleve a cabo con todas las garantías, y la presencia de las partes, preservando la validez del testimonio incluso si el caso llegase a juicio.

Este supuesto, aunque excepcional, tiene antecedentes. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hizo lo mismo ante la avanzada edad de una testigo que identificó al exdirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, «Ata», como el asesino del senador Manuel Giménez Abaden 2001. El magistrado se desplazó a Zaragoza para practicar la prueba preconstituida y tomar declaración a la mujer, para evitar que su testimonio ante la Policía careciese de eficacia jurídica llegado el caso. Finalmente, «Ata» fue condenado a 30 años de prisión, aunque en este caso resultaron determinantes los testimonios prestados en el juicio por otros dos testigos.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer, en un mitin en la Plaza de Callao junto a Martínez Almeida, Díaz Ayuso y Dolors Montserrat

### Feijóo pide el voto como respuesta a las cartas

En el sprint final de las elecciones europeas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aguantó ayer, literalmente, el chaparrón y se mojó mientras pedía llenar de votos las urnas para no permitir que la igualdad y la libertad «se someta a las cartas de recomendación de Sánchez». Instó a empezar el cambio desde Europa y aseguró que «nunca sería presidente de mi país a cambio de dividirlo» como hace Sánchez, a quien recordó que «tanta mentira de derecha y ultraderecha no cuela», al tiempo que advirtió de que la investigación de la Fiscalía Europea sobre Begoña Gómez demuestra que no hay conspiración contra el presidente, informa C. S. Macías.

## Barrabés se unió a Red Eléctrica también a cargo de fondos de la UE

La colaboración del Gobierno con el Grupo, financiada con fondos europeos, se remonta al año 2019

#### Carmen Morodo, MADRID

Red Eléctrica se asoció en 2019 con el Grupo Barrabés para llevar a cabo un proyecto también financiado con fondos europeos. Ese mismo año fue cuando Barrabés patrocinó el Máster de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Y Red Eléctrica estaba presidida por Jordi Sevilla, el primer gurú económico de Pedro Sánchez. El acuerdo consistía en un hub de movilidad «Madrid in motion».

La Fiscalía de la UE envió el pasado miércoles a la UCO a la sede de Red.es para recabar expedientes del «caso Begoña Gómez».

Todas las pesquisas de la UCO se centran en las ayudas que obtuvieron las empresas de Barrabés gracias a contratos públicos a costa de fondos de la Unión Europea. Los agentes de la UCO se llevaron diversos pendrives y las adjudicaciones que logró Barrabés, el ideólogo del máster que Begoña Gómez codirige y además miembro de su claustro de profesores.

La semana pasada, la UCO también registró el Consejo Superior de Deportes para recabar toda la información disponible sobre adjudicaciones recibidas por la empresa de Barrabés, Innova Next, tanto directamente como en UTE con otras compañías.

Esta investigación forma parte de una pieza secreta del «caso Begoña Gómez», abierta por el juez Carlos Peinado tras recibir a finales de mayo una petición de la Fiscalía Europea con la que este organismo busca indagar si los hechos investigados afectaron a los fondos europeos.

Tal y como informó este periódico el pasado martes, el juez del «caso Begoña Gómez» ha reclamado ya los expedientes de contratación que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid adjudicaron a Innova Next, la sociedad de Carlos Barrabés.

Pero la investigación de la Guardia Civil ha identificado casi un centenar de adjudicaciones a empresas de Barrabés por un total de 24,9 millones de euros.

De ellas, 22 (por un montante de 22,8 millones) se adjudicaron a Innova Next, la sociedad en la que el juez Juan Carlos Peinado centra ahora su investigación después de que la Audiencia Provincial de Madrid acotara la denuncia de Manos Limpias, dejando fuera del objeto del procedimiento la posible influencia de Begoña



El empresario Carlos Barrabés

Gómez en el rescate de Air Europa por sus reuniones con el ex CEO de Globalia Javier Hidalgo y el comisionista del «caso Koldo», Víctor de Aldama.

El análisis de la UCO ha identificado 28 expedientes en los que Innova Next es la empresa adjudicataria entre agosto de 2017 y diciembre de 2023. Y la nómina de órganos de contratación que se decantaron por la empresa de Barrabés es extensa y variada. Desde el propio Consistorio de la capital de España a Correos, el Estado Mayor del Ejército de Tierra, Red. es (el organismo público que centra el grueso de la instrucción judicial) y Renfe, entre otros.

La Fiscalía Europea investiga al menos seis contratos financiados con fondos europeos. Entre ellos, destacan los contratos millonarios asignados por el citado ente público Red.es, y que vinieron avalados por cartas de apoyo firmadas por la propia Begoña Gómez.

La UTE que formó con The Va-

lley consiguió imponerse a una veintena de empresas tras barrer a sus competidores en el apartado de valoración subjetiva.

La investigación abierta ha servido para que se recuerde que el presidente del Gobierno puso como ejemplo a la firma que había recomendado Begoña Gómez en enero del pasado año 2021, en mitad de los concursos públicos

La Fiscalía Europea está centrando su investigación en el uso de los fondos europeos

La campaña europea se cierra con el «caso Begoña Gómez» marcando la agenda política y judicial del Ministerio de Economía.

LA RAZÓN

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como imputada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, el próximo 5 de julio.

El magistrado, que abrió diligencias hace unas semanas, ha dado este paso después de levantar el secreto de las actuaciones y ordenar una ronda de declaraciones de testigos para de esta forma indagar en las actividades profesionales de Gómez.

La mención del magistrado en sus resoluciones a la condición de investigada de Gómez ya provocó toda una tormenta política, que ha ido a más después de conocerse su decisión de imputarla.

El magistrado ha tomado la decisión porque aprecia indicios de los dos delitos en las diligencias ya practicadas.

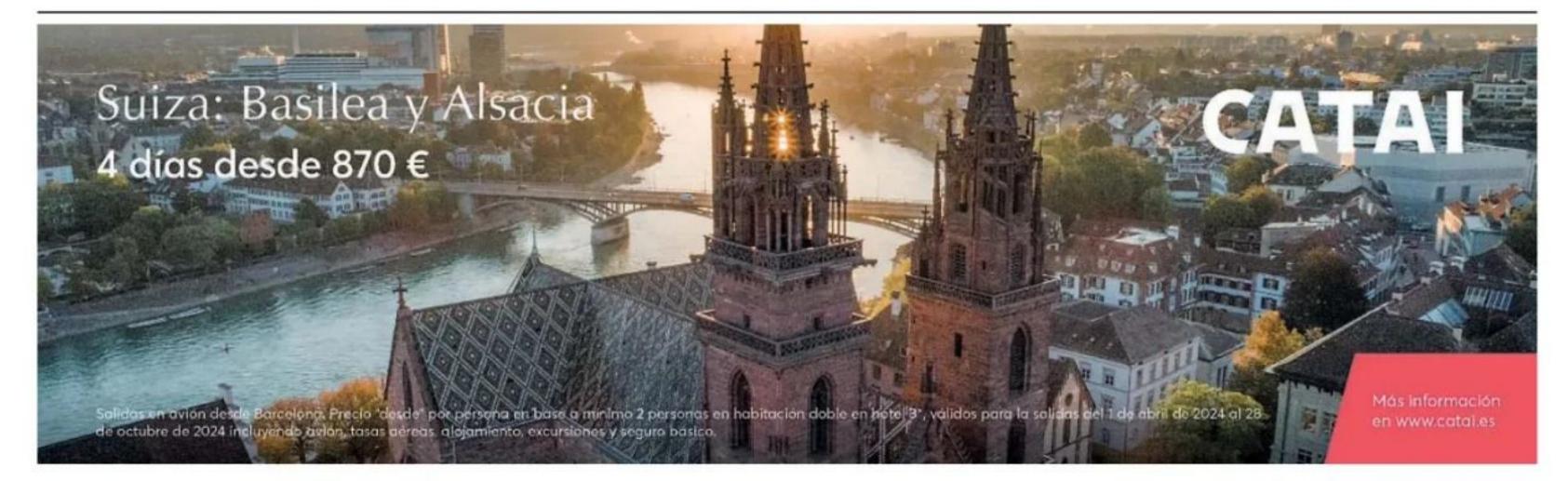

10 ESPAÑA
Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN



La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ayer, en Granada

## Ninguno de los socios avala la estrategia del PSOE para el 9J

Acusan de
«electoralismo»
al presidente y le
afean que no tome
medidas y solo hable
de «persecución»

#### Rocío Esteban. MADRID

Toda la campaña electoral ha dado un vuelco tras la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado, por presunto delito de influencias y corrupción en los negocios. Algo que ha obligado al PSOE a cambiar el paso y a hacer del contratiempo una virtud en la recta final con vistas al 9J. Esto ha soliviantado a los socios del PSOE – y a la vez competidores– en Europa al comprobar que el Gobierno ha introducido a Begoña Gómez –«vota Begoña», dicen sus detractores– como aliciente para votar masivamente al PSOE este domingo.

Tanto es así que ninguno de sus habituales aliados ha salido ya a defenderle –al contrario de lo que ocurrió con la primera carta de Sánchez en la que anunciaba que se tomaba cinco días para decidir su futuro–. Su segunda «carta a la ciudadanía» fue recibida con críticas hasta por parte de su principal colaborador en Moncloa, Sumar, al no venir acompañada la reflexión

mocrática. La decepción es de máximos con el PSOE y contrasta con la hiperactividad por parte de sus socios que han registrado en el Congreso varias iniciativas para derogarla Ley de Seguridad Ciudadana, buscan fórmulas para renovar el caducado Consejo General del Poder Judicial o, en el caso de Podemos, una ley para regular los medios. «Son aspiraciones filosóficas» tildaron desde Sumar tras recibir la carta, mientras censuraron al presidente por no anunciar nuevas medidas. Junts, por ejemplo, también salió a criticar la carta. «A Pedro le ha dado por la literatura epistolar. No sé hasta cuantas cartas llegaremos», criticaron. Solo ERC continúa defendiendo al presidente tras la imputación de Begoña Gómez. Censuran, así, que las críticas de Sánchez en su carta por «persecución» no vengan acompañadas de medidas.

Fuentes de estos grupos en el Congreso de los Diputados muestran hastío con lo que denominan una «estrategia de victimización» por parte del presidente del Gobierno. Ayerfue muy claro el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy-del alade Sumar-quien lamentó que se trate de «distraer la

de medidas de regeneración democrática. La decepción es de
máximos con el PSOE y contrasta
con la hiperactividad por parte de
sus socios que han registrado en el
Congreso varias iniciativas para
derogarla Ley de Seguridad Ciudadana, buscan fórmulas para renovar el caducado Consejo General

atención» de los proyectos políticos
que concurren al 9J con «pseudoescándalos y folletines». A su
juicio, hay una «serie de hechos y
noticias sorprendentes cuanto menos», que «desvían el debate público y la atención de aquello que los
ciudadanos van a votar el dominy que concurren al 9J con «pseudoescándalos y folletines». A su
juicio, hay una «serie de hechos y
noticias sorprendentes cuanto mela formación insistieron que habían sido ellos quienes habían
«empujado» para llevar a Israel a la
Corte Internacional de Justicia contra Israel. Desdoescándalos y folletines». A su
juicio, hay una «serie de hechos y
noticias sorprendentes cuanto mela formación insistieron que habían sido ellos quienes habían
«empujado» para llevar a Israel a la
Corte Internacional de Justicia contra Israel. Desdoescándalos y folletines». A su
juicio, hay una «serie de hechos y
noticias sorprendentes cuanto mela formación insistieron que habían sido ellos quienes habían
«empujado» para llevar a Israel a la
Corte Internacional de Justicia contra Israel. Desdoescándalos y folletines». A su
juicio, hay una «serie de hechos y
noticias sorprendentes cuanto mela formación insistieron que habían sido ellos quienes habían
«empujado» para llevar a Israel a la

A la causa que se abraza el presidente de defender a su mujer del caso en el que se la investiga como si fuese una investigación contra su figura por ser quien es, ayer no pasó desapercibido el momento en el que el Gobierno anuncia que se sumará a la demanda presentada

Ven una estrategia de «victimización» en la carta y oportunismo en la demanda contra Israel

Critican que hay «pseudoescándalos que desvían la atención de lo que se vota» el domingo

## Iglesias y Díaz, a cara de perro en la recta final

La izquierda alternativa vive estas elecciones a cara de perro. Ambos son conscientes de que el resultado electoral medirá el peso de cada formación. Los morados están convencidos de que resurgirán tras el 9J y en la recta final de la campaña han aprovechado para relanzar a su principal activo electoral, Pablo Iglesias. Ayer, desde un mitin en Málaga, no dudó en atacar-sin nombrarla-a Yolanda Díaz y en exhibir fuerza electoral. «Nos daban por desaparecidos», dijo. Llamó a su formación a «no conformarse con dos diputados». Mientras, Díaz, evitó referirse a los morados y pidió el voto para Sumar para tener más fuerza en Moncloa.

cional de Justicia contra Israel. Desde Sumar, si bien alabaron la iniciativa del Ejecutivo, trataron, a su vez, anotarse el tanto con vistas al 91. En la formación insistieron que habían sido ellos quienes habían «empujado» para llevar a Israel a la Corte Internacional Penal. El objetivo es el de no dejar al PSOE que capitalice solo esta iniciativa. No gustó, sin embargo, el momento, ni tampoco que Exteriores no tomara partido contra Israel. «España entra en la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia pero no rompe relaciones porque la prioridad del Gobierno es no molestar a Israel. España no toma partido por ninguna de las dos partes», criticó la candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, mientras que la secretaria general del partido, Ione Belarra, acusó al Ejecutivo de hacer «electoralismo» en vez de tomar medidas contra el gobierno de Netanyahu.

Entre los socios existe ya el convencimiento de que el Gobierno está aprovechando el contexto político exterior –Israel, Argentina y Ucrania– para concentrar el voto progresista en la papeleta del PSOE, según perciben socios de Sánchez en el Congreso.

#### L. Cuenca. MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció ayer que España entrará en el procedimiento abierto contra Israel en el Corte Internacional de Justicia (CIJ) a raíz de la guerra en Gaza. Una decisión que llega después de que España reconociera de forma oficial el Estado de Palestina, junto con Noruega e Irlanda. Y precisamente, estos tres países, matizó el titular de Exteriores, responderán así, «de manera contundente y conjunta», a los «ataques» que están recibiendo de Israel por esta decisión diplomática.

De manera urgente, Albares convocó a los medios en plena campaña para las elecciones europeas del próximo domingo. El titular de Exteriores, con tono sereno y firme, aseguró que «es un paso que llevamos valorando muchas semanas», que ya dieron otros países y que otros están pensando llevar a cabo. Se trata, añadió, de «una decisión que tomamos ante la continuación de la operación militar en Gaza».

En este punto, Albares centró su discurso en el nuevo ataque israelí sobre una escuela de la ONU para refugiados palestinos, que acabó con la vida de, al menos, 35 personas. El Ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrada un complejo del grupo islamista y que en ella se escondían «terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, que fueron eliminados». El Gobierno gazatí, sin embargo, aseguró que muchas de las víctimas eran civiles que estaban refugiados en la escuela.

Ante este hecho, el ministro de Exteriores español insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez adopta la decisión de entrar en el procedimiento abierto contra Israel en el Corte Internacional de Justicia para que «la paz regrese a Gaza y Oriente Medio» y por su «compromiso con el derecho internacional, en nuestro deseo de respaldar al Tribunal en su labor y para fortalecer así a las Naciones Unidas apoyando el papel del Tribunal como lo que es, el máximo órgano judicial del sistema».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también salió públicamente ayer a defender como una decisión necesaria e inaplazable que España se sume a la denuncia ante la CIJ en base a el «incumplimiento» del gobierno israelí de Netanyahuyen conformidad con la legalidad internacional de la ONU. El fin último, señaló Sánchez, es que el que

## España se une a la demanda contra Israel

El Gobierno también acusará de genocidio a Netanyahu ante la Corte Internacional, pero no retira a la embajadora española

se sumen más países a la denuncia para que cumpla Israel con las medidas cautelares impuestas por el organismo judicial internacional que formalmente pararían cualquier nueva operación militar en la Franja de Gaza. «No les quepa duda de que España se va a mantener del lado correcto de la historia», reivindicó el presidente.

Preguntado por las razones por las que no se retira a la embajadora española en Israel, como se ha hecho en el caso de Argentina tras la crisis diplomática abierta con este país, Albares consideró que son «situaciones diferentes» y añadió que España toma las decisiones que considera y son las mejores en cada caso para defender la dignidad de las instituciones y para alcanzar los objetivos de paz en Gaza y Oriente Medio.

El titular de Exteriores español reclamó «la finalización de las operaciones militares en Rafah para que vuelva la paz» y la retira-

## Claves

Es una respuesta de España, Noruega e Irlanda a los ataques de Israel por el reconocimiento de Palestina, defendió el ministro de Asuntos Exteriores.

▶El Gobierno español toma la decisión porque Israel sigue con la operación militar en la Franja de Gaza.

En el horizonte está que se sumen más países a la denuncia ante el tribunal de Naciones Unidas y se cumplan las medidas cautelares que impiden nuevas acciones militares sobre el terreno en Rafah.

PConfían en que se ponga fin a la obstaculización de la entrada de ayuda humanitaria a la zona y cese del daño y destrucción de las infraestructuras civiles.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ayer, durante el anuncio

da de «los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria». Asimismo, solicitó que cese «la destrucción de infraestructuras civiles». «Pedimos una vez más el cese de los bombardeos, el alto el fuego, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el acceso urgente y sin restricciones de ayuda humanitaria a la población civil», subrayó.

En definitiva, Albares explicó que España lo que hará al intervenir en esa demanda será apoyar a la Corte de la ONU «en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo y aportando todos los elementos que puedan ayudarle a aplicarlo».

«Sobrelo que es en sí el delito de genocidio, esa es la labor del Tribunal y por supuesto España, igual que está haciendo con las medidas cautelares, apoyará la decisión que tome el Tribunal Internacional de Justicia: la va a apoyar, la va a respetar, la va a cumplir y va a instar a todas las partes a cumplir cualquiera que sea la decisión», concluyó el jefe de la diplomacia española en su anuncio oficial.

12 ESPAÑA
Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Opinión

¡Es Europa!

### Pepe Lugo

ablan los medios internacionales de la desafección que los partidos políticosprovocan entre los europeos y a qué huele su consecuencia más nefasta: el auge de los nuevos populismos a izquierda y derecha. Ahora que la nostalgia manda en esta semana de medallas, banderas e himnos en las playas de Normandía, cabe preguntarse qué queda de aquella Europa a la que vinieron a salvar los del desembarco. En su último y lúcido libro, Timothy Garton Ash repasa física, geográfica y kairológicamente este viejo continente que se tambalea antelas elecciones del domingo; dividido entre las bombas y las urnas, escuchando mensajes disparatados en mítines, debates y tertulias políticas de medio pelo. Mal asunto, porque el repaso del historiadory periodista británico viene a concluir que los mismos males de 1945 nos acechan en la actualidad, revestidos de nuevos ropajes, pero rellenos de la misma paja que en el ocaso de nuestra civilización ardió en 1939.

En nuestra casa, a ninguno de los candidatos se les ha escuchado contar qué quieren hacer en Bruselas por los españoles. Al contrario, los líderes de sus partidos aprovechan cada oportunidad para empujar a los votantes a un plebiscito que no existe ni desean; forzando la máquina para encauzar esta rara consulta sobre el futuro de nuestro país artificialmente. «O ellos o nosotros». Mal asunto, mala praxis y qué miopes, porque Bruselas pesa más en nuestras vidas de lo que nos hacen ver interesadamente. Si se ponen flamencos, Madrid se queda en la capital pobre de opereta que marca el paso que le ordenan los señores de negro, como cuando nos obligaron a reformar la Constitución. Lo hicieron en consenso y amigablemente PSOE-PP-UPN en 2011 sin dramas ni monsergas. Eso es Europa, amigos, y no se olviden, no se dejen engañar por la matraca. Reflexionen en estas horas de vacío sobre lo que nos espera a los nietos de los héroes de Omaha. Bruselas no le queda tan lejos, se lo aseguro.

## Citada la fiscal jefe de Madrid por la nota sobre el novio de Ayuso

Almudena Lastra tendrá que aclarar si García Ortiz le ordenó difundir el polémico comunicado

Ricardo Coarasa. MADRID

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid Francisco José Goyena, que instruye la querella por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, ha citado el próximo jueves a declarar como testigo a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en relación a la nota que difundió el Ministerio Público revelando las negociaciones con la defensa del empresario para cerrar un acuerdo de conformidad a cambio de admitir el fraude fiscal. Ese mismo día comparecerá ante el instructor el responsable del gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.

Goyena intenta esclarecer de quién partió la orden de difundir ese comunicado y si la publicación de la nota fue iniciativa de la máxima responsable de la Fiscalía en la Comunidad de Madrid o, por el contrario, como se ha apuntado, Lastra se limitó a cumplir órdenes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tras la polémica asumió la responsabilidad última de esa decisión.

De hecho, el magistrado ya apremió a la Fiscalía a precisarle «quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que procedieron a la redacción de dicho comunicado» y las que intervinieron «en la decisión de hacer público» el mismo, así como «el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido». Las testificales ahora acordada

apuntan precisamente a esa línea de investigación.

El instructor reclamó también al Ministerio Público «todas las comunicaciones» mantenidas por la Fiscalía con el abogado del empresario «antes y después de hacerse público el comunicado», y que identificase qué personas dispusieron de una copia de esos correos electrónicos intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso.

Ese comunicado desgranaba las conversaciones para cerrar un posible acuerdo de conformidad a cambio de que la pareja de Ayuso reconociese los dos delitos fiscales que le atribuyen por defraudar supuestamente 350.000 euros a través de una empresa fantasma para pagar menos a Hacienda. Recientemente, tanto González Amador como el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ratificaron en el TSJ de Madrid sus respectivas denuncias.

En contra del criterio de la Fiscalía, el TSJ de Madrid avaló la instrucción al considerar «prematuro» descartar de plano la investigación de los hechos. La denuncia ha generado controversia en el seno de la Fiscalía desde un primer momento, puesto que la fiscal inicialmente asignada al caso, María de la O Silva, se negó a pedir el archivo, como le ordenó la «número dos» de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, que forzó el pronunciamiento de la Junta de Fiscales de Sala, que por estrecho margen se posicionó a favor de la inadmisión de la querella. Pero 13 de los 32 fiscales de la Junta dejaron claro que la polémica nota quebró «la posición de presunción de inocencia» del empresario al incluir «una declaración pública de culpabilidad que es siempre confidencial».

El TSJ concluyó no obstante que debía esclarecerse «si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público al tratarse de unas diligencias penales, y portanto reservadas, y así mismo en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante» al difundir esas ne-



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

El día 13 también testificará el responsable de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid

El fiscal general del Estado asumió la responsabilidad última del comunicado gociaciones reservadas para intentar cerrar un acuerdo de conformidad, vulnerando «el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales».

Pero el fiscal general insiste en que se decidió difundir el comunicado ante las «informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios» en relación a un supuesto ofrecimiento de pacto por parte de la Fiscalía a González Amador

En su denuncia, el abogado de González Amador sostiene que «nadie duda» de que si el empresario «hubiera mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona», y no con Isabel Díaz Ayuso, «jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos» denunciados.

ESPAÑA 13 LA RAZON • Viernes. 7 de junio de 2024

## Sánchez lleva tres meses sin acudir a la sesión de control del Senado

El presidente del Gobierno tan solo ha ido una vez a la Cámara Alta desde que fue investido el 16 de noviembre

Javier Gallego. MADRID

Pedro Sánchez lleva sin acudir a una sesión de control del Senado desde el 12 de marzo, por lo que en el próximo Pleno de la semana que viene va a cumplir ya tres meses ausente en la Cámara Alta. El presidente del Gobierno ha acudido tan solo una vez a la Cámara Alta desde que fue investido el 16 de noviembre. Además del jefe del

Lo cierto es que los tres meses

Ejecutivo, habrá ocho ministros más que tampoco acudirán al hemiciclo y eso es algo que el PP quiere frenar de inmediato con una reforma del Reglamento que obligue a todos los ministros a justificar sus ausencias a las sesiones de control. Esa modificación reglamentaria se votará en el Pleno de la próxima semana.

contrastan con su antecesor en la presidencia del Gobierno, quien nunca estuvo más de 90 días sin aparecer por la Cámara Baja durante un periodo de sesiones entre 2012 y 2018 (los años que estuvo el popular en Moncloa). Los periodos de sesiones están comprendidos por los meses de febrero a junio y de septiembre a diciembre.

de Sánchez ausente en el Senado

El PP consiguió el 23 de julio la mayoría absoluta en el Senado y, desde entonces, el presidente del Gobierno ha ignorado la Cámara Alta como muestra de desprecio a los resultados electorales de los populares. El PP ha convertido el Senado en un bastión de oposición a Sánchez.

En este sentido, con la amnistía, el PP forzó un retraso de la aprobación (pasando de una tramitación de 20 días a dos meses) y aprovechó para que desfilaran juristas por la Cámara, que dieron su opinión sobre la medida de gracia, la cual fue mayoritariamente crítica. En el PP creen que el paso de juristas por allí y los informes que se han ido elaborando por letrados pueden ayudar posteriormente al rechazo de la amnistía en instancias europeas, ya que la aspiración es que Europa se acabe pronunciando. Con la presunta trama de corrupción del «caso Koldo» y el «caso Begoña Gómez», los populares han creado una Comisión de Investigación que ha citado ya a altos cargos de Sanidad y de Transportes y, según reivindican fuentes populares, ha empezado ya a dar «frutos» tras alguna imputación judicial.

De momento, el PP ha optado por contemporizar para citar a Sánchez, así como a algunos ministros, para ir acompasándolo a la evolución de la investigación judicial. En las filas populares están convencidos de que la investigación que lleva a cabo el juzgado de instrucción 41 de Madrid va a seguir aportando nuevas informaciones y por ello quieren esperar. Lo que sí parece ya descartado es la citación de Begoña Gómez en la Comisión de Investigación, pese a que Sánchez desafió al PP.

La sesión de control del próximo martes es la primera ocasión que va a tener el Gobierno para dar explicaciones sobre los resultados que arrojen las elecciones europeas, donde todo apunta a que el bloque de la investidura se va a desplomar (el PSOE es el único partido que va a resistir) y la derecha va a ganar con holgura (van a crecer tanto Partido Popular como Vox y está por ver si irrumpe alguna formación más o aguanta Ciudadanos).

Si bien, no solo no estará Sánchez, sino que tampoco acudirán los siguientes ocho ministros: Yolanda Díaz (vicepresidenta), Margarita Robles (Defensa), Pilar Alegría (Educación), José Manuel Albares (Exteriores), Jordi Hereu (Industria), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Carlos Cuerpo (Economía) y Sira Rego (Juventud). Albares es quien más ausencias acumula en lo que va de legislatura, con siete, mientras que todos los ministros del Gobierno han fallado, por lo menos, dos veces a las sesiones de control en los últimos siete meses.

Tras las elecciones europeas, parece que el Gobierno tiene el camino despejado de citas con las urnas y, por tanto, ahí es donde se va a medir si tiene capacidad para agotar la legislatura. Una de las

Mariano Rajoy nunca estuvo más de 90 días en un periodo de sesiones sin acudir al Senado

Albares es el ministro con más ausencias: suma ya siete con la de la próxima semana

cuestiones más inmediatas a tratar van a ser los Presupuestos y ahí el Gobierno puede volver a toparse con el Senado, porque la Cámara Alta tiene que dar el plácet a los objetivos de estabilidad presupuestaria y si el PP, con su mayoría, los tumba, Moncloa se queda sin poder elaborar las Cuentas. De hecho, para tratar de modificar ese precepto, el Gobierno ya ha diseñado una enmienda, que pretende colar en la ley de paridad, para acabar con la posibilidad de veto de la Cámara Alta.

El Senado, por tanto, tiene limitadas facultades legislativas ya que el Congreso tiene casi todo el peso (la Cámara Alta solo capacidad de veto, pero la Cámara Baja puede anularlo), pero aun así los populares no se resignan y quieren rentabilizar su fuerza parlamentaria con iniciativas legislativas. Ya ha enviado más de una decena al Congreso, aunque la Cámara Baja está controlada por PSOE y Sumar, que frenan la tramitación de esas leyes. En el Pleno de la próxima semana, el PP lleva una ley que regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.



Imagen del hemiciclo del Senado con la bancada del Gobierno vacía

14 ESPAÑA
Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## ...y más



Susana Campo. GUATEMALA

La Reina Letizia conoció aver la transformadora labor que realizan las mujeres indígenas en el municipio guatemalteco de San José Chacayá. En un país donde los feminicidios están desbordados, si eres indígena y además mujer es probable que sufras discriminación y todo tipo de violencia, tanto sexual como verbal. Es por ello que la cooperación española impulsa talleres de capacitación y emprendimiento gracias a los cuales las mujeres cuentan con las herramientas necesarias para mejorar su situación económica y social. Doña Letizia habló detenidamente con ellas y escuchó cómo están consiguiendo, poco a poco, cambiar mentalidades en las comunidades con el objetivo de impulsar la igualdad efectiva y que las futuras generaciones crezcan en igualdad.

Leonicia Pocop, de 57 años, es una de ellas. Directora Ejecutiva de la Asociación Coindi, lleva 30 años trabajando en el municipio de Sololá para impulsar el desarrollo general de formación política sobre igualdad de género y empoderamiento. «Hablamos con mujeres para cambiar menCasa Real

## La Reina, con las indígenas que luchan por «cambiar mentalidades» en Guatemala

Visitó en San José de Chacayá varios proyectos de cooperación españoles, algunos de ellos centrados en la higiene y la salud

talidades con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria para hombres y mujeres», explica a LA RAZÓN. Como lideresa de la comunidad, su trabajo persigue que «la mujer indígena no sea objeto de racismo ni sufra violencia de género, en definitiva, que la mujer sea valorada», señala minutos antes de recibir la visita de la Reina. Para ello trabaja con consejos e impulsando nuevas masculinidades. Preguntada por su significado, insiste en que se trata de cambiar la mentalidad de los hombres para que la mujer no sufra violencia física ni agresiones. Sobre la visita de la Reina, señala que «es una oportunidad para

que conozca la realidad de las mujeres indígenas y las desigualdades que sufren».

Rosa Tax es otra de las lideresas que ha conocido Doña Letizia durante su visita. Vestida con güipil y el corte tradicional indígena, asevera que, «como lideresas, organizamos a los grupos

En las comunidades ven la visita como «una oportunidad» para que la Reina conozca «su realidad» de mujeres, les hablamos de la planificación y la violencia familiar». A renglón seguido, subraya que el objetivo es recordarles que las mujeres indígenas «también tenemos derechos, también nos podemos formar y perder el miedo y la vergüenza. Estamos dispuestas a seguir con la lucha», concluye.

Leonicia y Rosa son tan solo dos de las beneficiarias del programa «Empoderamiento y participación política de las mujeres indígenas» que impulsa la AE-CID en 25 comunidades de seis municipios del Departamento de Sololá. Un total de 2.130 mujeres están participando en talleres para concienciar sobre prácLa Reina, durante su visita a una escuela en San José de Chacayá

ticas de vulneración de derechos, además del impulso y mejora de su participación equitativa en la toma de decisiones a nivel familiar, comunitario y municipal.

No fue el único de los proyectos que Doña Letizia conoció sobre el terreno. San José de Chacayá supone el paradigma de la cooperación española, porque trabajan en distintas áreas. En este sentido, descubrió los efectos positivos que tiene sobre las poblaciones locales el saneamiento y el acceso al agua, lo que ha permitido mejorar su calidad de vida al evitar enfermedades y desnutrición.

En concreto, gracias al establecimiento de herramientas tan básicas como un grifo o dar pautas de higiene básica, se está evitando que los niños menores de cinco años mueran de diarrea. Además, con la instalación de aseos se ha conseguido poner fin a la defecación al aire libre, evitando enfermedades entre las comunidades indígenas. En San José de Chacayá se están beneficiando alrededor de 5.500 personas, sin embargo, a nivel global son 12 municipios y 120 comunidades. En total, cubre las necesidades básicas de 200.000 personas, de las cuales 104.000 son mujeres y 96.000, niños. Doña Letizia se interesó por las mejoras en la calidad de vida de la comunidad y escuchó los testimonios de los beneficiarios.

Además, la Reina se interesó por el proyecto, puesto en marchapor Acción Contra el Hambre en colaboración con la Aecid, para poner coto a la desnutrición infantil en menores de cinco años. No es un asunto baladí, ya que casi uno de cada dos niños presenta desnutrición y riesgo alimentario. Para ello, se está reforzando el programa de atención primaria de salud, dotando a la población de información y herramientas, además de nutrientes a las mujeres en edad fértil con resultados asombrosos. En este sentido, en el último año se han evitado las muertes maternas y ningún niño ha sido diagnosticado con desnutrición aguda. Son logros enormes que Doña Letizia escuchó y conoció en primera persona durante su segundo día de su viaje de cooperación a Guatemala.

LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024



## 80 años del Día D 🚗



Desembarco de Normandía Los presidentes de EE UU y Francia reiteran su compromiso de no abandonar a Kyiv bajo el «yugo ruso» durante una emotiva ceremonia en la playa de Omaha

## Biden promete no dejar a Ucrania

Carlos Herranz PLAYA DE OMAHA (NORMANDÍA)



a memoria histórica ha vivido este jueves en las playas de Normandía un capítulo cargado de simbolismo 80 años después del desembarco que liberó a Europa del yugo nazi. Y pese a lo lejano que parece en el tiempo, el contexto de la actualidad ha impregnado a la ceremonia celebrada en la playa de Omaha de una magnitud no vista tiempo atrás en otras fechas en las que la efeméride fue celebrada por todo lo alto. Eran momentos en los que la seguridad de Europa y la unidad trasatlántica no estaban puestos en tela de juicio. Francia ha querido resaltar aquello de que la historia no se repite, pero rima. De esta forma, haciendo vínculo histórico la presidencia francesa justificaba en los momentos previos a la ceremonia la presencia del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Normandía, quien libra «un justo combate» y la ausencia de representación rusa, que encarna esa nueva amenaza. «Yugo ruso», dijo el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Normandía, frente al «yugo nazi» de entonces.

«Si miramos hacia otro lado, Ucrania caerá bajo el yugo ruso y después Europa entera», advirtió el presidente estadounidense sentenciando que «Ucrania fue invadida por un tirano con el propósito de dominarla».

La unidad frente a esa nueva amenaza encarnada por el líder ruso, Vladimir Putin, es el gran mensaje político que se ha querido lanzar desde las playas normandas. El presidente francés, Emmanuel Macron, recordó con el fondo de arena de la playa de Omaha que «seguirán al lado de Ucrania sin desfallecer». Y de nuevo el combate por la libertad hacía sus paralelismos entre 1944 y la actualidad.

La ceremonia llevaba impregnada toda la carga geopolítica del desorden mundial. Europa y Estados Unidos han conmemorado aquel pasado con toda la incerti-





LA RAZÓN . Viernes. 7 de junio de 2024

dumbre que el futuro brinda a su alianza y el fantasma de la vuelta del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca planeando sobre ella. Cosas del destino, la ceremonia es la antesala de unos comicios europeos que darán paso al gran reto de la construcción de la Europa de la Defensa, emancipada de Washington y con el objetivo de ser soberana por sí misma en armamento y energía.

Al hablar del Día D, Biden comentó en Normandía que las fuerzas aliadas probaron «que la libertad es más fuerte que la tiranía», dibujando paralelismos con la situación actual, especialmente con la ampliación de la OTAN, que alcanza los 32 miembros con la incorporación de dos países de viaja tradición de no alineamiento militar, Finlandia y Suecia, y se encuentra, en sus palabras, «más unida que nunca».

Hasta 25 jefes de Estado y de Gobierno se dieron cita en la playa de Omaha, desde Biden hasta el Príncipe Guillermo de Gales, pasando por el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente italiano, Sergio Mattarella, o los reyes de Bélgica y Países Bajos.

Pero el gran protagonismo del día se lo llevaron los aproximadamente 200 veteranos que han venido a Normandía. Sobre todo, por la emoción de tener conciencia de que esta sería la última vez por ley de vida. La última gran ceremonia con testigos directos en vida. La mayoría estadounidenses, pero también un pequeño grupo de británicos y canadienses. El más joven del grupo tiene 96 años, casi todos ellos iban en silla de ruedas y con un gran equipo de asistencia médica. Un gran esfuerzo para pisar por última vez las playas de Normandía 80 años después de que las pisaran por primera vez para liberar a Europa. Su presencia tan simbólica como un último aliento vital justo en estos momentos impregnó la ceremonia en Omaha Beach. Macron ha presentado el reconocimiento de la Legión de Honor a la ex soldada Christian Lamb, de 103 años, a quien describió como «una heroína en las sombras». Lamb formó parte del servicio femenino de la Armada británica durante la guerra y ayudó a planificar la llegada de los barcos.

Con tantos jefes de Estado en la ciudad, las medidas de seguridad eran intensas. Un contingente masivo de 12.000 agentes de seguridad repartidos por un perímetro de carreteras cortadas para acceder a las playas del desembarco y que convirtieron a Normandía en un búnker de seguridad. Ya no solo por la ceremonia internacional, sino también por las otras que separadamente celebraron americanos y británicos. El rey Carlos III, uniformado como militar y acompañado de la reina Camila, invitó a «recordar la lección que «El aislacionismo no era la respuesta hace 80 años y no lo es hoy», advierte Biden en alusión a Trump

«El desembarco aliado también fue una liberación para Alemania de ella misma», dice Scholz

1. Los Biden visitan el cementerio americano en Normandía,
2. Biden, Emmanuel Macron y las dos primeras damas.
3. El príncipe de Gales, Justin Trudeau y el «premier» francés.

vuelve de tiempo en tiempo a lo largo de las décadas: las naciones libres deben unirse para oponerse a las tiranías».

Hoy viernes, la agenda de los actos por el 80º aniversario continúa. Biden pronunciará un discurso en la Pointe du Hoc –un promontorio en lo alto de un acantilado, cuyos búnqueres alemanes fueron atacados por tropas estadounidenses en un audaz asalto–sobre la defensa de la libertad y la democracia. Macron también pronunciará ese día un discurso en Bayeux, la primera ciudad francesa liberada.

Fue la mayor operación de desembarco de la historia. La «operación Overlord», el desembarco de tropas aliadas en la Francia ocupada por los alemanes, se había planeado durante meses y ensayado en Inglaterra. El mal tiempo había retrasado la operación poco antes. El 6 de junio de 1944 fue el Día D, cuando 7.000 buques y 9.500 aviones de todo tipo permitieron desembarcar en suelo francés a 132.000 soldados y 3.200 vehículos. Al final de esa primera jornada, los aliados habían asegurado una cabeza de puente en Francia desde la que empezar el ataque al corazón de Alemania, pero al precio de unas 10.000 bajas entre muertos y heridos. Tras más de dos meses de duros combates en la región, la batalla de Normandía terminó en Falaise, el 21 de agosto de 1944, con una sonada derrota nazi. A partir de ahí, los aliados lanzaron una rápida carrera hacia la frontera alemana, y la liberación de París llegó solo cuatro días después.

En esta ceremonia en el cementerio militar estadounidense de Colleville sur Mer, donde están agrupadas las tumbas de más de 9.300 soldados caídos, estuvieron como invitados de honor cerca de 200 veteranos de la Segunda Guerra Mundial llegados de Estados Unidos, incluidas algunas mujeres. La gran mayoría estaban en silla de ruedas debido a su muy avanzada edad (muy próximos o por encima de los cien años), si bien unos pocos caminaron orgullosamente por la playa por la que corrieron hace 80 años.



#### Claves

7.000 buques y 9.500 aviones de todo tipo permitieron desembarcar en suelo francés a 132.000 soldados y 3.200 vehículos en la playa de Normandía el 6 de junio de 1944.

200
veteranos
acudieron al
aniversario

El primer ministro británico, Winston Churchill, hizo frente a la presión de Stalin, que le insistía para adelantar el Día D y lanzar la ofensiva del Ejército rojo por el este.

En el cementerio militar estadounidense de Colleville sur Mer, donde están agrupadas las tumbas de más de 9.300 soldados caídos, acudieron unos 200 veteranos.

El desembarco el 6 de junio de 1944 sorprendió a Hitler

Tras más de dos meses de duros combates en la región, la batalla de Normandía terminó en Falaise, el 21 de agosto, con una sonada derrota del ejército nazi.

FOTOS: EFE/AP

## 80 años del Día D 🚗



El veterano canadiense Jim Spenst asiste en Normandía al aniversario del Día D

**Testigo Directo** 

«Había muertos por todas partes. Era el apocalipsis»

LA RAZÓN viaja a la playa de Omaha para escuchar el relato de los testigos del desembarco de Normandía, el inicio del fin de la Alemania nazi



### Andreina Flores. NORMANDÍA

Estamos a orillas de la Playa Omaha, uno de los cinco puntos estratégicos del Desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Con cuidado, nos sentamos en la arena junto a Henriy Simone, dos ancianos oriundos de los pueblos de Vierville Sur Mer et Saint Laurent Sur Mer, que fueron testigos de uno de los momentos más violentos y emotivos de la historia mundial. Henri era un muchacho de 12 años pero relata el Día D como si fuera ayer: «Desde la ventana de mi cuarto pude ver todo. Teníamos una vista al mar bien despejada... y pude ver toda esa armada venir hacia mí. Era todo a la vez... era fantástico y, al mismo tiempo, peligroso. Nos bombardeaban, los cañones de la marina disparaban contra nosotros... Eran miles y miles de barcos que se veían ahí, frente a mí. Todavía los veo en mi mente. Fue algo extraordinario».

Henri sonríe cuando recuerda la extraña mezcla de sentimientos que lo ahogaba esa noche. Temor yentusiasmo. Admiración y muerte. Pero al final, entre el miedo y la fascinación, venció la segunda. «Teníamos un poco de miedo porque había explosiones por todos lados... las ventanas y las puertas de nuestra granja se desprendie-



Excombatientes de EE UU rinden homenaje a los caídos en el cementerio de Colleville sur Mer



ron por la onda de los morteros, el techo se nos caía encima. Pero cuando uno tiene 12 años, se cree inmortal. Aún así, mi abuela -que era una mujer muy creyente- nos reunía a todos para rezar juntos mientras pasaban las explosiones. Sí, había muertos por todos lados. En la playa sobre todo. Primero, vimos caer unos soldados alemanes detrás de nuestra granja... y dos días después, fui con mi abuelo hasta la orilla de la playa, acompañados de un soldado norteamericano. Estaba prohibido pero el militar nos escondió en su carro porque necesitábamos ir a ver a un tío mío que había sido herido

por un mortero. Y luego, aquí en la playa, había cadáveres bajo el mar, por todas partes. Había muchos cuerpos cubiertos con tiendas de campaña, vehículos incendiados... era el apocalipsis», remata Henri.

Sentada frente al agua de Playa Omaha, Simone tiene frío. A sus casi 100 años, con una salud frágil, pide un segundo abrigo antes de comenzar a hablar. Le acompaña su fiel amigo Loulou, un pequeño caniche que no se separa de sus pies. La vida de Simone ha estado marcada desde 1944 por el fusilamiento de su padre, ocurrido el mismo día del Desembarco, En su

casa, las fotos de su papá, Desiré, están en cada rincón. Su presencia es absoluta. «Él era de La Resistencia -explica Simone-. Trabajaba para enviar cosas a los ingleses y a los norteamericanos, para preparar el Desembarco. Eso era La Resistencia. Hubo 87 fusilados en la prisión de Caen, el mismo día del

«Desde la ventana de mi cuarto vi todo. Era fantástico y a la vez muy peligroso», recuerda Henri

Desembarco. Estuvieron un mes en prisión, fueron encarcelados el 5 de mayo y fusilados el 6 de junio. Los fusilamientos comenzaron en la mañana y terminaron en la noche. Nosotros nos enteramos de que habían sido fusilados por los alemanes pero nunca supimos dónde los llevaron después. Nunca más los encontramos. Mi papá se fue y nunca más volvió...».

¿Es cierto que usted lavaba la ropa de los soldados norteamericanos después del Desembarco? «Sí, mi hermana y yo lavábamos los uniformes de los soldados. Era nuestro trabajo. Necesitábamos trabajar en algo porque no teníamos cómo mantenernos, no había empleo. Siempre fueron amables con nosotras, nos daban de comer, porque en esa época teníamos escasez de muchas cosas».

80 años después, el recuerdo sigue muy vivo. «La pérdida la aceptamos hace tiempo. Mis hermanos y yo lo superamos porque éramos jóvenes: yo tenía 17, mi hermana 13 y mi hermano menor tenía 3 años, ni siquiera conoció a su papá. Pero mi madre nunca se recuperó. Mi papá tenía 47 años, ella tenía 41. Mamá nunca pudo comprender lo que sucedió y pasó el resto de su vida muy mal, no salía... no vivía. Ahora me gusta venir a la playa, ver la gente, las nuevas generaciones».

LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024

INTERNACIONAL 19

## Al menos 35 muertos en un ataque israelí contra una escuela en Gaza

El Ejército israelí asegura que el objetivo eran entre 20 y 30 terroristas escondidos en un colegio de la ONU

#### Maya Siminovich. TEL AVIV

«Aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Israel (FAI), con información de inteligencia, llevaron a cabo un ataque preciso contra un complejo de Hamás incrustado dentro de una escuela de la Unrwa en el área de Nuseirat», decía el comunicado militar israelí, refiriéndose a la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU. Los militares israelíes detallaban que en el recinto operaban miembros de Hamás y de la Yihad Islámica que pertenecían a la

Nukhba, la fuerza de élite de Hamás que lideró el ataque del 7 de octubre contra comunidades israelíes fronterizas. Los miembros de los grupos terroristas estaban en tres aulas, separadas de un área donde se refugiaban los civiles, según el comunicado.

Peter Lerner, portavoz de las FDI, informó de que el Ejército sabía que el edificio también estaba siendo utilizado por civiles y dijo que el ataque apuntó a habitaciones específicas que los informes de inteligencia indicaron que albergaban a terroristas. Lerner afirmó además que el ataque se pospuso en dos ocasiones en los últimos días para limitar el daño a los no combatientes y agregó que donde apuntó el Ejército estaban presentes entre 20 y 30 terroristas que estaban utilizando el sitio como base de operaciones para atacar a las tropas israelíes en el Corredor Netzarim.

Hamás, por su parte, aseguró

que el edificio de la escuela albergaba a personas desplazadas y no era un complejo militar.

El ejército israelí también dijo que esta era la quinta vez en el último mes que se había descubierto actividad terrorista en una instalación de la Unrwa y que «básicamente operan bajo la bandera de la ONU, bajo el supuesto de que Israel tendrá cuidado de atacar edificios de la Unrwa.

Los equipos médicos en Gaza no pudieron determinar el número exacto de muertos, ya que algunos de los cuerpos no eran identificables. El Ministerio de Comunicaciones en Gaza hablaba de 40 muertos. El portavoz de las FDI no tenía información sobre las víctimas civiles en el ataque. «No tengo conocimiento de ninguna víctima civily sería muy, muy cauteloso a la hora de aceptar cualquier cosa que Hamás publique», dijo Lerner.

Israel anunció el miércoles una



## Hizbulá lanza misiles contra cazas hebreos

El grupo chií libanés Hizbulá anunció ayer que disparó misiles antiaéreos contra aviones de combate israelíes, sin informar de impactos, después de que estos rompieran la barrera del sonido en varios puntos del espacio aéreo libanés. «Los combatientes de la Resistencia Islámica lanzaron misiles antiaéreos contra cazas enemigos que violaron nuestros cielos y que rompieron la barrera del sonido en un intento de aterrorizar a los niños, lo que les obligó a replegarse más allá de la frontera», indicó el movimiento terrorista en un comunicado en sus redes sociales.

> Un palestino limpia los escombros tras el ataque israelí

nueva campaña militar en el centro de Gaza para acabar con el último batallón de Hamás, mientras los terroristas recurren a tácticas de guerrilla, de golpear y fugarse. Aproximadamente la mitad de las fuerzas de Hamás han sido aniquiladas en ocho meses de combates y el grupo depende de esas tácticas para frustrar los intentos de Israel de tomar el control de Gaza, según opinan analistas locales y estadounidenses. Desde que hubo una tregua de una semana en noviembre, los combates no han cesado y cada parte culpa a la otra.

Israel defiende que está dispuesto a discutir solo pausas temporales hasta que Hamás sea derrotado. Los líderes del grupo terrorista reiteraron su posición el miércoles de que cualquier plan de alto el fuego debe implicar un fin permanente de la guerra.

Washington sigue presionando, para encontrar una fórmula que ambas partes puedan conceder. El director de la CIA, William Burns, se reunió el miércoles en Doha con altos funcionarios de los mediadores Qatar y Egipto para discutir la propuesta de alto el fuego. Biden ha declarado repetidamente en los últimos meses que los altos el fuego estaban cerca, sin embargo, no acabaron de suceder. Estos días en Israel se espera la respuesta de Hamás al plan.

Mientras, el cuerpo israelí Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat) anunció que establecerá un sistema permanente para permitir que los heridos y enfermos entren y salgan de la Franja de Gaza.

El anuncio se produce tras una petición presentada ante el Tribunal Supremo por varias ONG de derechos humanos. Los peticionarios - Médicos por los Derechos Humanos, el Centro Hamoked para la Defensa del Individuo y el Centro Legal Gisha para la Libertad de Movimiento- exigen que el Estado permita que los enfermos y heridos cuyas vidas corren peligro y no participan en el combate puedan salir de Gaza para recibir tratamiento médico urgente.

Además, ayer, una célula de Hamás trató de infiltrarse a través de la zona de amortiguamiento controlada por Israel entre Israel y Gaza y abrió fuego contra las fuerzas israelíes cercanas, matando al suboficial Zeed Mazarib. Según una investigación preliminar, los terroristas lograron entrar desde el oeste, muy cerca del paso de Kerem Shalom. Según el comunicado militar, tres de ellos murieron por disparos de tanques y de un dron y se cree que un cuarto escapó de regreso a Gaza.



#### El dato

1,47

euros cuesta de media el litro de diésel

El precio de los carburantes

prosigue esta semana su tendencia a la baja iniciada en mayo, después de la espiral alcista registrada en los primeros cuatro meses de 2024. El diésel encadena su séptimo descenso. 1,64

euros cuesta de media el litro de gasolina



#### La empresa

## **K** CriteriaCaixa

El consejero delegado de CriteriaCaixa – brazo inversor de Fundación La Caixa –, Ángel Simón, ha comunicado al Consejo de Administración de Aigües de Barcelona su renuncia al cargo de presidente no ejecutivo de la compañía.

#### La balanza



Los sindicatos de la Agencia
Tributaria acusan a Montero
de falta de diálogo y amenazan
con una huelga inminente si
no les concede una reunión.
Delegados sindicales volverán
a pasar una segunda noche
acampados en la Dirección

General del organismo.



El Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha elevado
este jueves al 2,4% su previsión
de crecimiento económico para
España en 2024, una mejora de
medio punto respecto al 1,9%
que pronosticó el pasado mes
de abril. El pronóstico para 2025
se mantiene en el 2,1%.

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

lBanco Central Europeo (BCE) cumplió el guion previsto con el recorte de los tipos de interés, el primero en ocho años. De esta forma, el precio del dinero pasará del 4,5% al 4,25%. Se espera que esto se refleje en el euríbor, el índice que supone la referencia de las hipotecas y que no había parado de aumentar en los dos últimos años, con el consiguiente encarecimiento de los créditos para las familias.

A pesar de este paso, la entidad monetaria ha enfriado la posibilidad de más bajadas de tipos en un futuro cercano e incluso ha retrasado hasta el año 2026, doce meses más tarde de lo previsto inicialmente, el cumplimiento del objetivo del 2% de inflación. «No nos comprometemos de antemano con ninguna senda de bajada de tipos», aseguró la presidenta de la entidad monetaria, Christine Lagarde.

Si en mayo, las previsiones del BCE eran del 2,3%, 2% y 1,9% para 2024, 2025 y 2026, ahora estas cifras se han incrementado hasta el 2,5%, 2,2% y 1,9%, respectivamente. Por eso, la entidad monetaria ha endurecido su posición. Mientras hace dos meses, aseguraba que «sería conveniente reducir el nivel actual de restricción de política monetaria», ahora subraya que «continúa aplicando un enfoque dependiente de los datos y, reunión por reunión, determinar el nivel y la duración adecuados de la restricción», y reitera su propósito de «mantener los tipos de interés oficiales suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario».

Entre los factores responsables de este repunte de la inflación, la entidad monetaria subraya el «crecimiento salarial elevado», Da un giro de timón y baja un cuarto de punto el precio del dinero, del 4,5% al 4,25%, en el primer descenso en ocho años

## El BCE cambia el ciclo y recorta los tipos de interés tras 10 subidas



La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde

después de las negociaciones colectivas llevadas a cabo en varios países europeos. «Sabemos que habrá más baches en el camino y que llegarán por sorpresas», explicó Largarde, quien sin embargo, justificó la decisión tomada en que «la confianza en al desinflación aumentó en los últimos meses». Según señaló, la decisión se ha tomado casi por unanimidad, ya que tan solo un miembro del BCE se ha opuesto al recorte. No quiso decir quién es ni por qué. Tras el alza inmisericorde de la inflación, la entidad monetaria ha llevado acabo en los últimos años diez subidas consecutivas de tipos de interés que comenzaron en julio de 2022. Su Consejo de Gobierno decidió hacer un alto en el ca-

mino en octubre de 2023 y mantener el precio del dinero el en el 4,5% hasta este jueves.

A pesar de las presiones de los mercados, que pedían un recorte de tipos a comienzos de la primavera para impulsar el débil crecimiento económico, el Eurobanco ha preferido esperar hasta ahora para no dar pasos en falso. En los últimos meses la inflación ha emprendido un camino descendente y la economía europea se ha enfriado, pero aún quedan muchos interrogantes.

Antes de conocerse este recorte, lo cierto es que los nuevos datos no abonaban el camino a una estrategia agresiva de recorte de tipos de interés. La inflación subió ligeramente en la zona euro hasta el 2,6% mientras los salarios también registraron un alza del 4,69% en el primer trimestre y el PIB superó la recesión técnica, ya que creció un 0,3% en los primeros tres meses del año.

## Lagarde enfría más bajadas en el corto plazo: «No nos comprometemos con una trayectoria»

Hasta ahora, Lagarde no había querido comprometerse a fijar sendas a medio y largo plazo y ha preferido ir anunciando las decisiones de la entidad según la evolución de los últimos datos. En la rueda de prensa, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas, tampoco quiso mojarse. Ha pospuesto hasta bien entrado el verano posibles pistas sobre qué hará la entidad monetaria en los meses venideros. En cuanto a la facilidad marginal del crédito y la facilidad del depósito, los tipos se reducirán hasta el 4,5% y el 3,75%, respectivamente.

ECONOMÍA 21

## Opinión

## Un recorte que se va a sentir poco

#### Francisco Puértolas

uando se registra una bajada de los tipos de interés se valora positivamente tanto si el escenario económico es de ralentización se reducen para animar la oferta-, como si la economía está creciendo -se favorece la de-

manda de bienes y servicios-. Precisamente, fue la inflación surgida a principios de 2022 la que obligó al BCE a subir los tipos de interés paulatinamente desde el 0% hasta el 4,5%; y es en este momento, desde que en octubre de 2023 la inflación de la eurozona comenzó a situarse por debajo del 4%, siendo ahora del 2,6%, cuando el BCE se ha inclinado por aplicar esta modesta reducción sus tipos de interés de referencia. ¿Podría haberlos bajado más habida cuenta del nivel al que han llegado y de una inflación «controlada»? Tal vez. Sin embargo, no podemos olvidarnos de dos factores importantes: por una parte, la inflación todavía no ha llegado al 2% -que es la que se corresponde con el mandato del

BCE- y, por otra parte, el BCE se ha adelantado a la Reserva Federal a iniciar los recortes de tipos de interés, al contrario de lo acontecido en el pasado con las subidas. ¿A quién beneficia una reducción de los tipos de interés? Indudablemente a un espectro amplio de la sociedad, en primer lugar porque en términos de economía real, el precio de los insumos están subiendo a unas tasas moderadas, lo cualya se ha percibido en los últimos meses, y en segundo lugar, desde la perspectiva de la economía financiera, los primeros beneficiados son los sectores más endeudados -administraciones públicas, empresas, y familias, especialmente las más jóvenes-, especialmente si sus préstamos estaban referenciados a un tipo de interés variable. Las empresas pueden desbloquear decisiones de inversión al saber que el coste de financiarlas decrece, y los ahorradores pueden aprovecharse de la bajada de tipos de interés, en los casos que posean renta variable. ¿Se va a percibir significativamente esta rebaja del precio del dinero? En mi modesta opinión, bastante poco, no tanto por ser mínima, sino porque los agentes económicos estaban «descontando» que los tipos tendrían que reconducirse en paralelo con la inflación.

F. Puértolas es director del Máster de Dir. Financiera de EAE Business School

## Fondos europeos: 37.000 millones se irán en gastos burocráticos

Se usarán en gastos corrientes, subvenciones y subsidios, según el Instituto Juan de Mariana

#### J. de Antonio. MADRID

El Plan de Recuperación y sus inversiones milmillonarias financiadas a través de los fondos del programa Next Generation iban a convertirse en el principal instrumento para la transformación de España a través de un plan de reformas estructural cimentado en la inyección de más de 163.000 millones en la economía española, 79.000 millones en ayudas a fondo perdido y 84.000 millones en concepto de créditos blandos. España fue uno de los primeros países en implementar la petición de estos fondos, pero se ha quedado atrás.

Tras un inicio esperanzador, el ritmo de ejecución «no está siendo ágil», ya que pese a que en julio de 2022 ya se habían puesto en marcha fondos equivalentes al 46,3% del total de los más de 69.000 millones de euros contemplados en el plan, su grado de ejecución –es decir, los pagos a los destinatarios finales de las ayudas o a las empresas ejecutoras de las inversiones

licitadas – apenas ha llegado al 20%, mientras que países homólogos europeos ya estarían en torno al 50%.

Así lo ha constatado el Instituto Juan de Mariana en su último informe titulado «El fiasco de los fondos europeos», que confirma que en el primer trienio de ejecución las autorizaciones han ido a menos, desde el 91,4% en 2021, hasta el 88,3% en 2022 y el 79,2% en 2023, lo que a su vez se traduce en un descenso de los fondos comprometidos (86,7% en 2021, 76% en 2022 y 65,5% en 2023) y en una caída de las obligaciones reconocidas (82,8% en 2021, 68,9% en 2022 y 57,3% en 2023). Una situación similar respecto a los pagos realizados, que han pasado del 45,5% en 2021, al 39,6% en 2022 y al 27,3% en 2023. Y lo peor es que a la economía real «apenas han llegado 20.000 millones, un 75% menos de lo esperado».

Y las ratios para los cuatro primeros meses de 2024 confirman que «la tendencia va a peor». Los expertos del Instituto confirman la inejecución de los fondos del mecanismo de recuperación, al arrastrar al Presupuesto de 2024 10.455 millones de euros mediante incorporaciones de créditos que fueron autorizados en ejercicios anteriores, «pero que el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar».

Según sus datos, desgranados sobre cifras oficiales –de la Intervención General de la Administra-

## **FONDOS EUROPEOS**



Entidad pública
62,35%

Empresa privada
20,56%

Centros de investigación
0,18%

CC AA y
E. locales
7,83%

Cámaras de
Ministerios

Comercio y Fundaciones

6,36%

Principales receptores en volumen de inversión

Fuente: Instituto Juan de Mariana

Infografía LA RAZÓN

2,72%

ción del Estado (IGAE), de la Comisión Europea y de fuentes ministeriales-, el grueso de los fondos europeos han ido a parar al propio sector público. Entre los principales receptores de estos recursos, el 80% han sido instancias del Estado y menos de un 20% se ha asignado a empresas priva-

El 80% de los fondos repartidos a España ha ido a parar a instancias y organismos estatales das. Pero el informe va aún más lejos y estima que, frente a un presupuesto de más de 79.000 millones comprometidos en ayudas a fondo perdido, el Gobierno ha planteado ya que 37.000 millones de estos fondos se diluyan entre «gastos estructurales, desembolsos corrientes, subsidios y subvenciones», entre otro maremágnum de gastos burocráticos.

En concreto, el propio Gobierno ha reconocido en su Plan Presupuestario de 2024 que, entre 2021 y 2023, ha empleado más de 9.000 millones de euros para financiar transferencias sociales, subvenciones y gastos corrientes, lo que «introduce riesgos fiscales, puesto que los recursos que hoy están financiando estos gastos desaparecerán cuando se acaben los fondos europeos, obligando a aprobar nuevas subidas de impuestos si se pretende mantener tales epígrafes presupuestarios», advierte el informe.

El fiasco que denuncia el Instituto radica en el «muy reducido papel» que están jugando las empresas en la gestión de estos recursos. Tan sólo el 13,6% del tejido empresarial español ha podido acceder a estas partidas presupuestarias. Según el listado que desglosa los 100 mayores beneficiarios de los fondos se comprueba que las empresas apenas reciben el 20% de los 5.660 millones repartidos. En cambio, el 80% -unos 4.415 millones - haido a parar a distintas instancias del Estado. De los 35.944 millones que el Gobierno debería haber invectado en la economía, los pagos finalmente realizados apenas habrían alcanzado los 9.822 millones, es decir, el 27,3% del total. «Pero esto no significa que esos 9.822 millones hayan llegado a empresas y familias, puesto que buena parte de estos recursos han sido entregados a otras instancias públicas, consolidando así la tela de araña burocrática que ha tejido el Ejecutivo». En 2023, los ministerios de Exteriores, Economía, Sanidad, Derechos Sociales, Ciencia, Inclusión, Agricultura, Transporte y Política Territorial presentaron ratios de pagos realizados inferiores al 30%, mientras que las carteras de Economía, Interior, Turismo, Trabajo y Cultura y Deporte no llegaron ni al 40%.

El informe critica que las convocatorias planteadas resultan de «muy difícil» acceso para las pymes, de modo que los pocos fondos europeos que están llegando al tejido productivo «están quedando esencialmente en manos de grandes empresas». 22 ECONOMÍA

Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Sin un techo: el alquiler social no llega al 96% de las personas que lo necesitan

Solo 432.000 viviendas se destinan a este fin, el 2,4%. Faltan 1,2 millones de pisos

#### Inma Bermejo. MADRID

La dificultad de acceso a la vivienda se ha cronificado en España por el aumento incesante de precios y la drástica reducción de la oferta, un problema que golpea en mayor medida a la población vulnerable. En su máxima expresión, la desigualdad en materia de vivienda desemboca en sinhogarismo, un problema que se puede solventar gracias al alquiler social. Sin embargo, este instrumento no llega al 96% de las personas que lo necesitan, sobre todo, por la escasez de vivienda pública.

En España, apenas el 2,38% de la población vive en alquileres sociales, ya que tan solo un 2,4% del total de los 18 millones de viviendas que constituyen el parque inmobiliario en España están des-

#### DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR



Fuente: Observatorio del Alquiler (datos del INE)

tinadas al alquiler social, es decir, unas 432.000. Esta cifra es, del todo insuficiente, teniendo en cuenta que solo el año pasado se registraron unas 375.000 peticiones de alquiler social, recoge el estudio «Radiografía del alquiler social y el sinhogarismo en España» del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, a las que ahora se une la socimi social tuTECHÔ.

Estas dificultades de acceso a una vivienda social son bien conocidas por las personas sin hogar (unas 28.000 en España), que solo solicitaron ayuda de alojamiento en el 3,7% de los casos, pese a que el 96% de las personas sin hogar (unas 26.900) podrían beneficiarse de algún tipo de programa de alquiler social y no lo hacen por la «escasez de oferta», por las dificultades burocráticas, por la falta de información y porque la mayoría asumen que la Administración no se lo concederá, explica Fernando Pinto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. En cambio, la mayoría (80,36%) opta por solicitar una prestación económica.

«Los programas de alquiler social son imprescindibles para combatir el sinhogarismo, pero presentan graves carencias», advierte el Observatorio del Alquiler en su último informe, que se basa en datos recopilados a partir de la Encuesta de Personas Sin Hogar 2022 del INE y de la Encuesta sobre Integración Social y Necesidades Sociales 2021 de Foessa.

Por ello, reclama aumentar el parque de vivienda social como prioridad para acabar con el sinhogarismo. Para que España se situase al nivel medio de la UE en alquiler social, debería destinar alrededor del 9% de su parque de vivienda a alquiler social, lo que se traduce en 1,6 millones de inmuebles, por lo que el déficit actual rondaría los 1,2 millones de pisos. Pese a que la mayoría de las personas sin hogar señalan el trabajo como el factor decisivo para salir de su situación (38,69%), la realidad es que sin vivienda -segunda vía más importante para dejar el sinhogarismo según el 32,39% de los afectados, no hay trabajo.

## CaixaBank y CEOE cierran un acuerdo de crédito para empresas

La entidad financiera pone a disposición 40.000 millones, un 14% más que en 2023

#### R. B. BARCELONA

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, renovaron ayer su acuerdo de colaboración, con el objetivo de apoyar el crecimiento y la modernización de las empresas españolas. Este acuerdo establece una línea de financiación de hasta 40.000 millones de euros (un

14% más que el año pasado), destinada a proporcionar una respuesta eficaz a las necesidades de financiación de las empresas, ayudándolas a expandirse en mercados nacionales e internacionales y a desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.

Ambas entidades, conscientes de los enormes retos en materia ambiental y energética que afronta la sociedad actual, y el importante papel que juega el sector empresarial, han convenido dar prioridad a la financiación de proyectos que impliquen mejoras en el terreno de la sostenibilidad. A través de esta firma, se acuerda también promocionar la formación profesional dual, con el objetivo de incrementar el valor social dela empleabilidad, especialmente entre los jóvenes, y mejorar la competitividad y transformación



Goirigolzarri y Garamendi, durante la firma del acuerdo

del sistema económico y social.

Durante la firma del acuerdo Goirigolzarri señaló que «las empresas y los empresarios son un valor fundamental en nuestra sociedad porque con su iniciativa, visión y asunción de riesgos son capaces de cambiar las reglas del juego». Añadió además que «son los verdaderos creadores de puestos de trabajo y, por lo tanto, de riqueza y bienestar social, y contribuyen de manera decisiva a mejorarla calidad de vida de nuestros conciudadanos». Por su parte Garamendi subrayó el valor de un acuerdo, que se reedita desde hace ya nueve años y que facilita que las empresas puedan acceder, de forma ágil, a la financiación

necesaria para fortalecerse y crecer en un mercado cada vez más competitivo. «Resulta clave que nuestro tejido productivo cuente con recursos para hacer frente a desafíos que ya están ahí, como el de la sostenibilidad, donde la competitividad de nuestras empresas y la transición energética deben ir de la mano», apuntó. ECONOMÍA 23

## Ifema Madrid reúne a las mejores marcas en el Salón del Vehículo de Ocasión

Con más de 3.000 coches en exhibición, esta feria se convierte en una cita obligada para los amantes del sector del motor

Judit Molina. MADRID

La vigesimosexta edición del Salón del Vehículo de Ocasión, promovida por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Reparación y Recambios (Ganvam), se celebrará del 11 al 16 de junio de 2024 en Ifema Madrid. Este evento promete ser un referente en el mercado de vehículos seminuevos y usados, destacándose como la mejor oportunidad para adquirir vehículos de alta calidad a precios competitivos.

El sector de vehículos de ocasión está viviendo un momento muy positivo. Según datos de Ganvam, se espera un crecimiento del 4,1% en las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión este año. Durante el primer trimestre de 2024, las ventas de vehículos usados aumentaron un 2,7%, con un total de 482.802 unidades vendidas. Las ventas de vehículos eléctricos de ocasión aumentaron un 51,4%, mientras que los híbridos enchufables crecieron un 54,5%.

Es por eso que el Salón del Vehículo de Ocasión se posiciona como el evento ideal para aquellos que buscan un vehículo seminuevo con garantías y a precios competitivos. Con una superficie de más de 32.000 metros cuadrados de exposición, los visitantes tendrán acceso a exclusivas ofertas, descuentos especiales y una amplia gama de modelos y segmenHabrá una muestra completa de vehículos híbridos, eléctricos e híbridos enchufables

Esta edición del encuentro incluirá autocaravanas y «campers» como novedad tos adaptados a cada necesidad.

El encuentro contará con la presencia de prestigiosas marcas de automóviles como Audi, DR, Evo, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Kngloo, Land Rover, Lexus, Polestar, Renault Renew, Seat, Spoticar (que incluye Abarth, Alfa Romeo, Citröen, DS, Fiat, Jeep, Opely Peugeot), Volkswagen y Volvo. Además, el evento contará con la participación de reconocidas multimarcas como Automóviles Dursan, BoxAuto, Car10, Cars&Cars, Crestanevada, Cetin Autos, Flexicar y Ocasión Plus. Esta amplia gama de participantes asegura una oferta variada y de alta calidad, adaptada a las necesidades y presupuestos de todos los visitantes.

En esta edición, ofrecerá una extensa gama de vehículos que abarcan desde los tradicionales motores de combustión interna hasta los más modernos vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Este enfoque hacia la movilidad sostenible es una respuesta a la creciente demanda de alternativas más ecológicas y eficientes.

Marcas como Audi presentarán su gama completa de vehículos km 0, de dirección y seminuevos,

con todas las etiquetas medioambientales. Volvo, representado por el concesionario oficial Auto Elia, exhibirá algunos de sus modelos populares disponibles en versiones de gasolina, híbridas y eléctricas. Flexicar llevará una selección de más de 250 modelos de todas las marcas, incluyendo compactos fiables como el Seat Ibiza, Opel Corsa y Volkswagen Golf. También estará presente C. de Salamanca, que reunirá parte de su colección privada que concentra unidades One-Off de diferentes marcas representadas tales como el Range Rover Vogue Classic, lanzado en los años 70 o el Land Rover Defender, entre otros. Y Grupo Automoción Alcalá, concesionario de referencia en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) que en esta ocasión presenta una oferta con coches de kilometraje «0» a precios increíbles, con 3 años de garantía.

Uno de los atractivos principales del Salón del Vehículo de Ocasión es el asesoramiento personalizado que recibirán los visitantes. Expertos del sector estarán disponibles para guiar a los compradores en todo el proceso de adquisición, resolviendo dudas sobre el estado de los vehículos, opciones de financiación y trámites necesarios. Este servicio asegura que cada comprador encuentre el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades con total tranquilidad y confianza.

Y una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación de autocaravanas y campers, gracias a la colaboración con Autocaravanas Norte. Este segmento en auge ofrecerá modelos de marcas reconocidas como Benimar, Mclouis, Mobilvetta, Challenger, Caravelair y Panama. Esta inclusión amplía el abanico de opciones para los visitantes, permitiendo explorar alternativas para aquellos que buscan disfrutar de la libertad y comodidad que ofrecen estos vehículos.

Además, durante el encuentro, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Reparación y Recambios proporcionará en todo momento información detallada sobre el comportamiento del mercado de vehículos de ocasión, incluyendo estadísticas de ventas, precios y perspectivas económicas. Esta información serávaliosa tanto para compradores como para profesionales del sector, permitiendo una visión más completa del estado actual y futuro del mercado.



Miles de coches seminuevos y usados con las mejores ofertas 24 ECONOMÍA

Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

### Fernando Vilches

ifícil maridaje desde tiempos inmemoriales. Uno no es experto en Derecho, pero sí me enseñaron aquello de «Dura lex, sed lex», por lo que me vienen a la cabeza esos debates ancestrales de quién controla al controlador, y quién (o qué) ha de ser el (o lo) que controla a los jueces (y permítanme que no haga el doblete de género, porque «jueza» no me gusta, dado que las palabras terminadas en -ez son neutras en cuanto al género gramatical en español; no se me ocurriría decir «soeza» ni «peza», como hembra del pez). Dicho lo cual, tengo que disentir de José M. Benítez de Lugo en cuanto a esos adjetivos que utiliza en su libro «Los desahucios instados por los "Fondos Buitre"», editorial Dykinson, concretamente en su «Proemio» (prólogo, preámbulo, prefacio o introducción para los de ciencias), en su página 22, aplicados a jueces: hiperconservadores (preconstitucionalistas), eso sí, añade el autor, «sin saberlo». Porque, convendrá conmigo el profesor Benítez de Lugo que algún juez de los autoproclamados «progresistas» ha hecho también interpretaciones espurias en algunas sentencias y ha provocado que sus desatinos influyan en la marcha de otro poder del Estado. Tanto «hiperconservador» como «progresista» son marbetes que han dejado de significar para mí lo que deberían significar.

Pero la Seguridad Jurídica, la Salud y la Educación son tres pilares fundamentales de una sociedad democrática y las tres deberían tener una consideración primordial en nuestra sociedad. Si analizamos algunas de las encuestas del CIS, las que se ocupan de las preocupaciones de los españoles, podrán comprobar los lectores que la Educación jamás baja del puesto 18. Salud y Educación, además, tienen un ritmo distinto en su evolución, pero la Justicia, como la Lengua, no pueden evolucionar ni de prisa ni a gusto de los consumidores, en el primer caso, porque perderíamos esa seguridad fundamental en democracia (la certidumbre) y, en el segundo, porque acabaríamos como terminó el latín, desmembrado en una serie de lenguas que no se entienden entre sí, a pesar de tener una misma raíz común.

Como he dicho al principio, no soy experto en Derecho, sí estudioso del lenguaje jurídico-administrativo desde hace más de veinte años, por lo que suelo leer de las leyes las «exposiciones de motivos» o los «Preámbulos» para intentar comprender el porqué del legislador. Sí puedo afirmar que, en momentos concretos de la Historia, el Legislativo ha intentado subvertir la norma básica de la certidumbre. Pondré dos casos, siempre que estemos de acuerdo en el canon clásico de la técnica normativa: habla (escribe) poco, claro, cierto, bien y bello (José Leandro Martínez-Cardós, Técnica normativa, Escuela de Práctica Jurídica, UCM, 2002, opúsculo que debería ser de obligada lectura por todos los juristas). Con respecto al tercer elemento del canon, me refiero a la «Ley de los sospechosos!, de septiembre de 1793, con la que «El Terror comenzó [...] en cuanto ya no se trataba de lo que el hombre Opinión

## Desahucios: lo legal vs. lo humano

El derecho básico a una vivienda digna no se cumple ni de lejos y hay muchos culpables



Las pertenencias se acumulan frente al portal tras un desahucio en Madrid

Es urgente prohibir

la venta de vivienda

social a «fondos buitre»

era o hacía, sino de la apariencia –palabras, relaciones, omisiones–, que permitían sospechar de sus pensamientos, de sus deseos, de sus sentimientos. De la apariencia sospechosa nadie podía sentirse libre» (Pabon y Suárez de Urbina, Franklin y Europa, Madrid:1985:127, extraído del librito de Martínez-Cardós). El segundo caso es la «Ley de Vagos y Maleantes», de 4 de agosto de 1933, ley del Orden Penal español aprobada por las Cortes de la Segunda República y de la

que se apropió el franquismo para situar a todos aquellos que no eran afectos al Régimen fuera de la ley y poder perseguirlos con visos de legalidad. Como Es-

paña no aprende de sus errores, esperemos que esto no se repita en la actualidad, aunque hay nubes negras en el horizonte que no parecen presagiar nada bueno.

Fuera de las leyes, también podemos encontrar algún ejemplo que reflejaba el peligro de manipular las palabras de la Ley y proponer un bodrio jurídico. Me refiero a la escena final de «Los intereses creados» de Jacinto Benavente (ejemplo deudor también de Martínez-Cardós), en donde un abogado (cuyo título le debió tocar en una tómbola), ante una sentencia condenatoria de su cliente, hace lo siguiente: Mi previsión se anticipa a todo. Bastará con puntuar debidamente algún concepto... Ved aquí; donde dice «Y resultando que si no declaró...», basta una coma y dice: «Y resultando que sí, no declaró...» Y que: «Y resultando que no, debe condenársele...», fuera la coma, y dice: «Y resultando que no debe condenársele...» [ en la obra se le tilda de «Genio de la Justicia, Orá-

culo de la Ley, Monstruo de la Jurisprudencia»].

Hecho este «Contraproemio», he de decir que la obra del profesor Benítez de Lugo debería ser leída, sin ningu-

na duda, por los legisladores actuales, a pesar de tener el peor Congreso de los Diputados de la historia de nuestra todavía reciente democracia. Digamos mejor que debería ser de lectura obligatoria para aquellos miembros de los partidos políticos que saben de qué va esto. Y tengo que decir que esta obra me ha impresionado por ser un trabajo exhaustivo, muy bien documentado, escrito por alguien que narra los hechos desde la experiencia y que, además de ser un buen jurista, es un hombre con alma, sensible al sufrimiento ajeno y, como me decía el añorado Gustavo Villapalos, como el Digesto, al que nada humano le es ajeno.

A tenor de lo leído, es evidente que en la situación actual, en lo que a este derecho básico se refiere, el de una vivienda digna, no se cumple ni de lejos. Hay muchos culpables de esta situación, pero no creo que sean solo los jueces que apoyan sin reflexión las leyes vigentes al respecto. Como decía Ihering en El espíritu del derecho romano (trad. Española Buenos Aires, 1947), la Ley debe ser sencilla, clara, transparente, ordenada y natural. En cuanto a esto, en la actualidad, las leyes, en general, emanadas del Congreso en los años más recientes no son un dechado de técnica legislativa apropiada ni sus contenidos respetan ninguna de las características propuestas por Ihering. Por ello, estoy con el profesor Benítez de Lugo en que hay que replantearse toda la cuestión que afecta a los desahucios, aquellos causados por esos fondos buitres y que atentan contra ese derecho constitucional, no, por supuesto, aquellos causados por las ocupaciones ilegales (donde también se necesita un replanteamiento a fondo para recuperar otra de las esencias de la sociedad democrática, el derecho a la propiedad privada).

El libro es, a pesar de mis limitaciones en el área de conocimiento del Derecho, una obra magistral, que alivia de muchísimo trabajo a cuantos abogados se dediquen a defender a aquellas personas que sufren este mal del siglo XXI, por culpa de las crisis terribles que está padeciendo la humanidad, económicas y morales, causadas por las guerras, la falta de ética en los negocios, la desmesurada ambición de estos fondos internacionales, las políticas desacertadas en materia de vivienda y por las leyes que casi nunca protegen a los que menos tienen. Es, por tanto, de urgencia extrema que el legislador promulgue una ley en la que se prohíba taxativamente la venta de las viviendas sociales o de protección oficial a fondos buitres, y también prohibir a los propietarios de viviendas VPO la venta también de sus inmuebles a precio libre, pues más de una vez han hecho negocios ilícitos con ella. Interesante el caso que extrae el profesor Benítez de Lugo (p. 223) de la obra de Gumersindo de Azcárate «Historia del derecho de propiedad» en la que en Inglaterra, gracias al cuadro de un artista que reflejó la crueldad de un desahucio, «la opinión pública se pronunció enérgicamente contra aquella ley dura e injusta, yalpocotiempohabíavenidoabajo». Nuevas leyes auspiciadas por el derecho natural y, si fuera posible, por una opinión pública seria que huya de las algaradas pseudoelectoralistas, es de urgente necesidad.

La extraordinaria editorial Dykinson apuesta, una vez más, por una obra valiente, que pone muchas cosas en su sitio, que va a contracorriente de tirios y troyanos y que debe ser, a mijuicio, como he dicho más arriba, lectura obligatoria para los Partidos Políticos, el Poder Legislativo, la Judicatura y cuantos abogados trabajan en este complicado y difícil campo en el que se mezclan los argumentos jurídicos con los argumentos humanitarios.

ECONOMÍA 25

| LA B                        | OLSA               |        |         |          |                    |                |                          |           |                       |           |                 |                   |            |                     |         |                   |            |
|-----------------------------|--------------------|--------|---------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------|
|                             | IBEX 35<br>Madrid  | d f    |         | ı        | TSE 100<br>Londres | Fráncfort      | DOW JONES*<br>Nueva York |           | NASDAQ*<br>Nueva York |           | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLEO<br>Brent |            | EURÍBOR<br>12 meses |         | ORO<br>Dólar/onza |            |
| Cotiz.                      | 11.444,00 8.040,12 |        |         | .285,34  |                    | 38.824,07      |                          | 19.026,78 |                       | 38.703,51 | 79,93           | _                 | 3,69       | _                   | 2.371,6 | Cotiz.            |            |
| Día                         | 0,80%              |        | 0,42%   | <b>A</b> | 0,47%              | 0,41%          | 0,04%                    | <b>A</b>  | -0,04%                | _         | 0,55%           | 1,52 %            | _          | -0,67%              | M       | 0,70%             | △ Día      |
| Año                         | 13,28%             |        | 6,59%   |          | 7,1496             | 11,35%         | 3,01%                    |           | 13,08%                |           | 15,66%          | 1,94%             |            | 5,04%               | 1 - 1   | 14,18%            | Año        |
| IBEX 35                     | 5                  |        |         |          |                    |                |                          | * Media s | esión                 |           |                 |                   |            |                     |         |                   |            |
| And in contrast of the last | Última             | Ayer   |         | Ayer     |                    |                | Última Ayer              |           | ā.                    | Última    |                 |                   | Ayer       |                     |         |                   |            |
|                             | Cotización         | % Dif. | Máx.    | Min.     | Volumen €          |                | Cotización               | % Dif.    | Máx.                  | Min.      | Volumen €       |                   | Cotización | % Dif.              | Máx.    | Min.              | Volumen €  |
| ACCIONA                     | 119,000            | -1,08  | 121,300 | 118,100  | 8.826.768          | CELLNEX        | 34,480                   | 0,09      | 34,720                | 33,910    | 77.600,483      | LOGISTA           | 26,860     | 0,67                | 26,980  | 26,780            | 3.671.960  |
| ACCIONA E                   | NERGIA 21,620      | -1,99  | 22,220  | 21,400   | 6.587.628          | ENAGAS         | 14,800                   | 0,75      | 14,820                | 14,670    | 15.886.600      | MAPFRE            | 2,228      | 1,27                | 2,228   | 2,196             | 4.641.278  |
| ACERINOX                    | 9,910              | -0,05  | 9,980   | 9,885    | 3.634.850          | ENDESA         | 18,705                   | 0,32      | 18,780                | 18,555    | 16.113.653      | MELIA HOTELS      | 7,990      | -1,60               | 8,180   | 7,980             | 3.438.607  |
| ACS                         | 40,940             | -0,29  | 41,400  | 40,880   | 16.857.827         | FERROVIAL      | 36,540                   | 0,55      | 36,800                | 36,500    | 17.526.284      | MERLIN            | 11,110     | -0,63               | 11,210  | 11,040            | 6.784.168  |
| AENA                        | 182,600            | 1,39   | 185,000 | 181,000  | 28.035.477         | FLUIDRA        | 22,300                   | -0,45     | 22,720                | 22,300    | 4.150.765       | NATURGY           | 24,680     | 0,41                | 24,780  | 24,580            | 6.144.634  |
| AMADEUS                     | 67,660             | -0,70  | 68,700  | 67,300   | 45.329.706         | GRIFOLS-A      | 9,356                    | -1,70     | 9,710                 | 9,304     | 14.921.627      | RED ELECTRICA     | 16,980     | 0,24                | 17,130  | 16,920            | 9.338.243  |
| ARCELORN                    | ITTAL 23,540       | 0,81   | 23,540  | 23,130   | 8.347.230          | IBERDROLA      | 12,330                   | -0,48     | 12,435                | 12,260    | 101.352.998     | REPSOL            | 14,565     | 0.48                | 14,585  | 14,455            | 36.528.998 |
| B. SABADE                   | 1,898              | 1,39   | 1,898   | 1,856    | 23.466.036         | INDITEX        | 45,990                   | 0,92      | 46,420                | 45,570    | 62.811.323      | SACYR             | 3,466      | -0.74               | 3,504   | 3,46              | 6.000.586  |
| B. SANTAN                   |                    | 1,36   | 4,765   | 4,656    | 110.391.014        | INDRA          | 21,760                   | 1,12      | 22,040                | 21,700    | 10.469.771      | SOLARIA           | 11,770     | -2.97               | 12,170  | 11,730            | 11.819.278 |
| BANKINTER                   |                    | 2,94   | 7,870   | 7,546    | 24.643.415         | INMOB. COLONIA |                          | 0,39      | 6,440                 | 6.355     | 8.085.293       | TELEFONICA        | 4,416      | 0,39                | 4,459   | 4,379             | 36.736.145 |
| BBVA                        | 9,798              | 2,60   | 9,798   | 9,502    | 87.468.609         | IAG            | 2,029                    | -0.98     | 2,064                 | 2.025     | 11.617.102      | UNICAJA           | 1,307      | 2,03                | 1,314   | 1,282             | 11.672.978 |
| CAIXABAN                    |                    | 3,87   | 5,216   | 5,006    | 62.776.859         | LAB. ROVI      | 90,450                   | 0,50      | 90,750                | 88,750    | 3.635.982       |                   |            |                     |         | 44,75             |            |

## **Empresas**



El aceite tiene también rebajado el IVA del 10% al 5%, mientras que el pan, los huevos o la leche lo tienen al 0%

### Comercio

## El IVA de los alimentos inquieta a la distribución

El gran consumo quiere saber ya si se prorroga la rebaja para prepararse

#### R. L. Vargas. MADRID

Las patronales del gran consumo pidieron ayer el Gobierno que no espere hasta el último momento, a conocer el dato mensual de inflación, para decidir si prorroga la rebaja del IVA a los alimentos. Las organizaciones solicitaron tiempo para poder organizarse y evitar tener que hacer los ajustes necesarios en el último momento como les ha ocurrido en veces precedentes con la medida, lo que les ha acarreado «estrés y costes absurdos», como dijo José María Bonmatí, director general de la patronal de empresas del gran consumo Aecoc.

Desde el sector consideran que esta rebaja fue una buena medida para luchar contra la inflación y para los consumidores. Pero también creen que no se puede esperar hasta el último día para prorrogarla. Como explicó Ignacio García Magarzo, director general de la patronal de supermercados Asedas, en ocasiones precedentes «tuvimos que adaptarnos en cuatro días. Ahora, a un mes de que venza, necesitamos certeza de si se va a prorrogar y apostamos porque se haga porque los precios de la alimentación siguen en una situación de anormalidad. Pero las empresas necesitan saberlo ya», advirtió.

«Regular a golpe de fin de semana es inabordable, no hay que esperar al IPC del día 28», les secundó Matilde García Duarte, presidente de Anged.

Pese a la contundente recla-

0%

es el IVA que se aplica a los alimentos de primera necesidad con la rebaja mación del sector, desde el Ministerio de Economía ya han deslizado que, aunque en principio se decidiría sobre la medida atendiendo el IPC de mayo, cuyo indicador adelantado ya es conocido, habrá que esperar a tener «detalles específicos de los componentes del IPC» para decidir en consecuencia.

Aunque el del IVA de los alimentos es un asunto que preocupa al sector del gran consumo, hay otros de mayor envergadura que les quitan más el sueño, como la decisión del Gobierno de regular en paralelo a la Comisión Europea. Sus patronales reclamaron ayer una mayor armonización con la UE de la regulación medioambiental. En particular, los principales actores del sector observan con preocupación los altos costes y los problemas de unidad de mercado que generan las discrepancias entre la normativa nacional y europea de envases y residuos de envases.

#### FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL FONDO B DE ABANCA, FONDO DE PENSIONES

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, se publica la disolución y liquidación del fondo de Pensiones DE LOS EMPLEADOS DEL FONDO B DE ABANCA, F. P. ya que tras acuerdo adoptado el 26 de abril de 2023 por su Comisión de control, ha culminado el proceso de liquidación.

#### BELGRAVIA MARBELLA, S.L.

Convocatoria del Junta General Extraordinaria

Doña Marina Bösch, administradora única dimisionaria convoca Junta Extraordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social en Carretera Cádiz, Edificio Altair, Urbanización El Saladillo Km. 166,15 Portal A7 2ª - Oficina 218, 29680 Estepona, el dia 28 de junio de 2024,a las 10:00 h, para tratar y decidir acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del Dia:

- 1º.- Toma de conocimiento de la renuncia de la administradora única y nombramiento de nuevo administrador.
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrà obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

#### Madrid, a 30 de mayo de 2024-.

La Administradora única, Dña. Marina Bösch.

#### EL REY DEL SOFÁ, S.L.U. (Sociedad absorbente) R.S. XÀTIVA, S.A.U. (Sociedad absorbida) Anuncio de fusión por absorción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de la Palma y otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (en adelante, "Ley de Modificaciones Estructurales"), se hace público para general conocimiento que, mediante las decisiones adoptadas por el socio único de las sociedades, dándole el carácter de Junta de socios de fecha 21 de mayo de 2024, se ha aprobado la fusión por absorción de EL REY DEL SOFA, S.L.U. (Sociedad absorbente) con R.S.XATIVA, S.A.U. (Sociedad absorbida).

Dicha fusión comporta la extinción vía disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y la transmisión en bloque de todo su patrimonio social a favor de la sociedad absorbente, EL REY DEL SOFÁ, S.L.U., la cual adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de las absorbidas, según los términos establecidos en el proyecto de fusión. La fecha de efectos contables de la fusión se

ha fijado en el día 1 de enero de 2024. El acuerdo de fusión se ha adoptado por el

El acuerdo de fusión se ha adoptado por el socio único de ambas sociedades.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión, así como los derechos de los acreedores de las sociedades que se fusionan en los términos previstos en el artículo 13 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.

En Alcàsser, a 21 de mayo de 2024, D. FRANCISCO VILA GUTIÉRREZ en calidad de Administrador único de EL REY DEL SOFÁ, S.L.U. 26 SOCIEDAD

Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

E. Caballero. MADRID

a Universidad Politécnica de Valencia, que en la pasada edición estaba en segunda posición, asciende al primer puesto y pasa a compartir la cabecera con la Universidad Carlos III de Madrid de la clasificación de U-Ranking 2024, que ordena 70 universidades españoles según su rendimiento. El listado, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) refleja que la Politécnica de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra bajan al segundo escalón de la clasificación general, y se sitúan junto a la Politécnica de Madrid, que sube un puesto, según un comunicado del IVIE.

El tercer lugar lo ocupan cuatro universidades también públicas: Universidad Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Universitat de Barcelona y Universidad Rovira i Virgili, mientras que las primeras universidades privadas de la clasificación aparecen en el grupo de 11 instituciones que conforman el cuarto escalón.

Esas universidades privadas son la de Navarra e IE Universidad, según el informe hecho público ayer, en el que se han analizado todas las universidades públicas y las 22 privadas que ofrecen información suficiente de los indicadores de rendimiento en docencia y en investigación e innovación.

Las públicas de la cuarta posición son Universidad de Valencia, Universidad de Cantabria, Universidad de Alcalá, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universida de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, Universidad de Gerona, Universidad de Burgos y Universidad de Granada.

Las 20 universidades que ocupan los cuatro primeros puestos de U-Ranking 2024 obtienen unos resultados globales que se sitúan un 20% por encima de la media de todo el sistema universitario español, mientras que las dos primeras universidades de la clasificación triplican los resultados de las dos últimas.

La amplia distancia en los indicadores de desempeño docente e investigador en los que se basa U-Ranking confirman, un año más, la heterogeneidad de las universidades españolas y de sus resultados, y las mayores diferencias en el listado general se explican por los muy distintos resultados de investigación e innovación.

De hecho, la escasa actividad investigadora de la mayoría de universidades privadas reduce signi-



El sistema público destaca por investigación y el privado va acompañado de mejores resultados en aplicación práctica

Ambas lideran igualadas el ranking, seguidas por otras cuatro universidades públicas. Entre las privadas destacan Navarra e IE Universidad, según distintos indicadores sobre especialización docente

## La Politécnica de Valencia y la Carlos III, las mejores

ficativamente su rendimiento medio en investigación e innovación y también su desempeño general en la clasificación, según sostiene el informe.

En conjunto, el sistema público destaca respecto al privado en sus logros investigadores, mientras que la especialización docente de las universidades privadas va acompañada de mejores resultados en este campo.

El análisis específico en función de su desempeño en docencia sitúa a cinco universidades en el primer puesto: dos públicas (Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Carlos III de Madrid) y tres privadas (Universidad Ramón Llull, Universidad de Navarra y Europea de Madrid). En conjunto, las universidades privadas consiguen desempeños nueve puntos superiores a las públicas en docencia, pero sus resultados en investigación e innovación son muy inferiores, ya que muestran unos rendimientos 47 puntos por debajo de la media de las públicas.

Tres universidades públicas catalanas -la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Cataluña- lideran esta clasificación que mide la calidad y cantidad del trabajo en investigación y transferencia, en la que no aparece ninguna universidad privada entre las seis primeras.

La web de U-Ranking cuenta con una herramienta que permite comparar 3.600 grados universitarios de 70 universidades y ofrece información sobre notas de corte, precio y resultados de inserción laboral de las titulaciones evaluadas.

Fuera de la educación universitaria, la FP Dual se ha convertido en una pieza clave para el futuro del mercado laboral español, ofreSOCIEDAD 27

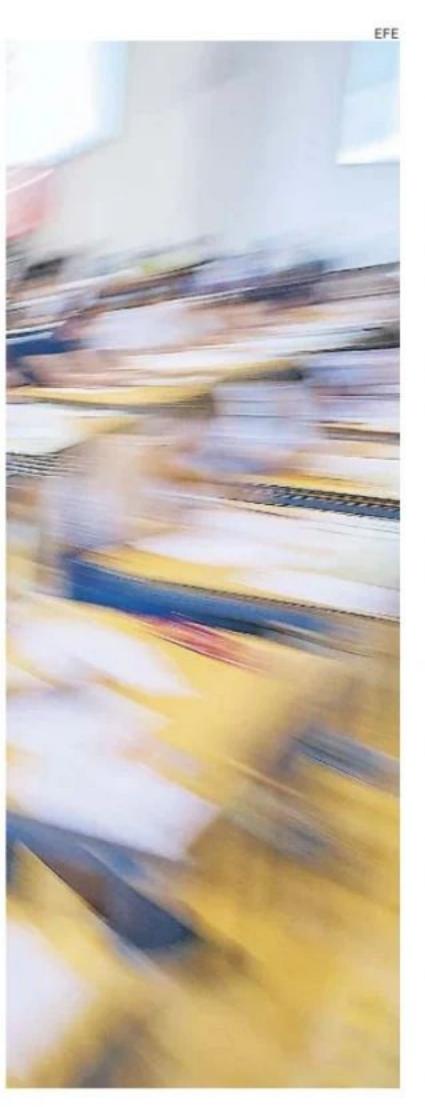

## RANKING DE

UNIVERSIDADES

1º Politécnica de Valencia
1,5

Carlos III de Madrid
1,5

2º Politécnica de Cataluña
1,4

Pompeu Fabra
1,4

Politécnica de Madrid
1,4

Autónoma de Barcelona
1,3

Autónoma de Madrid
1,3

Universidad de Barcelona 1,3

Universidad Rovira i Virgili

Universidad de Valencia 1,2

Universidad de Navarra

Universidad de Cantabria

ciendo a los jóvenes la posibilidad de adquirir formación teórica y práctica de manera simultánea en una empresa, según los datos de la Cámara de Comercio de España. Esta modalidad formativa permite a los estudiantes desarrollar las competenciasy habilidades necesarias para incorporarse al mundo laboral de forma inmediata, con una alta tasa de empleabilidad: el 70% de los graduados en FP Dual encuentran empleo en su sector, 1 de cada 3 obtiene un contrato indefinido y 3 de cada 4 trabajos son a tiempo completo.

#### Meritocracia

Sin embargo, en la semana de la Selectividad, ¿realmente estos jóvenes creen que sus esfuerzos y méritos los llevarán a tener éxito en la vida? El Índice de Igualdad 2024 de Ipsos, realizado en 29 países alrededor del mundo y dado a conocer ayer, coloca a España entre los países de Europa que menos creen en la meritocracia, solo un 36% cree que las posibilidades de éxito de la gente que vive en

España dependen principalmente de sus propios méritos y esfuerzos. Por edades, se observa cómo son los más mayores, los Baby Boomers (42%), los que más confianza depositan en la meritocracia, con una diferencia de 15 puntos sobre la Generación Z (de 16 a 24 años).

La idea de que el éxito depende de factores sociales que escapan al control de la gente es algo más apoyada en España (39%) que, además, se agudiza entre los más jóvenes con un 42% frente a los Boomers (33%)

Las desigualdades sociales crean una brecha entre sectores de la sociedad que pueden generar un malestar colectivo. En este sentido, más de la mitad de la población mundial, de media (52%), afirma que este motivo se convierte en el problema más importante, o uno de ellos, a los que se enfrentan los diferentes países. España eleva este porcentaje hasta el 53%, posicionándose como el segundo país europeo más concienciado con la disparidad social.

## La abadesa de Belorado echa a los mediadores de la Iglesia

Las monjas piden a la Guardia Civil que expulse al grupo enviado por el arzobispo

José Beltrán. MADRID

Los mediadores oficiales de la Iglesia no son bienvenidos en el convento cismático de las clarisas de Belorado, que decidió romper con Roma el pasado 13 de mayo. Ayer lo dejaron meridianamente claro cuando se personaron en el cenobio los tres interlocutores propuestos por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. En calidad de comisario pontificio de la Santa Sede, esto es, responsable de solventar la crisis y con poder total sobre el monasterio, Iceta envió a una monja clarisa, al abogado de la diócesis yal notario del Tribunal Eclesiástico. A ellos se unía una notaria, María Rosario Garrido.

El objetivo de la visita, según la versión de la Archidiócesis burgalesa, era iniciar un diálogo con las consagradas y notificarles cómo afecta, tanto en la gestión como en materia pastoral, su abandono de la Iglesia.

Según el relato de los tres emisarios, fueron atendidos por una de las religiosas, sor Belén, en el torno y posteriormente por otra, sor Sión, en el locutorio, con el fin de solicitar una entrevista con la abadesa defenestrada, sor Isabel de la Trinidad. Para la sorpresa del grupo, salvo la notario, tal y como reza la nota de prensa enviada por el Arzobispado de Burgos, la ex abadesa comunicó que «los demás 'no eran bien recibidos' en el monasterio y que deberían abandonarlo, requiriendo la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en el caso de negarse».

Dichoyhecho. Minutos después se personó una patrulla de la Guar-

Solo recibieron a

la notaria que

llevaba las

notificaciones

civiles y canónicas

dia Civil, que informa de que se practicarían «diligencias a prevención» y que, posteriormente, se entrevistarían con las monjas. Tras dialogar con los agentes, el

grupo abandonó el convento. Mientras tanto, la notaria sí pudo entrar en una de las estancias del convento y entregar «los requerimientos pertinentes, tanto civiles como canónicos».

Al cierre de esta edición, la comunidad cismática no se había manifestado al respecto de estos hechos. Por su parte, el Arzobispado de Burgos interpreta que la llamada de las monjas a la Guardia Civil «puede interpretarse como gestos de hostilidad que manifiestan la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo». «Aun así, el comisario pontificio mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución», relatan desde la Archidiócesis.

Pero, ¿quiénes componían el trío que acompañaron a la notario para intentar destensar las relaciones con las monjas? Por un lado, se encontraba sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu,

con el fin, según relata el Arzobispado, de «establecer alguna línea de diálogo e 
interlocución con 
las monjas, de 
modo particular 
con las más mayores». La acom-

pañaba Rodrigo Saiz, en calidad de apoderado del comisario pontificio, «para comunicar las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de los monasterios». Cerraba el grupo Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, responsable de transmitir las notificaciones pertinentes de este Tribunal con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica.



La exabadesa de Belorado, sor Isabel (dcha.) con dos religiosas más en los juzgados de Burgos

28 SOCIEDAD

Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## El PP, a Mónica García: «Déjese del cannabis y mejore la Sanidad pública»

Las comunidades reiteran las críticas a la ministra ante su inacción frente a la falta de médicos

#### A. Abizanda, MADRID

Continúan las reacciones ante lo ocurrido tras la reunión del pleno del Consejo Interterritorial celebrado este miércoles, que se cerró sin dar solución a la anunciada falta de médicos este verano. Así, la vicese-cretaria de Sanidady Educación del PP, Ester Muñoz, mostró su preocupación después de que la ministra Mónica García manifestara «que los consejeros de las autonomías se las busquen y se las deseen, diciendo que esto es un problema de sueldos, cuando no es así».

«Vamos atener un problema muy grave este verano y la ministra es parte del problema, en lugar de la solución», consideró Muñoz, quien recordó que es responsabilidad del Ministerio «proveer de médicos y sanitarios» alas regiones. Asimismo,



La ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso de los Diputados

reclamó a García «que se deje ya de anuncios 'flash'» y de «legalizar el cannabis», y que se preocupe «de dar el servicio público de calidad que necesitamos a la ciudadanía».

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, incidió en que este problema, que achacó a una «falta de colaboración», afecta a «todas» las comunidades, de diferentes partidos políticos, y que seplantearon «soluciones la mayoría muy parecidas, si no las mismas» en la reunión del Interterritorial. Por ejemplo, Rueda destacólavía de los concursos para cubrir las plazas de difícil cobertura, medida impuesta por Galicia «y que ahora otras comunidades imitan», informa Ep. «Pero hay cosas para las que no tenemos competencia, ni capacidad normativa, ni de planificación, porque la tiene el Ministerio», recalcó.

Otra de las autonomías que se ha pronunciado es Aragón, que ha señalado que «no es tarde» para ampliar las plazas MIR de médico de familia, según palabras de su consejero, José Luis Bancalero, por lo que pidió que se elimine la nota de corte del examen MIR. En este sentido, lamentó que García «no ha propuesto ninguna medida dentro de sus competencias», y recordó que su Gobierno «lleva un año pidiéndole propuestas como agilizar la homologación de títulos de especialista y realizar ofertas excepcionales que permitan ampliar las plazas MIR de familia».

En este sentido, algunas regiones se han mostrado partidarias de que los residentes de Atención Primaria que acaben su formación en septiembre puedan voluntariamente cubrirlos puestos de difícil cobertura, por lo que recibirían un incentivo económico, aunque seguirían contratados como residentes, no como especialistas.

Otras de las soluciones propuestas son hablar con el Ministerio de Universidades para que se conozcan las cifras reales de médicos extracomunitarios; hacer un diagnóstico real de la planificación de profesionales con medidas extraordinarias y transitorias; homologar a los profesionales, pero de forma centralizada y más financiación, según las características de cada territorio.

## La pobreza de tiempo, un factor más de desigualdad de género

Este indicador, que se refiere al tiempo libre tras el trabajo, tiene un marcado carácter femenino

#### R. S. BARCELONA

La incorporación de las mujeres al mercado laboral allá por los años 70 y 80 no fue necesariamente acompañada de un abandono por parte de éstas de las responsabilidades y tareas asociadas a la casa o los cuidados de hijos y familia. Más bien al contrario: ellas siguieron asumiendo gran parte de estas cargas, a las que sumaron las laborales.

Y eso dio lugar a lo que hoy en día conocemos como pobreza de tiempo, un término que se acuñó como «indicador para dar una medida más completa sobrela pobreza, que normalmente solo recoge la pobreza de ingresos», indicó Margarita Vega, investigadora del Center for Time Use Research University College London en la charla en el CaixaForum Macaya en el marco del ciclo «El derecho al tiempo, debate clave para el siglo XXI», organizado por el Observatorio Social de la Fundación «la Caixa».

«Podemos evaluar el tiempo que las personas dedican al trabajo remunerado, al no remunerado y a los cuidados personales. Esta información nos permite establecer una línea de pobreza del tiempo similar a la que se calcula para los ingresos. Aquellos que estén por debajo de la misma son considerados pobres de tiempo», explicó Vega. En España, esta línea se ha establecido en los



Solo el 15% de los hombres dice dedicarse a tareas domésticas

170 minutos diarios.

Al respecto, la segunda experta que participó en el evento, Sara Moreno Colom, profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo, matizó que «la pobreza de tiempo a veces no solo la podemos medir contabilizando la cantidad de tiempo de libre disposición personal que tienen las personas, puesto que las condiciones materiales con las que vivimos determinan cómo usamos las horas y nuestra capacidad de decisión sobre las mismas».

En cualquier caso, lo que parece innegable es que «la pobreza de tiempo está feminizada», aseguró Vega. Y es que no hay que olvidar que según la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas 2021 del INE, solo el 15% de los hombres dice encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas, por un 46% de las mujeres.

Y esa pobreza de tiempo tiene impacto en diferentes ámbitos. Así, en lo relativo a lo profesional, la pobreza de tiempo impide o complica la realización de cursos de formación o reciclaje, lo cual se traduce en menos posibilidades de ascender, mientras que en relación con el ámbito personal puede tener consecuencias a nivel de salud mental.

El plano mas lúdico u ocioso de la vida de las personas no está exento delos efectos de la pobreza de tiempo, puesto que ésta se asocia a «menos posibilidades de desarrollarse en términos de aficiones o actividades sociales», indicó Vega. Ante esta realidad, Moreno propone implementar tres medidas fundamentales para conseguir una organización más amable del tiempo, que se concretan en reducir la jornada laboral, la concesión de permisos por cuidado de nacimiento y adopción y para el cuidado de adultos mayores comopuertadeentradadelhombre en el trabajo no remunerado y, por último, un cambio cultural.

SOCIEDAD 29



## Mitos alrededor de las alternativas sin humo

alternativas que

sean mejores que

fumar»

Gracias a la inversión en investigación y ciencia, se han desarrollado otras opciones al cigarrillo sin combustión ni humo

La Razón. MADRID

En un mundo donde reina la desinformación, separar la realidad de la ficción puede ser todo un reto. La sobrecarga informativa está por todas partes, creando confusión y dudas en muchas áreas. Una de estas áreas es la tecnología libre de humo.

Dejar la nicotina y el tabaco por completo es siempre la mejor decisión que cualquier fumador puede tomar. Sin embargo, la realidad es que muchos, a pesar de conocer lo perjudicial del hábito, no lo dejan. En su momento, no había más opciones. Pero en la actualidad, gracias al desarrollo científico y la investigación, existen alternativas sin humo avaladas como mejores opciones que seguir consumiendo cigarrillo, para aquellos adultos que de otra manera seguirían fumando.

### Creencias populares

Existen conceptos erróneos relacionados con muchos aspectos de nuestra vida –sobre lo que nos rodea a diario–. Por ejemplo, las guindillas. Se da por sentado que la parte más picante son las semi-

## ENTONCES, ¿CUÁLES SON LOS MITOS MÁS COMUNES SOBRE LOS PRODUCTOS SIN HUMO?

«La nicotina es lo La combustión es lo más dañino del 4 más danino del hábito de fumar. La nicotina es adictiva. hábito de fumar» pero es el humo que se produce al quemar el cigarrillo la causa principal de las enfermedades relacionadas con fumar ш 2 «Las alternativas «Las alternativas sin humo son una mejor sin humo son los opción que seguir fumando, porque no hay combustión y, por tanto, no se mismo que los cigarrillos produce humo, que es lo más dañino. Si no convencionales» hay humo, los niveles de sustancias químicas nocivas se reducen significativamente. Dejar de fumar por completo es la mejor decisión.» El alquitrán es la medida del peso de las «El alquitrán está particulas que quedan en el humo del presente en los cigarrillo cuando se eliminan la nicotina productos sin y el agua. En los productos sin humo, el humon alquitrán no es una unidad de medida relevante porque no hay combustión ni humo. «El cigarrillo y los Eso no es cierto. Los productos que productos de queman tabaco y producen humo son más perjudiciales que las alternativas, nicotina son todos lo mismo» avaladas por la ciencia, que proporcionan nicotina sin humo. «No existen Sí que existen mejores alternativas. Como

el propio nombre indica, las alternativas

comparación con los cigarrillos. Esto las

convierte en una mejor opción para los

adultos que de otra forma seguirían

de sustancias químicas nocivas en

sin humo pueden emitir niveles más bajos

llas, por lo que con frecuencia las quitamos cuando las preparamos para cocinar. Sin embargo, las semillas no son en absoluto la parte más picante de las guindillas. Las semillas contienen una baja cantidad de capsaicina, uno de los varios compuestos que inducen la sensación picante. En realidad, la mayor parte del picante reside en la parte esponjosa blanca en el interior de la guindilla.

Lo mismo ocurre con la tecnología libre de humo: existe una gran desinformación alrededor de lo que son y no son estos productos. En este artículo intentamos responder y aclarar algunos de estos malentendidos.

#### Los mitos

Mito: «La nicotina es lo más dañino del hábito de fumar»

La combustión es lo más dañino del hábito de fumar. La nicotina es adictiva, pero es el humo que se produce al quemar el cigarrillo la causa principal de las enfermedades relacionadas con fumar.

Mito: «Las alternativas sin humo son lo mismo que los cigarrillos convencionales»

Las alternativas sin humo son una mejor opción que seguir fumando, porqueno hay combustión y, por tanto, no se produce humo, que es lo más dañino. Si no hay humo, los niveles de sustancias químicas nocivas se reducen significativamente. Dejar de fumar por completo es la mejor decisión.

Mito: «El alquitrán está presente en los productos sin humo»

El alquitrán es la medida del peso de las partículas que quedan en el humo del cigarrillo cuando se eliLa ciencia ha permitido desarrollar alternativas al cigarrillo tradicional

minan la nicotina y el agua. En los productos sin humo, el alquitrán no es una unidad de medida relevante porque no hay combustión ni humo.

Mito: El cigarrillo y los productos de nicotina son todos lo mismo

Eso no es cierto. Los productos que queman tabaco y producen humo son más perjudiciales que las alternativas, avaladas por la ciencia, que proporcionan nicotina sin humo.

Los productos sin humo avalados por la ciencia son una mejor opción que seguir fumando

Las alternativas sin humo pueden reducir los niveles de sustancias nocivas, según varios estudios

Mito: «No existen alternativas que sean mejores que fumar»

Sí que existen mejores alternativas. Como el propio nombre indica, las alternativas sin humo pueden emitir niveles más bajos de sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarrillos. Esto las convierte en una mejor opción para los adultos que de otra forma seguirían fumando.

#### Sin combustión

Los productos sin humo liberan nicotina sin llegar a quemar (sin combustión), lo que significa que no producen humo y pueden contener niveles de sustancias químicas mucho más bajos que los cigarrillos. Esto los convierte en una opción mucho mejor para aquellos adultos que no dejan de fumar.

Aligual que con todos los productos del mercado, es importante investigar, elegir una alternativa que haya sido respaldada por la ciencia y probada exhaustivamente.

Cuando se trata de avances en ciencia, tecnología y tabaco, la información correcta puede marcar la diferencia. Aclarando las dudas y poniendo la ciencia sobre la mesa, los fumadores tienen mejores herramientas para tomar decisiones informadas para su salud.

30 AGENDA
Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

**El retrovisor** 

1494

Finalizaba ya el siglo XV y España y Portugal comenzaban a disputarse las tierras y los mares del Sur. Portugal se había adelantado con la conquista de las Azores, Madeira, Cabo Verde y Guinea. Pero muy pronto España encontró el Nuevo Mundo de la mano de Colón y la situación se hizo conflictiva entre ambos países. Para evitar una guerra, los Reyes Católicos y el de Portugal, acudieron a Roma para que el Papa les fijase una línea divisoria que evitase los enfrentamientos. Y fue el Papa Alejandro VI quien con su Bula «Inter Caetera» fijó la línea divisoria de expansión de ambos Reinos. Esto fue lo que se ratificó en el Tratado de Tordesillas del 7-06-1494. POR JULIO MERINO



al.com/byncontelegrem

#### Madrid

Fiesta por los 200 años de la marca portuguesa de porcelana Vista Alegre La residencia Oficial del Embajador de Portugal en Madrid, João Mira-Gomes, acogió ayer la celebración por el 200 aniversario de la fábrica portuguesa de porcelanas Vista Alegre, empresa que ocupa un lugar central en la cultura portuguesa, profundamente entrelazada con la historia del país y de Europa. Al evento acudieron distintas personalidades del mundo de la moda, la cultura y la sociedad, entre ellas, la presentadora y modelo Nieves Álvarez, en la imagen. La fábrica tiene un museo en el municipio de Ílhavo, en el centro del país, para salvaguardar la investigación e interpretación del patrimonio industrial de la marca.

## Tánger

## Foment del Treball firma un convenio de colaboración

Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, y Adil Rais, presidente de la patronal Confédération Générale des Enterprises du Maroc (CGEM) de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas –ambos en la imagen, tras la reunión– han firmado un convenio para crear el Foro Empresarial Cataluña-Tánger con el objetivo de mejorar la inversión empresarial de compañías catalanas en Marruecos.



Obituario Corina Mestre (1954-2024)

Actriz y voz del régimen de Cuba



a popular actriz cubana de la radio, el teatro, la televisión y el cine Corina Mestre falleció en La Habana a los 69 años, según informó el Ministerio de Cultura. Mestre trascendió no solo por su sólida carrera como actriz y profesora, sino también como una de las voces a favor del Gobierno cubano. «La cultura cubana pierde a una de sus más grandes figuras y la Revolución a una firme militante. ¡Nuestra gratitud eterna por tu obra y tu ejemplo, querida hermana!», escribió en X (antiguo Twitter) el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, al dar a conocer la noticia.

### Pedagoga y militante

Mestre recibió en 2022 el Premio Nacional de Teatro en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional desde su graduación de Licenciatura en Artes Escénicas (1981) en el Instituto Superior de Arte (ISA). Fue reconocida además por su aporte al Movimiento de la Nueva Trova cubana, y su participación en más de 70 obras teatrales, entre las que destacan «La Casa de Bernarda Alba», de Federico García Lorca. También grabó novelas y seriales dramatizados como «Pasión y prejuicio» y «El eco de las piedras», entre otros. Mestre fue profesora auxiliar del ISA e impartió talleres de dirección de actores y dirección escénica en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.



El Gobierno de Castilla-La Mancha oferta 1.767 plazas en residencias universitarias **P. 34** 

## Las caras de la noticia



Cristina Ayala Alcaldesa de Burgos

#### Gran programa festivo para los «Sampedros».

El Ayuntamiento de Burgos ha preparado una completa y variada programación para disfrutar de las Fiestas de San Pedro y San Pablo. Unas ferias con muchas novedades pero que mantendrán las tradiciones.



Pdte. Diputación de León
Hacer oficial el Día
Mundial de las Cuevas.

El presidente de la institución provincial leonesa ha pedido que declare el 6 de junio como Día Mundial de las Cuevas y el Mundo Subterráneo, algo que se celebra desde hace varios años sin tener el reconocimiento oficial.

Nos quedamos en casa o dividimos el voto, Sánchez se queda», asegura el líder del PP, para quien todo lo que toca el presidente del Gobierno se convierte en una «ciénaga»

## Mañueco apura la campaña insistiendo en la movilización



Foto de familia del jefe del Ejecutivo regional con afiliados, simpatizantes y cargos del Partido Popular como Francisco Vázquez y Carlos García

R. Ortega. VALLADOLID

lpresidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afronta el último día de campaña de las elecciones al Parlamento europeo con fuerzas renovadas y con ganas e ilusión de conseguir una victoria el domingo que sea «determinante» para poder decirle a Pedro Sánchez que abra la puerta y se vaya.

El líder popular se está empleando a fondo en esta campaña, aver con dos nuevos actos en capitales de provincia como Ávila y Segovia, sabedor de la importancia de lo que hay en juego, y de que hay que movilizar a la ciudadanía para intentar conseguir un triunfo convincente y solvente que traslade a Europa un mensaje claro de que España no está de acuerdo con las políticas de Sánchez y su Gobierno, con la ley de amnistía como ejemplo, que están rompiendo la igualdad entre españoles además de llevarse por delante la separación de poderes y el régimen constitucional. En Ávila, Mañueco dejaba claro, como viene haciéndolo estos días, que el PP va a conseguir la victoria.

Si bien, y ante el temor existente a una baja participación, insistía en pedir una movilización masiva en las urnas y, sobre todo, concentrar el voto en los populares para lograr un triunfo contundente, no ramplón, que ponga aún más contra las cuerdas al un presidente del Gobierno que, según Mañueco, está «carcomido por la mentira y la corrupción», en alusión a los casos que salpican a su mujery por los que ha sido imputada por el juez. «Queremos para Europa las políticas de éxito del PP, porque somos un modelo que funciona y para eso necesitamos una victoria contundente en las urnas el 9 de junio», decía el líder popular en tierras abulenses, convencido de que a partir del 9 de junio va a comenzar el cambio en España. Por ello, insistía en llamar a la movilización y en no dividir el voto del centro derecha y concentrarlo en el PP. «Si dividimos el voto o nos quedamos en casa, Sánchez se queda», advertía.

## Compromiso con los jóvenes y la automoción

Los jóvenes y la automoción centraban el penúltimo día de campaña del candidato del PP al Parlamento europeo, Raúl de la Hoz. El dirigente popular avanzaba en Burgos que su partido combatirá desde Bruselas el «radicalismo ecológico» de Sánchez, intentando, por ejemplo, retrasar más allá del 2035 el fin a venta de vehículos de combustión fósil para ayudar a la industria del automóvil, «vital» en Castilla y León, «y de la mano del sector», decía. Después, en Valladolid, tenía un acto con las **Nuevas Generaciones** del partido, a quienes trasladaba su compromiso con el empleo o la vivienda para jóvenes.

Ya en Segovia, el presidente de la Junta volvía a echar en cara a Sánchez sus desprecios a Castilla y León y que con sus políticas y declaraciones de ministros y del propio Sánchez se hayan puesto en riesgo muchos sectores vitales para la Comunidad como la automoción, las minas y térmicas, el lobo, los regadíos, la carne, el vino o el azúcar.

También criticaba la ley de amnistía que está «pisoteando» el estado de derecho y la Constitución. Por eso pedía el voto con vehemencia, para parar juntos esta ley «miserable» así como el «bochornoso» espectáculo que se está viendo. Y Y se refería a la corrupción de Sánchez, a la que ahora se suma la Fiscalía europea. Después de esto, se preguntaba qué va a hacer Sánchez. «¿Meterá a la fiscalía europea en la fachosfera, escribirá otra carta»? a lo que Mañueco contestaba que lo que tiene hacer es dar explicaciones y respetar a la Justicia. «Queremos higiene democrática porque la política tiene que oler bien, y todo lo que hace Sánchez se convierte en una ciénaga», decía.

32 AUTONOMÍAS

Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Castilla y León activa la emergencia de caza para reducir la población de jabalí

La Junta, además, destina otros 14,6 millones a los municipios para ayudarles a acometer sus gastos

Santiago Felipe. VALLADOLID

La Junta de Castilla y León declara la emergencia cinegética para reducir el tamaño de las poblaciones de jabalí, ciervo y gamo en 1.017 cotos ubicados en 358 municipios de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Segovia. Con esta medida, se pretende aminorar los daños que la densidad de ejemplares provoca en estas zonas en la agricultura, la ganadería, así como el riesgo sanitario de expansión de enfermedades por zoonosis o de causar accidentes de tráfico.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, informó de esta medida, prevista en la Ley de Caza de Castilla y León de 2021, que se completa con el nuevo Plan de gestión del Jabalí que recoge todas las modalidades de caza mayor. Ambas decisiones son dos órdenes publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).

La declaración de emergencia cinegética contempla que los titulares cinegéticos deberán infor-



Los consejeros Fernández Carriedo y Suárez-Quiñones, junto a Julio López, después del Consejo

mar quincenalmente sobre el número de las acciones de caza y sus resultados con la finalidad de evaluar los niveles de reducción de las poblaciones de las especies incluidas en la medida.

También se fijan medidas de refuerzo como el aumento de las capturas mediante el incremento del número de perros o de cazadores en las cacerías colectivas que se vayan a realizar en la modalidad de gancho. Todo ello con el fin de eliminar la sobrepoblación de jabalí, ciervo y gamo en los 358 municipios.

Por otra parte, el Gobierno regional, en su reunión semanal, dio luz verde a una subvención de 14,6 millones a los municipios de la Comunidad para ayudarles a afrontar sus gastos corrientes, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno. Las cuantías que corresponderán a cada entidad local del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FPIP) 2024.

Los ingresos que percibirán los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León a través de este Fondo tienen carácter incondicionado. Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos.

Por otra parte, los ayuntamientos de Aguilar de Campoo, en Palencia, y Segovia recibirán 4.301.332 euros para la realización de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos. La actuación que permitirá la rehabilitación de 386 viviendas.

## León Declarado el peligro medio de incendios forestales

La Junta de Castilla y León declara hoy el periodo de peligro medio de incendios forestales ante las elevadas temperaturas previstas, aunque a partir del fin de semana se espera un descenso y la llegada de lluvias. Además, a partir del 12 de junio, se activa la declaración de riesgo alto.

## Geria La Guardia Civil investiga un tiroteo, con al menos 13 disparos

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan la autoría de un tiroteo que se produjo en la localidad de Geria, que no causó heridos. Los agentes recibieron un aviso sobre las 9.00 horas de ayer y cuando se desplazaron al lugar de los hechos comprobaron que se habían producido disparos, hasta 13.

## Medina del Campo La Ruta del Vino de Rueda incrementa sus visitantes un 15%

La Ruta del Vino de Rueda, conformada por más de 150 socios de 23 municipios de Valladolid, Segovia y Ávila, está de enhorabuena tras recibir un total de 41.566 visitantes a lo largo del 2023, lo que significa un aumento del 15,3 por ciento respecto al año anterior.

## «Con el PSOE ha subido la tasa de pobreza»

Así lo critica la coordinadora autonómica de campaña del PP, Isabel Blanco

### Pedro Alonso. LEÓN

La coordinadora autonómica de campaña del Partido Popular (PP), Isabel Blanco, acusó al PSOE de considerarse «el partido más social, el que más apuesta por las políticas sociales, pero en los últimos años ha subido la tasa de pobreza en este país».

Así lo indicó durante un acto con representantes de entidades sociales de la provincia de León celebrado en la capital, en el que también afirmó que en España se ha incrementado «la pobreza infantil, la de las familias, los hogares en riesgo, que no pueden ni pagar hipotecas, que no llegan a fin de



La líder popular junto a Lidia Coca, en el acto celebrado en León

mes con la cesta de la compra, que ha subido más de un 35 por ciento con los gastos energéticos. Eso es lo que hacen los que se llaman sociales. Otros trabajamos, actuamos para mejorar el día a día de las familias», reiteró.

Isabel Blanco señaló que «se necesita una voz alta, una voz clara en Europa que coloque a los servicios sociales en su sitio, que represente de verdad a las personas de Castilla y León, que vele por sus intereses». «Es, -añadió-, el mensaje que quiere trasladar el PP de cara al domingo, el de un partido que da protagonismo a los ciudadanos, a su proyecto de vida y sus demandas frente a otros que lo que están es centrados en sí mismos y en permanecer en el poder».

La dirigente popular, a su vez, subrayó que «venimos a hablar de propuestas, venimos a hablar de política, venimos a hablar de la importancia que tienen las elecciones del día 9 de junio y lo importante o lo diferente que es apostar por unos partidos políticos o por otros».

AUTONOMÍAS 33

AUTONOMÍAS 33

## Castilla y León

# Empresa Familiar advierte del exceso de fiscalización

Alanís asume el mando con el reto de reducir la «maraña» de normas, captar talento y que las compañías ganen tamaño



El nuevo presidente de EFCL junto a Pollán, Palomo y Estévez

D. Viejo. VALLADOLID

Isidoro J. Alanís, presidente de la empresa salmantina Global Exchange, cogía ayer las riendas de Empresa Familiar Castilla y León (EFCL), cargo en el que sustituye a Pedro Palomo y en el que estará durante los dos próximos años.

El empresario, tras ser elegido en la asamblea previa el décimo Consejo Regional de EFCL que continúa hoy, dejaba claros cuales son los objetivos que se ha marcado, y que pasan principalmente por la defensa de la empresa familiar como pilar del Estado de Bienestar. En su intervención, Alanís advertía de la situación actual y de la mala imagen que tienen los empresarios en España.

«El empresario está viviendo tiempos muy difíciles ya que está siendo acusado por parte de sectores políticos de ser una parte de la sociedad que no contribuye», denunciaba, al tiempo que llamaba a dar la cara y estar siempre presentes en la sociedad defendiendo los valores y principios de la empresa familiar frente al estigma que se ha creado. «No podemos admitir que se nos trate como empresas que estamos siempre al margen de la ley, porque no es así», insistía, mientras llamaba la atención de la «obsesión» de «ciertas» instituciones de «mirar» con lupa a las empresas familiares. Un «exceso de fiscalización» el que sufren -de cinco a siete inspecciones de Trabajo y Hacienda al año, según desvelaba- que, en su opinión, puede provocar que muchas de estas empresas familiares se vayan a otras regiones como por ejemplo Madrid.

Por todo ello, reclamaba un trato igualitario con el resto del sector privado. «No por ser empresas familiares con un tamaño medio o grande, tenemos que sufrir inspecciones continuas por parte de las administraciones», decía.

Continuar con las 50 medidas presentadas a la Junta de desburocratización administrativa, para reducir la «maraña» de normas y que esta simplificación se traslade a los principales ayuntamientos; que las empresas familiares ganen tamaño para ser más competitivas; y captar y retener talento, son sus prioridades.

Respecto al tamaño de las empresas, Alanís avanzaba nuevas actuaciones para favorecer la internacionalización y el establecimiento de relaciones empresariales y comerciales entre los propios socios, mientras que para captar y mantener talento apuntaba a la promoción de becas posgrado a las ayudas al alquiler para trabajadores de empresas familiares rurales; bonificaciones fiscales; o mantener el «buen trabajo» que se está haciendo desde la Fundación **EFCL**parapromoverlaFormación Profesional.



Martínez, García Carbayo, Corchado y De la Prieta

## Salamanca se convierte en el «epicentro del debate tecnológico»

El Congreso «Tech Summit» contará con más de un millar de participantes

V. San José. SALAMANCA

Salamanca se convertirá, del 26 al 28 de junio, en «el epicentro del debate tecnológico» gracias al millar de participantes que los organizadores del Salamanca Tech Summit, Ayuntamiento, Universidady Air Institute, esperan en un evento de carácter divulgativo, abierto al público general, que acercará a los ciudadanos los últimos avances en inteligencia artificial, animación, videojuegos, biotecnología, ciberseguridad y blockchain.

Los mayores expertos en estos ámbitos de la tecnología se darán cita durante la celebración de esta jornada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castillay León, de forma paralela al congreso científico promovido por el grupo de investigación Bisite, según anunció durante la presentación del encuentro en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

El regidor aseguró que el Salamanca Tech Summit es una forma de darle una «proyección nacional e internacional» a la apuesta por la tecnología y la innovación que se está acometiendo en la ciudad.

El alcalde añadió que «gracias al trabajo conjunto con la Universidad de Salamanca, la capital se está consolidando como un centro tecnológico de referencia del suroeste de Europa con la iniciativa Salamanca Tech».

Bajo el título «Inspirando la era digital'» el encuentro contará con profesionales llegados «desde los cinco continentes». «Además de aprender todo lo que se contará en las ponencias y mesas redondas, los asistentes podrán conocer lo que se está realizando en Salamanca de la mano de nuestros jóvenes talentos, así que es una oportunidad única para saberhacia dónde vamos», concluyó García Carbayo.

## El alcalde asegura que el encuentro va a servir para dar a la ciudad una proyección mundial

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, afirmó que «este encuentro convertirá a Salamanca en epicentro del debate tecnológico y hará partícipe a toda la ciudadanía de su valor, además de acercar de primera manolas novedades que presentarán los investigadores y expertos en las distintas áreas», y animó a los estudiantes a disfrutar de esta experiencia, pues «pocas veces verán en un mismo espacio a los gurús de IBM, Microsoft, Telefónica, Teradata, HP, Dell, o Iberia Sony PlayStation».

## Educación

### Escuelas Católicas: corazón y humanismo en las aulas

en su asamblea anual a Ricardo
Bernardo Redondo como nuevo
secretario autonómico. La
consejera Rocío Lucas ponía en
valor que cuando la escuela
pública y la concertada van de la
mano, el sistema educativo es
más fuerte, mientras el arzobispo Luis Argüello, apelaba al
corazón y el humanismo de las
escuelas católicas como claves
ante los desafíos de futuro.



34 AUTONOMÍAS

Viernes. 7 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Castilla - La Mancha

Laura Ramos. TOLEDO

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó ayer la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan las plazas en las residencias universitarias de la Comunidad Autónoma para el curso académico 2024-2025.

En total, son 1.767 plazas, distribuidas entre las 14 residencias universitarias existentes en las cinco provincias de la región. Podrán optar a estas plazas los y las estudiantes que vayan a realizar estudios oficiales de Grado impartidos tanto por la Universidad de Castilla-La Mancha como por la Universidad de Alcalá, así como los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores, impartidos en los centros docentes de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Del total de plazas, 1.524 son de cupo general; 40 para estudiantes

## El Gobierno oferta 1.767 plazas en 14 residencias

El plazo para acceder a las ayudas comienza el 17 de junio y se presentará de forma telemática

de ciclos formativos de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores; 100 plazas para estudiantes extranjeros que participen en las acciones de los Programas Educativos Europeos u otros programas de cooperación internacional a través de convenios suscritos por las universidades públicas de la región o el Ministe-

rio competente en materia de universidades, con la participación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes; 15 plazas para deportistas de alto rendimiento; y 88 plazas para personas con capacidades diferentes.

Las solicitudes se deberán presentar de forma telemática a través delaplataforma «EducamosCLM» y se establece un plazo único para antiguos y nuevos residentes, que comenzará el día 17 de junio y terminará el día 28 de junio de este año, ambos inclusive.

Para el acceso a la plaza, se valorará en primer lugar el expediente académico de los estudiantes y se conceden puntos por otras situaciones especiales como familia numerosa o el nivel de renta de la unidad familiar.

La resolución provisional para los antiguos residentes en la comunidad, con los listados de adjudicados y excluidos, se publicará el 25 de julio. Tras el periodo de alegaciones y resueltas las mismas, se publicará la resolución definitiva el 12 de agosto. Por lo que se refiere a los nuevos residentes, la resolución provisional con admitidos y excluidos se publicará también el 12 de agosto y, tras el periodo de alegaciones, se publicará la definitiva el día 29 de agosto de 2024.

Igualmente, y con el fin de favorecer el acceso en igualdad de oportunidades a todo el alumnado con independencia de sus recursos económicos, se fijan exenciones del pago de los precios públicos correspondientes al servicio de manutención y alojamiento en las residencias universitarias de Castilla-La Mancha, para estudiantes pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a las cuantías de la renta garantizada en concepto de Ingreso Mínimo Vital.

De las 14 residencias universitarias de la Comunidad Autónoma, tres están en Albacete: «Benjamín Palencia», «José Prat» y «José Isbert»; una en Almadén, la residencia «Luis J. Mateo»; cuatro en Ciudad Real: «El Doncel», «Don Quijote», «José Castillejo» y «José Maestro»; tres en Cuenca: «Alonso de Ojeda», «Bartolomé Cossio» y «Juan Giménez de Aguilar»; la residencia «Los Guzmán» de Guadalajara; la «Carmen Villar» de Talavera de la Reina y la residencia «Francisco Tomás y Valiente» de Toledo.



La portavoz del gobierno autonómico, Esther Padilla, ayer, en rueda de prensa

## Cambios en el decreto del empleo

▶El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la modificación del decreto de ayudas al fomento y consolidación del trabajo autónomo para mejorar su regulación en el marco del desarrollo de la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2022-2025. Ya ha destinado en sus dos primeros años de vida un presupuesto de más de 86 millones de euros. Así lo explicó la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla.

## Galicia

Desarticulan una banda que estafaba a narcos con harina Javier Presas. ORENSE

La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo esta semana un operativo conjunto que se saldó ayer con la detención en O Grove (Pontevedra) de seis personas acusadas de formar parte de una trama que robaba alijos de droga a organizaciones de narcotraficantes de O Salnés.

De los seis detenidos, cuatro han sido arrestados en Galicia: dos en O Grove, donde residían en una vivienda de alquiler; y otros dos en la localidad ourensana de Xinzo de Limia.

Los dos sospechosos restantes fueron localizados en la provincia de Salamanca, siendo el pasado martes los primeros detenidos en el marco de este operativo.

En concreto, la detención se produjo en una vivienda de la urbanización de El Encinar, en el municipio de Terradillos.

Un día más tarde, el dispositivo

continuó en Galicia con varios registros en viviendas de Piedras Negras, en O Grove, y en el mencionado municipio de Xinzo de Limia, donde fueron arrestadas las otras cuatro personas.

Además, las intervenciones policiales se saldaron con el decomiso de cinco kilos de hachís, 20 gramos de marihuana, varias armas y dinero en efectivo.

Estas seis personas están acusadas de engañar a bandas de narcotraficantes con entregas falsas. En este sentido, los detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil vendían fardos de droga que simulaban contener cocaína, pero que realmente estaban rellenos de harina de cocinar.

La investigación sigue abierta por el momento y no se descartan más detenciones a lo largo de la semana. Está previsto que los arrestados pasen a disposición judicial a lo largo de la jornada de hoy para que den sus explicaciones pertinentes ante la Justicia. LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024





El equipo de Disfrutar, dirigido por Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, en un momento de uno de los servicios

### El libro del día

«El juglar» Antonio Pérez Henares HARPER COLLINS 528 páginas, 24,90 euros

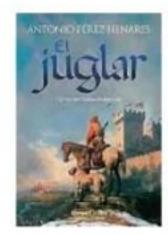

a Edad Media era un tiempo de caballeros, reyes, damas, castellanos, comerciantes, campesinos, prostitutas, mercenarios, ladrones y también de juglares, que fueron testigos y transmisores de batallas, romances, banquetes y todo aquello que llenaba el medievo de luz, color y música. Pérez Henares, con gran verosimilitud, amenidad y rigor, como es habitual en sus novelas, glosa la vida de los juglares que vivieron y transmitieron las andanzas, aventuras y desventuras del guerrero más famoso de su época: Rodrigo Díaz de Vivar.

## ¿Se merece **Disfrutar** ser el mejor restaurante del mundo? Sí

### Tatiana Ferrandis

o hemos viajado a Las Vegas, pero sí hemos seguido la ceremonia en «streaming» a través de la página web de The World's 50 Best Restaurants y, aunque Disfrutar partía como favorito, sabemos que esta clasificación es tan mediática como imprevisible. Así que los nervios eran máximos hasta escuchar el nombre del restaurante dirigido por Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, situado en la cima de la vanguardia gastronómica. Y de los nervios, a la euforia. La rivalidad se ha cocinado en nuestro país, ya que Etxebarri (Axpe. Vizcaya), con Víctor Arguinzoniz como el responsable de una primitiva cocina de las brasas, ha sido reconocido como segundo mejor del mundo, mientras Dabiz Muñoz coloca DiverXO en la cuarta posición. Un resultado que demuestra las palabras confirmadas por Eduard Xatruch durante una conversación con LA RAZÓN en las que asegura que «somos referentes y es innegable que España lidera la vanguardia mundial. Los cocineros españoles nos tenemos que apoyar y no mirar hacia afuera. La gente admira lo que se hace en aquí». Tan humildes como innovadores e inconformistas, los tres cocineros se conocieron, se formaron y trabajaron juntos durante más de 16 años en elBulli, así que vivieron la época en la que el templo de Cala Montjoi fue reconocido como mejor restaurante del globo en cinco ediciones, pero, como bien nos dice Mateu, «cuando uno vive esto en primera persona, es increíble». Tras su cierre, primero inauguraron en 2012 Compartir, en Cadaqués, ahora con sede también en la Ciudad Condal, y dos años después, Disfrutar, establecimiento en el que la palabra creatividad cobra todo el sentido.

¿Se merece ser el mejor restaurante del globo? Sí. Pocos, muy pocos, son los cocineros que cada año desarrollan técnicas nuevas y las comparten. Que abran, como ellos, senderos gastronómicos para que el resto de sus colegas caminen por ellos y sean capaces de crear una cocina propia. De ahí que sus ponencias en todo congreso sean las más interesantes y aplaudidas. Suben al escenario su trabajo de investigación en el que buscan texturas y sabores en platos en los que pretenden también generar sorpresa y emoción. En cada elaboración hay producto, técnica y una inspiradora tradición. Creatividad, entendida como ver lo que nadie ve. Ejemplos son investigaciones como las espumas de masa fritas, cuyo plato más emblemático es el pan chino con caviar y crema agria, tan replicado en numerosos restaurantes. También, la multiesferificación inversa, que aplican al multiesférico de coco, que comparte receta con unas sepietas «thai»; las burbujas sólidas de grasa, los «coulants» nixtamalizados, en los que no entra en juego ni la harina ni el huevo, los «mousses» salados, ya sea de aceituna o de pichón, y los glaseados salados, entre otras muchas. Numerosos chefs se inspiran o hacen suyos sus descubrimientos, en los que invierten horas, y para ellos es un orgullo. Parte de su trabajo es catalogar cada elaboración y en lo que llevamos de año han ideado 35 platos nuevos. Al hacer un balance, consideran que este 2024 será un año muy bueno en cuanto a creatividad se refiere y las preparaciones que vayan culminando se sumarán a las 700 ya ideadas desde que abrieron el restaurante. En cuanto aterricen en Barcelona, acudirán a trabajar, como cada día, pero más contentos. Así que, ya saben, ahí estarán cuando decidan probar su propuesta. Consta de dos menús: Disfrutar Classic y Disfrutar Festival, formado por las nuevas creaciones, y el precio es de 290 euros más los 160 de la armonía de los vinos. Y, quien desee vivir la experiencia en la «mesa viva», debe abonar 1.050 euros, si acude una persona sola y, si está ocupada por cuatro, 415.

## Cultura

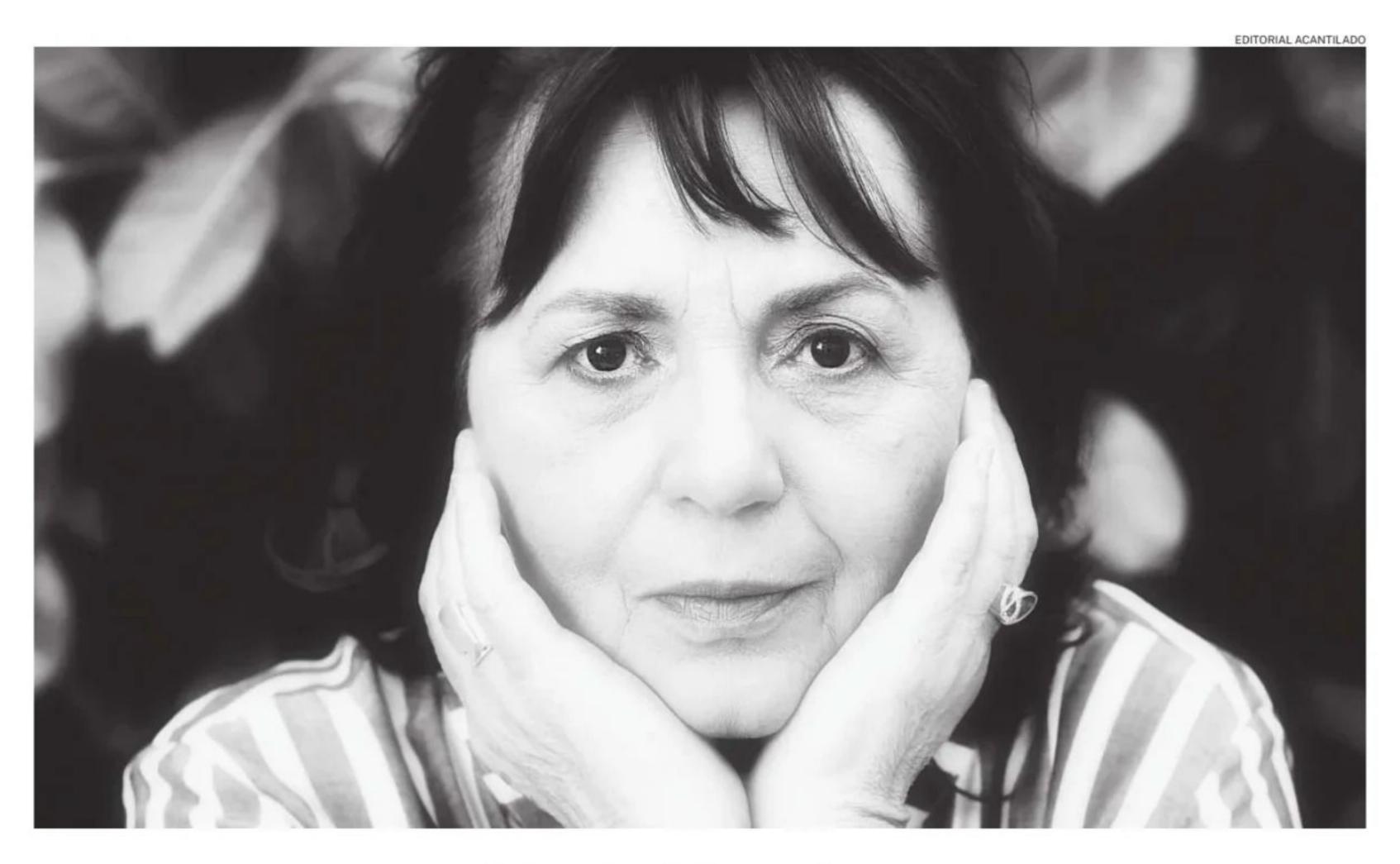

J. Ors. MADRID

abriela Adamesteanu cuenta que tendría entre 6 y 9 años y que creció en una una ciudad donde nunca sucedía nada. Pero que, al hacerse mayor, comprendió que había vivido equivocada y que en ese lugar tranquilo «se habían sucedido los juicios contra los partisanos de las montañas que estaban contra el régimen comunista y también el último proceso que se llevó a cabo contra los intelectuales rumanos que participaron en una revuelta».

La escritora, que publica «Fontana de Trevi», un impresionante relato sobre el exilio y las heridas que dejó el régimen de Ceaușescu que forma parte de una tetralogía –ya está preparando «voces en la distancia», su última propuesta narrativa–, habla de sus investigaciones en los archivos de la Securitate y del experimento de Pitesti, «la cárcel más terrible que hubo y donde se practicó la tortura de manera continua. Los prisioneros eran torturados no solo en el interrogatorio, también

Gabriela Adameșteanu Escritora

## «Durante el comunismo podías tener un informador en tu propia familia»

**Publica** «Fontana de Trevi», que cuenta la vuelta de una exiliada a su país, marcado por la huella del régimen de Ceauşescu

por sus compañeros de celda, que habían sido adiestrados y embrutecidos para maltratar a los que llegaban. La mayoría de ellos eran estudiantes con tendencias hacia la derecha o que estaban en contra del comunismo». La escritora, con una sensibilidad especial hacia las mujeres, sobre todo las procedentes de los estratos sociales más vulnerables, habla de los informes manipulados, de la vi-

gilancia y de los delatores que existían.

## Era un mundo donde se imponía el silencio.

Sí. Podías tener un informador en

tu propia familia. La gente descubrió que ni siquiera en el seno familiar podía hablar con libertad. A mí me enseñaron a no confiar en la gente. Pero los individuos necesitamos hacerlo, hablar con gente cercana. También sucedía que había personas que todos consideraban que eran informadores y que no lo eran, que, incluso, se habían negado a colaborar con la Securitate.

### No se podía fiar de nadie.

En efecto. Pero esto es lo que es una sociedad totalitaria, un lugar donde no sabes dónde está la realidad, porque lo que vivíamos no era la realidad. No sabíamos lo que había allí. Los informes consignaban una realidad que no existía. Pude ver los mecanismos de las altas instancias, personas de acero que daban órdenes para vigilar nuestra vida menuda. No podías confiar en nadie. Estaba la vida y esos dosieres. Descubrí que una amiga mía era informadora y que informaba sobre el último vestido que había comprado o el chico con el que salía. Me quedé destrozada al descubrirlo. Esto lo acabo de saber antes de venir a España. Ellos abrieron varias categorías de

personas a las que había que vigilar. Intelectuales, profesores, maestros, militares, campesinos con formación. A mi padre lo vigilaron durante años sin que hubiera hecho nada. Pero continuaron estando encima de él. Los informadores decían que era el mejor profesor de historia de la ciudad y que los alumnos lo apreciaban, pero siguieron estando atentos a él. Creían que había participado en un manifiesto contra el comunismo que habían encontrado. Se conservan pruebas grafológicas para averiguar si había sido él. Yo estoy convencida de que no, porque estaba muy preocupado por su familia y su bienestar. Pero él se me aparece todos los días.

# ¿Cómo, después de haber vivido todo esto, la gente ha vuelto a los autoritarismos?

El discurso nacionalista rumano se retomó en los noventay los dos mil. Disminuyó luego, pero ahora ha vuelto a aparecer, aunque más pálido. En el caso de Rumanía, el problema es la desinformación que llega por parte de los rusos. En mi país hay una zona mediatizada por ellos. Son canales en los que hay mucho dinero invertido. Lo sigo como periodista. Esos periodistas manifiestan un discurso antivacunas, antieuropeo, antiamericano, defienden que Rumanía se ha convertido en una colonia que destruvó toda la industria de Ceaușescu para convertirnos en esclavos de Occidente. Es un discurso poderoso que se emite por estas dos televisiones, que son privadas, pero muy populares. Es muy evidente su conexión con Rusia porque hablan de una manera particular de la guerra de Ucrania y, también, de Putin. Niegan las atrocidades cometidas en este país. Llaman a América con nombres de demonios y ponen apodos a políticos como Ursula von der Leyen. Es un discurso antioccidental, amistoso con los rusos. Se ha hecho, incluso, una película dirigida por un pope ortodoxo y que atacaba a la iglesia ortodoxa rumana porque es más prooccidental. En mi país hay mucha influencia rusa incluso por la vía de la religión.

# ¿Tanta influencia?

Muchas jubiladas han visto el filme al que me refiero y no se han dado cuenta de que había en ella una filtración rusa muy clara. Cuando la ves, al igual que esos canales de televisión, que ofrece información inversa de lo que sucede en Ucrania, es inevitable pensar que estamos ante unas elecciones complicadas en Europa. Hay mucha propaganda rusa. En Hungría, también. Existe un discurso fascista muy fuerte también. Esos discursos ultranacionalistas perduran hoy en día y no se han disuelto. Quedan presentes en las familias a través de recuerdos. Por eso prende el discurso de Viktor Orbán. Ahora él controla todas las redes culturales. Ha comprado editoriales famosas que reciben ahora dinero del Estado. Hay un control absoluto a través del dinero.

## ¿Ha crecido el discurso contra Occidente?

En cada país del Este es distinto. Polonia tiene problemas con los rusos. Nosotros teníamos el sentimiento más fuerte contra Rusia después de Polonia, porque Rusia nos ha ocupado y arrebatado provincias en el pasado. Rusia ha sido un país muy agresivo con nosotros. Peros estos discursos recientes atenúan ese sentimiento ahora. Existe antioccidentalismo. La economía va bien, pero hay muchos pobres y alcohólicos que no trabajan. Además de capitalistas que no quieren pagar. Las infraestructuras son malas. En este descontento es fácil que pueda arraigar cualquier discurso.

# ¿Eso viene porque, al caer el Muro de Berlín, muchos no se adecuaron a la nueva realidad?

Ahora está bien, pero los primeros diez años fueron muy duros porque la gente no estaba preparada para el capitalismo. Ahora ya se ven pequeñas empresas y hay multinacionales. Pero después se han sumado malos momentos, como la crisis de 2008, que destrozó parte de la economía, y la pandemia, que fue gestionada con dureza por el gobierno en mi país. Ahora está la guerra de Ucrania, que nos afecta de una manera o de otra. Ahora crecen las industrias armamentísticas, pero se invierte menos en el resto. Ahora, digamos que estamos en una época menos salvaje, aunque tenemos problemas de recursos humanos. Tenemos que traer mano de obra de Pakistán, de la India, porque hay una comunidad de unos siete millones de rumanos viviendo fuera. Falta mano de obra porque se ha ido a Occidente.

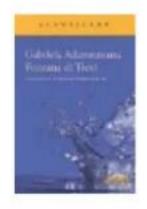

«Fontana de Trevi» Gabriela Adameșteanu ACANTILADO 434 páginas 26 euros

# La editorial Lunwerg salta a la narrativa con una línea de ficción

Alejandra G. Remón y Elena Ballvé son las escritoras que abren la colección

R. C. MADRID

La editorial Lunwerg ha dado un paso más allá en su evolución, marcada por una larga trayectoria, y ha decidido abrir una línea distinta, esta vez dedicada a la ficción. Lunwerg Narrativa llega al mercado con la intención de fidelizar a sus lectores, pero también conseguir otros nuevos a través de unas historias que apelan a las nuevas inquietudes, preocupaciones y sensibilidades que asoman en las nuevas generacio-

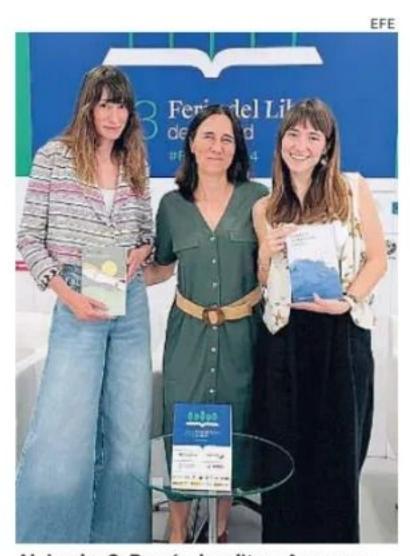

Alejandra G. Remón, la editora Aranzazu Sumalla y Elena Ballvé

nes. Una colección que no desea apartarse de las tendencias actuales que existen, pero ofreciendo calidad y, sobre todo, una plataforma distinta a las existentes que permita lanzar y consolidar la firma de autores nuevos o que provienen de otros ámbitos narrativos. La primera apuesta es «Mudanza», de Alejandra G. Remón. Una escritora que ha arriesgado en esta ocasión y ha ofrecido una obra que forman un intenso y diverso co-

llage de historias que avanzan a través de la sinuosa geografía de vivencias, recuerdos y miedos de la protagonista, Fabiola, una mujer que en ese momento se encuentra en medio de un proceso de evolución y cambio que resultará determinante.

Una obra de enorme sensibilidad y agudeza que, aprovechando la excusa narrativa de
una mudanza, se convierte en
un recorrido a través de los recuerdos y la memoria que
aguardan en los muebles y los
objetos que traslada. Una historia narrada en primera persona y que tiene un enorme acento evocador, además de meditar
sobre asuntos trascendentales
de la vida, como las personas y
su pervivencia en nuestra memoria.

«Cuando se rompa el suelo» de Elena Ballvé es la segunda apuesta en estos inicios de esta

nueva apuesta edi-

torial. La acción se sitúa en esta ocasión en el verano de 2017. Se centra en la figura de Abril, que se está preparando para marcharse a Europa, en concreto a Letonia, para terminar sus estudios, que cursa fuera gracias al apoyo de una beca Erasmus. Unas circunstancias a las que se suma enseguida dos aspectos de personales con los que ella no contaba y que viene a descabalgar su vida diaria y común. Es en ese instante cuando su pareja le expresa las reticen-

cias y dudas que tiene sobre el porvenir de la relación que mantienen y, casi a la vez, a su madre le diagnostican un cáncer de mama. A partir de ahí, la protagonista desarrollará un cierto miedo al porvenir a lo que está por llegar. Una emoción que le refrendarán otros sucesos que ocurren a su alrededor y que en el fondo supone una lúcida meditación sobre la fragilidad del mundo en el que estamos.

# **Bonus Track**

# Rielo

# Ángela Vallvey

«El pequeño libro del humor» (Ángel Rielo, Alienta ed.) es un ensayo sobre el poder del humor, algo estrambótico en estos tiempos tan solemnes. La reflexión de quien ha hecho del humor una forma de vida comienza, curiosamente, contando una historia triste: la de su propio nacimiento, la mentira sentimental de su madre, mujer enamorada y plantada por su novio durante el franquismo, cuando las cosas del querer estaban muy sacralizadas y el matrimonio era una institución social seria. El novio la dejó al saber que era hija de un teniente coronel médico del ejército republicano, de manera que ella se casó por despecho con el chico que la pretendía desde siempre: Ceferino Rielo, con quien concibió cuatro hijos a pesar de que no lo amaba. Así

# «Él ha hecho del humor una forma de vida»

que tomó un amante y nació Ángel Rielo, que fue adoptado porquien, teóricamente, erasu padre, que lo «educó, crio, amó, protegió y enseñó como a su verdadero hijo». Conocer esa mentira transformó la vida de Rielo, y sobre esos cimientos construyó su filosofía basada en el amor y el humor: en reír, cantar, darle la vuelta a la tortilla, saber que, si das amor, lo recibes, y que si no lo das no lo tendrás nunca. Estelibro es una reflexión hecha desde el ejercicio del humor, es la gramática parda, pero luminosa y consciente, de un humorista que ha aprendido que el humor abre las puertas de la vida y la felicidad, de la «feliciología». Un libro pequeño, pero que contienegrandesverdades:elyogade la risa, su magia y virtudes, la llave para segregar serotonina y alejar emociones negativas... Lleno de ejercicios y reflexiones prácticas, cada vezmás necesarias en un mundo como el que nos ha tocado, tan increíble y ridículamente severo.

# Cine

Marta Moleón. MADRID

n un universo paralelo regido por la dictadura moral de lo esperado, resulta altamente probable que el hecho de que Will Smith regrese a las salas de cine con una comedia de acción ultraviolenta después de protagonizar el ya histórico episodio de agresión en directo al cómico Chris Rock durante el marco de la celebración de la 94º edición de los Oscar hace un par de años, no entre dentro de la categoría de lo estético ni tampoco de lo idóneo. Sobre todo, en lo que a lavado de imagen y ejercicio público de redención se refiere. Pero asumiendo como improbable nuestro traslado a ese escenario soñado de la coherencia y asumiendo el contexto actual en el que se desarrolla el estreno de «Bad Boys 4: Ride or Die» como parte esencial del análisis, lo cierto es que la reaparición del Príncipe de Bel-Air tiene todos los ingredientes necesarios en términos de lógica y tirón publicitario como para traducirse en una gran acogida por parte del público.

El vínculo emocional establecido con toda una generación de adeptos de la adrenalina y el entretenimiento para los que está pensada esta cuarta entrega de la saga se remonta a mediados de la década de los noventa, cuando Smith y Martin Lawrence aún no se conocían y aún no sabían que de manera conjunta formarían la mítica dupla de policías rebeldes. Al parecer, arropado por una suerte de casualidades tejidas inesperadamente, fue Lawrence quien después de leer el guion y consultarlo con su hermana, llamó a Smith para ofrecerle formar parte del proyecto. La resulta eviEl actor presenta su primera película en salas tras el incidente ocurrido en los Oscar de 2022, «Bad boys 4», donde vuelve a enfundarse el traje de policía rebelde

# Will Smith se redime del puñetazo a golpes

dente de todo aquello fue, además de la conformación de la mencionada pareja de ficción, una gran amistad en la vida real. En unas recientes declaraciones concedidas con motivo del estreno, el propio Lawrence admitía que aquella, «fue la mejor llamada que hice nunca». «Conocíamos el trabajo que había hecho el otro, pero nunca habíamos coincidido. Siempre nos hemos respetado enormemente y quedó



Will Smith y Martin Lawrence vuelven a unirse como dupla policíaca en esta cuarta parte de la saga

# «BAD BOYS 4: RIDE OR DIE»

\*\*\*

Dirección y guion: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Intérpretes: Will Smith, Martin Lawrence, Paola Núñez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Tasha Smith, Melanie Liburd, Eric Dane. EE. UU, 2021. Duración: 111 minutos. Acción.

# Estos chicos no son malos, sino los mejores

Corría el año 2022, aunque parece que haya pasado más tiempo, o menos, no sé, cosas de los muchos que tengo encima, y Will Smith decidió durante la entrega de los Oscar que ya estaba bien del cachondeo con su esposa de ida y vuelta, menuda relación rara mantiene este matrimonio, por cierto, y darle un puñetazo que ni de película (y mira que tenía a esas alturas unas pocas Smith sobre las espaldas) al cara alelado de Chris Rock. Toma ya. La industria de Hollywood se paralizó, le cayeron algunas amonestaciones, pero, aunque muchos pensaron que al ex príncipe de Beal-Air se le había acabado el cuento en estos tiempos tan puritanos, tan políticamente correctos y feos, qué va, porque la estrella, aparte de ser una mina del rey Salomón en cuestiones de taquilla, también produce y tiene un poderío allá en EE UU que para qué les cuento. Y aquí regresa Smith, léase Mike, fresco como una lechuga y con una envidiable forma física, protagonizando la cuarta entrega de «Bad boys»

# Lo mejor

Los protagonistas bordan sus papeles, aunque Lawrence se pase esta vez de «espiritual»

# Lo peor

▶Esto ya son lentejas, si no les gusta la saga, aquí solo tendrán más de lo mismo junto a, claro, Marcus (un Martin Lawrence a punto de palmarla y completamente espiritual, por decirlo de alguna forma). La película arranca a lo grande y vaticina el festín de acción y tiroteos a mansalva pero, ojo, sin bofetones aviesos, que se nos viene encima: subidos en un Porsche de infarto (y no es un spoiler, pero bueno) y conduciendo a lo loco, los dos policías de Miami que conocemos tiempos ha llegan tarde a una cita muy importante, la mismísima boda de Mike, que no frena ni un robo a lo Tarantino, o sea, con bastante diálogo, gominolas por el aire y

claro desde el principio que teníamos mucha conexión. Han pasado 30 años y seguimos siendo grandes amigos. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero seguimos teniendo claro que podemos contar con el otro para lo que sea», se sinceraba el actor de «Esta abuela es un peligro» antes de que Smith recogiese el guante de la nostalgia y el aprecio compartido. «¿No es eso lo que todos queremos? Alguien



tal. En el fondo, el detalle de que luego deban enfrentarse al tema de que al difunto, honesto y querido capitán Conrad Howard lo acusen póstumamente de estar involucrado con la mafia rumana y haber ganado una pasta por ello le importa un rábano a cualquiera, que hemos ido al cine para disfrutar de este atracón, de Will Smith en estado puro desenfundando el arma presto y directo y cargándose a quien se le ponga por delante. Lo sentimos, Chris Rock, pero no llegó aún tu venganza.

con el que podamos contar ocurra lo que ocurra, ¿no? Eso es lo mejor de estas películas, que el lema "Bad Boys for Life" realmente significa para toda la vida», apostillaba el intérprete sobre una alquimia afectiva que se traslada de manera fluida y extremadamente natural a la totalidad de escenas compartidas que aparecen en esta última cinta dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah. Estos dos jóvenes cineastas belgas de ascendencia magrebí también autores de la destacable «Rebel», beben de la pirotecnia audiovisual siliconada primigenia de Michael Bay (director de la primera parte) en la que la espectacularidad técnica de las escenas de acción -con estructura formal de videoclip efectista y acercamientos de cámara imposibles incluidas- es tan constante y está tan subrayada que termina situándose muy por encima del relato, para retomar la historia de Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) instalados, claro, en el epicentro de un nuevo aprieto.

# Culpa y mandobles

Tras los últimos acontecimientos -de los cuáles tampoco hace falta conocer al detalle su origen para entrar dentro de este despliegue orgiástico de coches de lujo, música latina altísima, chistes malos sobre negros y la introducción arrebatada de un «mother fucker» por cada dos palabras pronunciadas de diálogo-, acusan injustamente al fallecido capitán Howard por un crimen relacionado con el tráfico de drogas. Pero los policías rebeldes se comprometen a limpiar su nombre y a medida que se acercan a la verdad, son incriminados y se convierten en fugitivos, con una recompensa sobre sus cabezas financiada por un cartel. Will Smith, en plena forma, reparte -perdón por la explicitud mullida y nada religiosa del término empleado- hostias como panes y entre la emotividad de las reconciliaciones con su hijo delincuente que les ayuda en la misión, el sentimiento permanente de culpa enquistada por haber permitido que matasen a Howard y la necesidad de proteger a su nueva familia de la amenaza de un malo malísimo, a uno se le olvida ya el incidente de los Oscar. En cualquier caso, no vamos a elucubrar con el rostro de la persona en quien podría haber pensado Smith durante el reparto de mandobles en el rodaje. Pueden ustedes, eso sí, hacerlo con el nombre.



# «PARADISEIS BURNING»

\*\*\*

Directora: Mika Gustafson. Guion: Mika Gustafson y Alexander Öhrstrand. Intérpretes: Bianca Delbravo, Dilvin Asaad, Safira Mossberg, Ida Engvoll. Suecia, 2023. Duración: 108 minutos. Drama.

# Las cenizas de la inocencia

En un mundo donde los adultos, las presuntas figuras de autoridad, son tan disfuncionales como los menores, que campan a sus anchas como si no hubiera un mañana, o como si el mañana solo consistiera en alimentar un instinto de supervivencia que abre los ojos consumiendo comida caducada o colándose en casas con piscina, solo nos queda la esperanza de crecer juntos, de compartir rituales, de celebrar una ilusión de comunidad en la pobreza o el desamparo. La sueca «Paradise is Burning» parte de una situación muy parecida a la de la magnífica «Nadie sabe», de Hirokazu Kore-eda: he aquí tres hermanas -de dieciséis, doce y siete años de edad-, que han sido abandonadas a su suerte por su madre desde hace meses, viviendo lo que tal vez sea su último verano como familia rota, bajo la amenaza de una inminente visita de los servicios sociales. El objetivo principal de la película es respetar la mirada de esas tres hermanas, y en especial la de Laura (espectacular Bianca DelBravo), cuyo desesperado

objetivo es encontrar una madre falsa que pueda engañar al sistema el día en que este decida poner orden en ese hogar en estado de demolición, tapizado por ropa sucia y camas a medio hacer. Ese trabajo con el punto de vista aleja a «Paradise is Burning» del realismo social al uso: el debut en el largo de ficción de Mika Gustafson está más cerca del cine de Andrea Arnold, Lukas Moodyson, Sean Baker o Larry Clark que de la poética serenidad del de Kore-eda. Gustafson no está dispuesta a juzgar las decisiones de su heroína. La mira a la altura de los ojos, sin asomo de censura moral. Hay, por el contrario, una cierta admiración por su

# Lo mejor

▶El potentísimo retrato de una adolescente desamparada, una superviviente nata

# Lo peor

Las tramas secundarias no acaban de cuajar en el corazón emocional del filme

inconsciencia, por su impulsividad, por la felicidad de los momentos compartidos con sus colegas -las conversaciones al borde de una piscina ajena, la celebración de la primera menstruación de su hermanay, sobre todo, por sus carencias afectivas. La relación que Laura establece con una madre novata, a la que suponemos con depresión post-parto, es francamente enigmática, por lo que tiene de cariño contranatura, gestado en la transgresión de las normas sociales y quebrado por una cuestión de clase, de estilo de vida, de compromiso con el sistema. Es el corazón del filme, y también la línea argumental que revela las debilidades de las tramas asociadas a las otras dos hermanas, como si Gustafson se hubiera visto obligada a crearles a ambas un universo desolado para subrayar el desamparo que las une, aun en ese preludio a lo que se anuncia como una separación definitiva. Eso hincha el metraje, dispersa en exceso los focos emocionales del relato y sobrecarga la negrura del conjunto, aunque, hasta ese momento, la película ha mostrado el suficiente vigor como para representar lo que promete su título: un paraíso en llamas, que deja atrás las cenizas de la inocencia.

rebeldía, por su atolondrada

# Cine

# Cine en casa



# «La sudestada»

Jorge Villafañez es un detective privado que vive solo en un apartamento en Buenos Aires y el protagonista de esta historia dirigida por Daniel Casabe, Edgardo Dieleke. Todo cambiará cuando una nueva tarea lo ponga tras la pista de Elvira, una coreógrafa experimental.

## Filmin

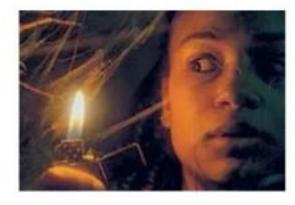

# «Vermin. La plaga»

La película que triunfó en el pasado Festival de Sitges aterriza ahora en plataformas. Sébastien Vanicek dirige este debut que plantea una grave crisis tras la invasión de unas arañas que van multiplicándose hasta el punto de abocar a la población a una cuarentena.

# Movistar Plus +



# «Matusalén»

Julián López protagoniza esta cinta dirigida por David Galán Galindo repleta de juegos narrativos con los clichés que abonan la edad adulta. López da vida a un rapero que a sus 44 años se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Si no aprueba, deberá dejar «esa tontería del rap».

# Prime Video

# Los únicos ricos tristes de Nueva York

Noah Pritzker dirige a un Griffin Dunne crepuscular y divorciado en «Ex maridos»

Matías G. Rebolledo. MADRID

antaban Simon y Garfunkel, que de tristeza y de Nueva York sabían bastante, aquello de «súbete al avión en hora y baja a México». Y es que «The Only Living Boy in New York», además de una película pésima que protagonizaron Pierce Brosnan y Callum Turner hace unos años, es la canción del mítico dúo que parece articular, quizá sin querer, la epatante «Ex maridos», que llega esta semana a nuestras carteleras tras pasar por la Sección Oficial del último Festival de San Sebastián. Así, entre los «blues» de la quinta avenida y los corridos del cenote, el tercer largometraje de Noah Pritzker, que poco a poco parece haber encontrado su voz como cineasta, se convierte en una elegía generacional por el dinero viejo y los lloros contemporáneos de aquello que nuestros ancestros conocieron como clase media alta.

# Ley de vida

«Después de "Quitters" pasé por una especie de bloqueo creativo y, cuando quise empezar a escribir, metiraron muchos proyectos abajo. Casi todo era para televisión, eso sí. De hecho, me llegué a plantear si era lo que quería hacer con mi vida, perderla desarrollando proyectos que jamás verían la luz. Asífue como empecé a escribir "Ex maridos", planteando algo más básico, más minimalista. Poco después le hablé a Griffin (Dunne) del proyecto y empezó una amistad muy bonita», explica por videoconferencia el director, que tras la citada «Quitters» (2015) y «Approaching a Breakthrough» (2017), se alía ahora con el que fuera protagonista de «Un lobo americano en Londres» para retratarle como un hombre sobrevenido por la vejez: el deterioro de su padre se le junta con un divorcio inesperado, al que hay que sumar la depresión crónica en la que vive el mayor de sus hijos, a punto de casarse. Ley de vida hecha filme.

«La palabra privilegio no salió demasiadas veces en nuestras conversaciones, porque no estamos hablando de "Succession". Creo que si la gente logra identificarse con estos personajes será por una cuestión más familiar que de clase», confiesa Dunne, que aquí vuelve a reunirse con Rosanna Arquette tras «enamorarse» de ella por primera vez en 1985, en la «Jo, qué noche» de Scorsese. «La película, más allá de las circunstancias estructurales, pasa porque todos estos hombres, de algún modo, se acaban convirtiendo en hombres divorciados, que era el título original del proyecto», añade, sobre un filme cuyo reparto completan Richard Benjamin

como su anciano padre, y James Norton y Miles Heizer como sus infelices hijos.

La excusa para que los engranajes de la brecha generacional echen a rodar pasa aquí por un viaje a Tulum, en el Yucatán mexicano. El mayor de los hijos del protagonista selleva a sus amigos, y a su hermano, de despedida de soltero mientras el personaje de Dunne, entre lo despistado y lo vergonzoso, se acaba uniendo por casualidad. Por la brisa o la sal caribeña, el viaje se convertirá en una experiencia compartida de duelo por abrasión, una especie de retablo completo y tríptico del hombre contemporáneo. «La primera vez que estuve en Tulum fue hace unos veinte años, y no era más que un apacible pueblo de pescadores. Se ha convertido en un destino de fiesta, en una mole pensada para el ruido y la fiesta», bromea Dunne, que añade que el rodaje se convirtió en una despedida de soltero continua.



# **«EX MARIDOS»**

\*\*\*\*

Dirección y guion: Noah Pritzker. Intérpretes: Griffin Dunne, James Norton, Miles Heizer, Rosanna Arquette, Eisa Davis. Fotografía: Alfonso Herrera Salcedo. Estados Unidos, 2023. Duración: 98 minutos. Drama.

# **Nuevas masculinidades**

«Tulum», murmura un anciano con la mirada vacía pegada al dormitorio de una residencia. Suena a mantra, a dios ancestral, a su particular «Rosebud», al nombre de un paraíso perdido. Es el lugar, un resort en la costa de México, donde coincidirán su hijo, que está divorciándose, y sus nietos, celebrando la despedida de soltero de uno de ellos. Desde la masculinidad marchita de la demencia senil se invoca un espacio donde, teóricamente, la fiesta habrá de liberar a sus invitados de las cargas emocionales de la vida urbana. Sin embargo, si por algo se caracteriza «Ex maridos», que pretende acercarse al tema de la crisis de la masculinidad a través

de tres generaciones distintas, es por su tono bajo, discreto, con más hueso que músculo. Noah Pritzker, que no sabe si quiere parecerse más a Alexander Payne o a Noah Baumbach, retrata esa reunión en la cumbre, que está en el corazón

# Lo mejor

La presencia de Griffin Dunne y la modestia que impregna el tono del filme

# Lo peor

 Algunos personajes están demasiado desdibujados o resultan muy funcionales

del filme, desmitificándola: en la playa solo hay algas, el gregarismo viril está muy por debajo de sus posibilidades, la celebración está teñida de fracaso. Es una buena idea, aunque da la impresión de que la película nunca se toma la molestia de hacer creíbles los lazos de amistad que unen a esos treintañeros, observados a distancia por la mirada moral de un patriarca (feliz regreso de Grifin Dunne a un papel protagonista) acaso tan perdido y desorientado como ellos. La (falta de) comunicación entre padres e hijos, el duelo tras la separación, el miedo al compromiso y a no cumplir las expectativas vitales, la amenaza de la soledad y la inminencia de la muerte... todos son temas que «Ex maridos» trata, a veces desde un empático humanismo, otras al filo de lo epidérmico, sin que el resultado final sea particularmente memorable.

Sergi SÁNCHEZ

LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024

# **«Hit Man»**, o cómo Richard Linklater salvó la «romcom»

El director de «Boyhood» se alía con su buen amigo y galán de moda Glenn Powell para contar la rocambolesca vida de un sicario

Matías G. Rebolledo. MADRID

olo a un tótem como a Robert Altman se le recuerda una carrera tanexitosaytanvariopinta como la que viene cimentando, a pura «americanía», el director Richard Linklater. Embarcado ya en «Merrily We Roll Along», que le llevará a rodar con Paul Mescal y Daniel Radcliffe durante los próximos 17 años, el director de «Boyhood» y la trilogía

«Antes de...» regresa ahora a las carteleras con un filme que levantó varios minutos de aplausos en el último Festival de Venecia. «Hit Man», escrita a cuatro manos con el galán de moda Glenn Powell («Top Gun. Maverich», «Cualquiera menos tú»), al que casi podríamos decir que descubrió en la exquisita «Todos queremos algo» (2016), la película nos acerca, con más ficción que realidad, a la vida de Gary Johnson, un colaborador del FBI que, haciéndose pasar por sicario, ayudó a meter entre rejas a

varias personas que querían contratar sus servicios.

«Siento que cada vez hay menos espacio para las historias adultas. Me ha costado un mundo sacar esta película adelante porque ningún estudio la quería hacer, solo quieren productos infantiles», se quejaba amargo Linklater, que esta semana visitó virtualmente Madrid para mantener un encuentro en la sede de la Academia de Cine. Y seguía: «No me cabe en la cabeza que nadie esté haciendo películas adultas, que nadie quiera hacer come-

dias románticas y sexys como esta, que diría que es uno de mis trabajos más comerciales», completó meridiano el realizador texano.

Y es que en «Hit Man», loca, jocosaynegra como ella sola, Linklater y Powell imaginan a su sicario metiéndose en un lío meta: ¿qué pasa si uno de los presuntos clientes, además de en interés amoroso, se convirtiera en sospechoso de asesinato? Es ahí donde entra el magnetismo de Adria Arjona, a la que hemos visto recientemente en la serie «Andor» y que aquí se vuelve encarnación pasional del «amour fou», llegando a transformar a nuestro insípido protagonistaenel «empotrador» con el que ya se asocia a Powell en la gran pantalla. Excéntrica y por momentos desternillante, «Hit Man» vuelve a demostrar que a ecléctico no se le puede ganar a Linklater y que la comedia romántica, la misma «romcom» que dábamos por muerta, sigue coleando.

# Otros estrenos



# «Sylvanian families»

Kazuya Konaka dirige esta traslación al audiovisual de los generacionales y antropomórficos muñecos Sylvanians, creados en la década de los ochenta. El Festival de la Estrella llega a la aldea de los Sylvanians, pero Freya está preocupada porque la fiesta coincide con el cumpleaños de su madre.



# «Robotia»

Siguiendo la estela cinematográfica de los estrenos de animación de esta semana, Diego Cagide y Diego Lucero dirigen esta historia invadida por un mundo habitado por androides que viven, sueñan y crecen en el que dos robots son construidos en la misma fábrica, con los mismos materiales y al mismo tiempo.



# «Amor en toda la cara»

Danny, de nacionalidad española y la mexicana Ana acaban de empezar una relación en Los Ángeles. En esta comedia de Gerald B. Fillmore, el primero viaja a España para renovar su visado y se queda en Madrid confinado con su padre (Tito Valverde), al que no aguanta, mientras ella descubre que está embarazada.



«HITMAN» ★★★★

Dirección y guion: Richard Linklater. Guion: Richard Linklater y Glen Powell, según un artículo de Skip Hollandsworth. Intérpretes: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta. EE.UU, 2023. Duración: 115 minutos. Thriller.

# Érase un camaleón

Los gatos de Gary Johnson se llaman Id y Ego. Más claro, el agua, sobre todo teniendo en cuenta que su dueño se debate entre las pulsiones anárquicas, antisociales, de su estar en el mundo, y el yo que intenta adaptarlas a las exigencias de lo real. No será Richard Linklater su Superego: al cineasta de Texas no le gusta poner límites a sus personajes, y menos encarnar ninguna instancia moral. «Hit Man» se deleita en ser, de hecho, el relato de una identidad en

# Lo mejor

Su capacidad para la metamorfosis genérica y su discurso sobre la identidad múltiple

# Lo peor

▶ A veces su tono ligero, desenfadado, puede enmascarar la profundidad de sus ideas

construcción permanente, que descubre en el placer de ser otra, y otra, y otra hasta el infinito, la razón de su existencia. Que Gary Johnson -como Bernie Tiede, el protagonista de «Bernie», otro fanático de las máscaras que Linklater sacó del periodismo de sucesos-convierta su vida en un acto performativo en bucle, que viaja de su yo estable como profesor de filosofía a su yo mutable como falso asesino a sueldo para la policía de Nueva Orleans, permite que la propia película se entregue a un delicioso espectáculo de transformismo genérico que el director de «Boyhood» interpreta tomando a Johnson como modelo de comportamiento, apoyándose en el encanto irresistible de un Gary Powell que parece una mezcla del Cary Grant de «La novia era él» y

«Me siento rejuvenecer» y el Ryan O'Neal de «¿Qué me pasa, doctor?». Somos lo que valen nuestras capas de sentido, y, como siempre ha demostrado el cine de Linklater, el realismo es solo una de ellas: que «Hit Man» sea un thriller existencial, un «noir» con «femme fatale» dentro, una comedia de enredos y un romance sexy; que su dimensión camaleónica desafíe la verosimilitud del cine-basado-en-hechosreales, es solo otro de los juegos reunidos en una película que sabe ser filosófica sin dárselas de trascendente, cuyo espíritu lúdico, a veces negrísimo, define la obra de uno de los autores más estimulantes e imprevisibles del

Sergi SÁNCHEZ

cine actual.

# Cine

Padre Llanos: frente al franquismo, la caridad y el puño en alto

### Marta Moleón. MADRID

La vida está llena de historias de gente que cambió de opinión. Lo difícil es hacer un viraje correcto de las convicciones, de aquellas inquebrantables que nunca imaginamos susceptibles de cambio. 27 de mayo de 1977, campo del Rayo, Vallecas, Madrid. Primer gran mitin del recién legalizado Partido Comunista de España. Ante una multitud de 60.000 personas, Carrillo y los más destacados dirigentes entonan la Internacional. A su lado, en primera fila, José María de Llanos, el conocido y controvertido cura del Pozo del Tío Raimundo. La instantánea del sacerdote con el puño en alto aparece al día siguiente en la primera página del diario «El país». La imagen



levanta ampollas en la jerarquía eclesiástica y desata una tormenta en ciertos círculos políticos durante el periodo más delicado de la Transición. Pero ya no hay marcha atrás, el padre Llanos ha tomado partido.

# Testimonio de la pobreza

Llanos, jesuita que fue capellán del frente de Juventudes y director espiritual del mismísimo Franco, había decidido en 1955 romper con la burocracia de la dictadura para irse a vivir entre barro y miseria a El Pozo del Tío Raimundo siguiendo los ideales jesuitas de dar testimonio de la pobreza. Semejante basamento vital inspira «Un hombre sin miedo», el documental cuyo título alude al arrojo del protagonista dirigido por Juan Luis de No y vertebrado por los testimonios de Nicolás Sartorius, Cristina Almeida y Dolores Ruiz-Ibárruri(nietadeLaPasionaria), entre otros.

# «LOS VIGILANTES»

\*\*\*\*

Dirección y guion: Ishana Shyamalan basada en una novela de A.M. Shine. Intérpretes: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen Fouere, Siobhan Hewlett. Estados Unidos, 2024. Duración: 102 minutos. Terror.

# Dakota Fanning, estás nominada

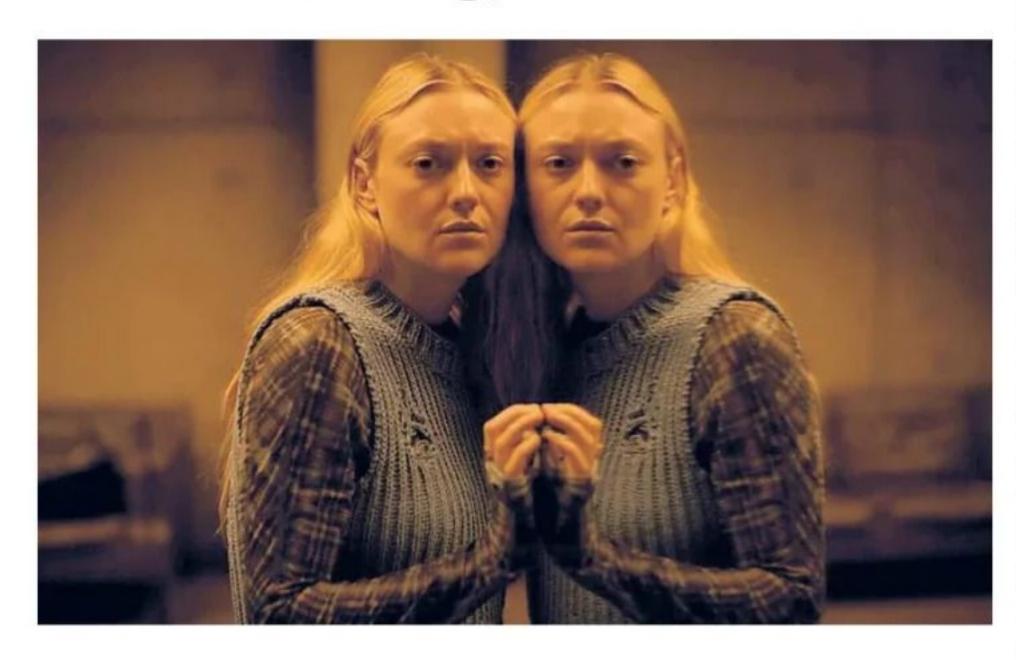

Prescindan de los créditos iniciales o tápense los ojos: si al acabar la primera película como directora de Ishana Shyamalan (sí, la hija de), me dicen que es de su progenitor, yo voy y me lo creo totalmente. A pies juntillas, vamos, en lo bueno y lo malo. Y no porque sea el productor de la misma, ni porque la joven haya elegido el género del terror con supuesto trasfondo para su debut, sino porque la historia, la

# Lo mejor

▶El debut de Ishana Shyamalan resulta entretenido, pero «copia» a su padre una barbaridad

# Lo peor

Me pregunto si la protagonista no acabó hasta el gorro de cargar todo el tiempo con el loro manera de narrarla, los trucos y virtudes parecen los empleados por el cineasta de «El sexto sentido» o «Múltiple». Pero si hasta la cinta trascurre en un bosque... Veamos la historia: Mina (encarnada por Dakota Fanning), que trabaja en una tienda que vende animales (qué políticamente incorrecta, Ishana) y arrastra el trauma de haber perdido a su madre siendo una niña, lo que intenta paliar de vez

en cuando calzada con una peluca y saliendo a ligar con el primero que se le cruza en la barra de un bar mugriento (esta parte, la verdad, no sé qué aporta al personaje o la trama), se queda atrapada en un extenso bosque virgen lleno de misteriosos carteles sobre «puntos sin retorno» situado en el oeste de Irlanda, país donde están talando árboles milenarios de manera indiscriminada. Desesperada, y con un precioso loro a cuestas todo el filme que debía llevar a un zoológico, lo que oyen, encuentra refugio en extraña vivienda habitada por tres personas que tampoco se conocían previamente entre sí. La cosa es que están atrapados en una especie de horrible «GH» televisivo del que solo pueden salir de día para cazar algún ave para comer mientras que cada noche son observados a través de un cristal de esos que no dejan ver quién está del otro lado por misteriosas criaturas que parece únicamente buscan observarlas. La mujer mayor del grupo insiste como en una especie de mantra que deben respetar las normas para no morir en manos de estos monstruos, aunque Mina tiene claro desde un principio que quiere huir de allí a toda costa. La película resulta inquietante y entretiene lo suvo si obviamos las mencionadas y enredosas fullerías «made in Shyamalan». Porque, vamos a ver, ¿que no pueden abrir una trampilla estos seres legendarios y grandes como armarios empotrados? Hombre...

# Carmen L. LOBO

# «LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD» ★★★★

Directos: Matt Brown. Guion: Mark St. Germain. Intérpretes: Anthony Hopkins, Matthew Goode, Jodi Balfour, Liv Lisa Fries, Stephen Campbell Moore. Reino Unido, 2024. Duración: 108 minutos. Drama.

# Narnia, en el diván

El padre del psicoanálisis era un brillante neurólogo austriaco y también un tipo egoísta, de genio endemoniado que, casi al final de sus días, tomaba un whisky detrás de otro con morfina para paliar los dolores que le provocaban un cáncer en la boca. Basada en la obra teatral homónima de Mark St. Germain (y se nota), el filme de Matt Brown recrea el encuentro entre dos grandes intelectuales del siglo XX: el citado Freud y C.S.

Lewis, autor de «Las crónicas de Narnia». Polos opuestos que irremediablemente acaban sintiendo la atracción: Freud, ateo furibundo, y Lewis, un ferviente apologista cristiano. Poco después de que Hitler invada Polonia, la cinta plasma el encuentro de ambos en la casa londinense de Freud (obligado a dejar Viena por la inminente guerra) que, salpicada de numerosos flash backs sobre la



infancia y juventud de los protagonistas, presenta un intenso debate (a veces demasiado) sobre temas como la fe, el sexo o la ciencia sin olvidar las referencias a la hija lesbiana de Freud y el romance de un Lewis veinteañero con la madre de su mejor amigo. Hablan tanto y de tantas cuestiones que algún

# Lo mejor

▶Goode como C. S. Lewis está muy bien, pero el Freud de Hopkins nos parece tremendo

# Lo peor

▶Solo una advertencia: es una cinta, se halla en la naturaleza de la historia, muy discursiva

espectador podría acabar con la cabeza como un bombo. Con todo, asomarnos siquiera un rato a las mentes de estos hombres fascinantes bien merece una entrada. Y no lo digo por el aire acondicionado, que también.

# Carmen L. LOBO

# Toros



Escribano fue volteado por el quinto

> de avisos que coronan faenas infumables. Silas figuras haceneso, ¿qué no harán los que vienen detrás? Mal espejo. Mediocre. La tarde no comenzó bien, pero abrevió Antonio Ferreracon el primero, impresionante de presencia, pero tan flojo como orientado. No había nada que hacer yalmenos no nos hizo perder el tiempo. Preciado tesoro.

Manuel Escribano nos volvió a poner el corazón en un puño con la parsimonia de un monje. Esa lentitud que tuvo para irse a portagayola, como siempre, pero no deja de impresionar. El toro se paró nada más salir, ala esperade los acontecimientosylalargafueporlospelos, atropellada. El toro llegó sosísimo a la muleta y por mucho que Escribano quisiera por uno y otro pitón la emoción estaba en busca y captura. La maldición de la tarde y la feria siguió en el tercero y el soso Adolfo no nos trajo ni una sola alegría. Voluntario Garrido con otro bajonazo, que se están convirtiendo en norma.

Después de transitar temperaturas asfixiantes, nos vinolalluvia de pronto y de qué manera. El toro, que era ya el cuarto, el de Ferrera, quiso empujar en la muleta, pero no le sostenían las fuerzas. La faena de Ferrera estuvo a punto de despegar con olés de esos de Madrid en tardes de Lluvia.Lamagia.Yhubopasajesbuenos, relajadoyauténtico, que se saltearon conotrossinplenitudyeltoroporlos suelos. Y entre una cosa y la otra, la faena se alargó, aviso antes de entrar a matar, mojándonos, sin sentido y entonces no hubo espada y alfinal se quedó en nada.

A la puerta de toriles volvió a irse Escribano en el quinto, apesar de que loquele esperaba detrás era de órdago. ¡Qué pitones tenía ese toro! Tremendo. Se hizo el tonto en la muleta después, conpocatransmisión, pero sin perdonary de hecho, en un natural en el que el sevillano anduvo relajado se le metió por dentro y lo cogió con mucho peligro. Lo salvó que los pitones lo tenía de vuelta para el cielo. Siguió sin mirarse, sin pensary sin cuestionarse. Como es él. Se fue detrás de la espada y vino la vuelta al ruedo tras petición. Había ganado el corazón, las ganas y la honestidad, a pesar de que la faena no tuvo la entidad de trofeo de Madrid. Era otra cosa. El que cerró plaza dejó mejor sabor de boca. El toro tenía opciones yGarridolosupo, pero el acople llegó de a pocos. La mejor tanda al final. El bajonazo destruyó todo. No merecía. Ni nosotros que seguimos conformándonos con las aproximaciones. Nada más.

# Patricia Navarro. MADRID

espuésdelosdospasos en falso de las balas toristas, quedaba el cartucho de la corrida de Adolfo Martín paradefender el universo de las duras. ¡Ojo que no han salido mejor parados al otro lado del río en esta feria tan pobrey escasa! ¡De todo! Menos de público. Manuel Escribano hacía el paseo en Madrid después de protagonizar una gesta de otra dimensión y que ha quedado en la retina colectiva en Sevilla. Por el hecho, en sí, entrar en la enfermería, operarse y volver a salir para torear el sexto y cortarle dos emocionantes orejas, pero aquella tarde además estuvo marcada por los detalles. La magia de los momentos: el susurro de la música mientras Manuel esperaba, de nuevo al toro a portagayola. Esas cosas de las que este San Isidro estamos desnutridos, huérfanos, huecos y maltratados. Al recordarlo da la sensación como cuando vuelves al trabajo de las vacaciones y tienes la certeza de que otra vida es posible. Pues igual, otra tauromaquia es posible a esto que estamos viendo en Madrid con una lluvia insoportable

# Adolfos imponentes en tarde de aproximaciones

Escribano, vuelta, Ferrera y Garrido fallan a espadas faenas intermitentes y bajo la lluvia en la Feria de San Isidro

LAS VENTAS (MADRID). Se lidiaron toros de Adolfo Martín, muy espectaculares de presencia. El 1º, flojo y orientado; 2º y 3º, sosísimos; 4º, enclasado y flojo; 5º, sosote y orientado, pero va y viene; 6º, con opciones. Lleno.

Antonio Ferrera, de blanco y oro, pinchazo, bajonazo (silencio); dos pinchazos, estocada, dos descabellos (ovación).

Manuel Escribano, de malva y oro, estocada delantera (saludos); estocada (vuelta). José Garrido, de esmeralda y azabache, bajonazo, dos descabellos (silencio); bajonazo (palmas).



Ferrera, en un muletazo al cuarto bajo la lluvia

# **Egos**

Fran Gómez. MADRID

ristina Pedroche se declaratotalyabsolutamente enamorada de su hija Laia, y no hay más que ver cómo la mira para comprobar no solo que lo que dice es cierto, sino recíproco. Su primer libro, «Gracias al miedo» (Planeta), nace en forma de homenaje hacia la pequeña, que el próximo mes de julio alcanzará su primer año de vida. Un año en el que su madre se ha visto obligada a luchar contra los demonios que aparecieron poco después de nacer ella. La presentadora aborda entre las 221 páginas de su ópera prima los peores momentos de su posparto, repleto de temores e inseguridades normales en muchas madres pero que se intensifican si eres una de las mujeres con más seguidores en Instagram de España.

«Tengo los mismos miedos que otras madres, pero se juntan con los de una madre famosa. Me da miedo salir a la calle y que alguien quiera venir a tocar a la niña o a hacerle una foto», manifestó ayer en la presentación del libro. Aprensiones que la llevaron a buscar refugio en su casa y aislarse lo máximo posible. Fue cuando, animada por su terapeuta, comenzó a escribir un diario como terapia.

«En ningún momento me imaginé publicándolo, pero cuando recibí la propuesta me animé a reescribir esos diarios para darles forma, aunque puse como condición que podía decidir en todo momento si finalmente lo publicaba o no. La cosa es que al terminar cada capítulo pensaba: "¿Cómo no voy a publicar esto?". Creo que puedo ayudar a mucha gente, aunque no es un libro de autoayuda, simplemente cuento las cosas que a míme funcionan y me han ido bien y que pueden ayudar a otra gente», explica la vallecana más famosa.

Uno de los mayores miedos al que se ha enfrentado la presentadora llegó poco después de enterarse de que estaba embarazada:



Cristina Pedroche, ayer en la presentación de su libro

Cristina Pedroche presenta «Gracias al miedo», un libro en el que se desnuda sobre sus miedos como madre

# «Repetiría mi parto una vez al mes. Me sentí **poderosa**»

«Pensé que en algún momento iba a salir y me entró miedo al parto. Pensaba en cómo lo iba a hacer, si iba a ser capaz o cómo iba a saber que estaba de parto. Pero leí, me informé y me di cuenta de que las mujeres estamos diseñadas para parir, ¡claro que sé parir y claro que mi hija sabe nacer! Si de primeras tuviéramos más información, podríamos enfrentarnos mejor a esos miedos. Fíjate, ahora repetiría el parto una vez al mes, porque fue como un baile entre mi hija y yo. Nunca antes me había sentido tan poderosa. Podría escribir una trilogía sobre mi parto».

Por fortuna, ha contado en todo momento con el apoyo incondicional de su familia y de su marido, el chef Dabiz Muñoz, a quien solo dedica buenas palabras: «Es un compañero increíble en todos los aspectos. Cuando le conocí sabía que era mi persona, mi compañero de viaje para siempre. La maternidad es el viaje más arrollador, menos mal que él me da la mano. Él no podía hacer mucho con mis miedos porque me ponía a llorar y me preguntaba: 'Cariño, ¿qué te pasa?, y yo le decía que no lo sabía. Bastante paciencia tiene. Estoy muy agradecida, y cada día más enamorada de Dabiz. Ahora estoy más convencida de que es la persona de mi vida».

# Diario de un viejo que le grita al televisor

¿Queréis a la Bego o no queréis a la Bego?

# Jesús Amilibia

Ahora que ya sabemos gracias a la Yoli que España no va como un cohete, ni tan quisiera como un cohete nacional de esos que se pierden en el Atlántico, es el momento de preguntarse qué pasará el domingo si los españoles, en lugar de mirar hacia el lado feo del paisaje político (el caso Bego, el caso a Koldo, el caso del hermano músico, los pactos con Carles Puigdemont, etcétera), miran embelesados y abducidos, como han hecho otras veces, al lado bueno y victimizado del rostro del Apolo de la Moncloa, que no sé bien si es el izquierdo o los tres cuartos. Al embeleso se suma ahora el conmovedor apoyo de su nueva carta a la ciudadanía, en la que se muestra como un San Sebastián asaeteado por la ultraderecha y el juez Peinado.

Pero Él sabe que dos víctimas conmueven más que una, y ha colocado junto a Él en el altar del sacrificio a su Bego. Dicen los analistas de la cosa que no se contiene y que es capaz de todo para seguir en pie. Pudo haber presentado a su bien amada coronada de espinas, con la cruz a cuestas y Él de cirineo, pero no lo hizo. La Bego se apareció a los pastorcillos sociatas radiante, juvenil (camiseta roja y ceñidos vaqueros), sonriente y cogidita de la mano de su Apolo en plan enamoradísima novia primeriza: una postal de San Valentín. Él pudo haber preguntado entonces al gentío: «¿Veis en esta virginal criatura mácula alguna de corrupción y tráfico de influencias?», pero tampoco lo hizo. No era necesario, ya la estaban ovacionando: «¡Begoña, Begoña, Begoña!»

La verdadera pregunta del domingo es: ¿Queréis a la Bego o no queréis a la Bego? A ver, amores míos.

# Fotocool



# Delito contra la salud pública **La Fiscalía de Madrid pide repetir el juicio a Amargo**

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido la sentencia absolutoria a favor del bailaor y pide que se repita el juicio celebrado el pasado mes de abril contra él y los otros dos acusados. La solicitud llega apenas semanas después de dejar en libertad a Rafael Amargo.

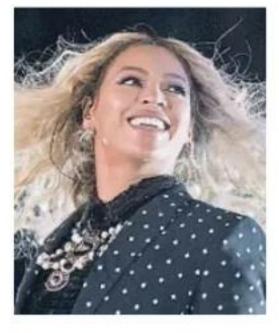

# Tráfico sexual El compositor de Beyoncé, acusado de violación

El famoso productor y compositor
Terius Gesteelde-Diamant conocido
en la industria musical como TheDream, ha sido acusado de violación, tráfico sexual y manipulación
psicológica. La denuncia fue
presentada por Chanaaz Mangroe,
una exprotegida del productor.

LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



# Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

# Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con





# Anécdotas de la historia

# Las cartas ocultas de Jackie Kennedy

Jorge Vilches. MADRID

a vuelto a escribir una carta», dijo el padre Joseph Leonard, un viejo irlandés católico al que las bombas de la Gran Guerra habían dejado prácticamente sordo. A sus 86 años el cuerpo ya no le respondía. El Vaticano le concedió un permiso para decir misa sentado. Así pasaba el día, hablando con los parroquianos de Dublín y entre papeles. Esta vez tenía en las manos una carta, una más, de Jacqueline Kennedy. Con esta, sumaban treinta y tres. Era 1964, catorce años recibiendo sus confesiones y miedos. Antes de abrirla sabía lo que iba a leer. No hacía ni unos meses que habían asesinado a JFK en Dallas.

Leonard leyó la carta dos veces. «Hubiese preferido perder mi vida que perder a Jack», decía Jacqueline. El sacerdote recordó entonces las imágenes del asesinato. El paso de la comitiva. El impacto de la bala. Jackie, con su traje rosa, subiendo al maletero. La detención de Lee Harvey Oswald y los tiros a quemarropa que acabaron con su vida dos días después. «Fue terrible –pensó el sacerdote–. Lo que ha debido sufrir esa mujer». Había conocido a Jacqueline en 1950 por recomendación de su padrastro, Hugh Auchincloss Jr., cuando ella visitó Dublín. No sabía por qué, pero Jackie le tomó cariño ense-

La viuda del presidente se confesó durante 14 años mediante cartas a un sacerdote en las que expresaba su desesperación y la crisis de fe que experimentó con bastante dramatismo

guida y comenzó a escribirle cartas. Era como una confesión a distancia, epistolar, sin vergüenza. En 1952 le contó que era novia de John Husted, un broker, pero que había conocido a un congresista de 35 años cuyas iniciales eran JFK. El cura, con sus gafas para leer entre líneas, había entendido que el atractivo del político del Partido Demócrata era tan poderoso que difícilmente Jackie podría esquivarlo. Pronto, en otra carta, confesó que se habían enamorado, pero que tenía miedo. Había visto en JFK a un hombre con una ambición sin límites, aunque inseguro. Le recordaba a su padre, decía Jackie. «Una vez casado necesita prueba de que sigue siendo atractivo -escribió-, así que coquetea con otras mujeres y me duele». Este tipo de cosas, recordaba la joven, estuvieron «cerca de matar a mi madre».

La boda se celebró el 12 de septiembre de 1953. Ella no dejó de mandar cartas a su amigo irlandés

contando sus pensamientos. Estaba algo desconcertada porque JFK no hablaba de sí mismo. El político prefería preguntar a los demás por su vida con aparente interés. Pero ella sabía lo que había detrás. «Es como Macbeth», escribió al sacerdote, un tipo obsesionado con el poder político y las conquistas femeninas. Le gustaba sentirse deseado. Mientras, ella aguantaba. «Quizá estoy un poco deslumbrada -confesaba en 1953-, y me imagino a mí misma en un mundo brillante lleno de cabezas coronadas y hombres del destino, y no como una simple ama de casa un poco triste». Todo era un enorme artificio, un castillo de cartón piedra lleno de gente con sonrisas falsas que brindaban una amistad interesada. «Puede parecer muy glamuroso desde fuera, pero si estás en él -leía el sacerdote-, y te sientes sola, puede ser un infierno».

### «Liberarme del peso»

Era algo más que una mujer florero. Quería consejo, y quién mejor que un sacerdote irlandés que vivía al otro lado del charco. JFK y ella le visitaron en 1955. Jackie quería que viera en persona a su marido. Así podría guiarla mejor. «Me hace tan bien escribir y liberarme de peso, porque sino no se lo diría a nadie», confesó al padre Leonard. Su entorno no le gustaba. Se lo había dicho a JFK, y él se lo había explicado. Ahora, decía, tenía «increíbles conocimientos sobre los políticos, que en realidad son una raza aparte». Pero él también lo era. Las con-

> quistas la mataban, o casi, como a su madre. El padre Leonard extendió de nuevo esta última carta. Era muy dura. Jackie confesaba que necesitaba creer que Dios existía. El amor de su vida se había ido para siempre. «Tengo que pensar que hay un Dios o no tengo ninguna esperanza de encontrar a Jack de nuevo», escribió la viuda. La desesperanza estaba en cada palabra. Las frases eran un llanto, un dolor sin medida. «Estoy amargada en mi relación con Dios», decía ella, porque no tenía sentido que hubiera permitido que le arrebataran a Jack. Si algún día iba al cielo se sentaría delante del Creador y sería entonces cuando «Dios tendrá que explicarme un par de cosas». El sacerdote dobló la carta y cerró los ojos. Estaba cansado.

(Las cartas de Jacqueline Kennedy fueron descubiertas en 2014. La subasta fue suspendida a petición de la familia Kennedy para preservar la intimidad de JFK y Jackie).

El presidente John Fitzgerald Kennedy junto a su mujer, Jackie, en 1961



# D: TECNO

La desinformación y las «fake» son uno de los mayores peligros para las democracias este 2024, según la OCDE. El año viene cargado de citas electorales como la del domingo en la UE

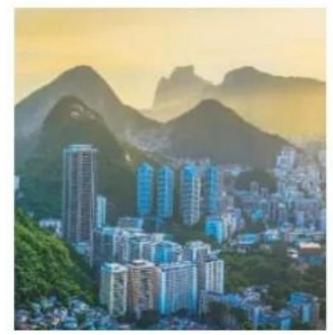

# D: VIAJES

El próximo 20 de junio Brasil entra en su estación invernal, una época mágica y perfecta para conocer los mil y un encantos de Río de Janeiro, la «ciudad maravillosa»



lgunos empiezan ya a hablar de una nueva «crisis de los contenedores». Como consecuencia del atasco que se está viviendo en los principales puertos del mundo, provocado por la remodelación de las rutas marítimas a raíz de la guerra en Oriente Medio, las grandes navieras se han visto obligadas a desviar las trayectorias de sus buques de carga. El resultado: colapso y trastornos, encarecimiento de los portes y container agolpados a la espera de que lleguen barcos para llevárselos. No estamos ante el mismo caos provocado por las restricciones pandémicas y las multas por las emisiones de CO<sub>2</sub>, pero de seguir así la situación, no es descartable otra andanada mundial a la inflación, que se dejará sentir sobre todo en Occidente.

La situación es más grave de lo que pudiera parecer. Atrapados numerosos cargueros en rutas interminables que bordean el Cabo de Buena Esperanza, al sur de Suráfrica, el tiempo para llevar mercancías al Mediterráneo se hace eterno, igual que para subirlas bordeando Portugal y Francia hacia Rotterdam, Hamburgo y otros de los principales puertos en el norte de Europa. La ruta anterior era bien rápida: desde Shanghai, Shenzhen o Singapur, enfilaban directamente hacia Yemen y Yeda por el Mar Rojo para cruzar el Canal de Suez, desembocando en el Mediterráneo. Los ataques de las milicias hutíes, respaldadas por Irán, han provocado un descenso del 90% en las llegadas de portacontenedores al Golfo de Adén y el cuerno de África. Al tener

# EVITAR UN NUEVO COLAPSO PORTUARIO

Los ataques de las milicias hutíes provocan un descenso del 90% en el paso de portacontenedores por el Canal de Suez



José Antonio Vera

que dar la vuelta al continente negro, la prolongación del viaje se puede prolongar hasta dos semanas, catorce días en los que los costes de las navieras se disparan. Enviar un contenedor por vía marítima es ahora mucho mayor al que esa carga tenía hace unos meses. Antes de la pandemia trasladar un «container» costaba mil dólares. Durante la pandemia, diez mil. Y ahora los precios empiezan otra vez a enfilar esa peligrosa cifra, igual que los productos que llevan dentro. Todo sube y, además, no hay suficientes buques para transportarlos. Con lo que muchas materias primas se deterioran, se amontona la basura en los puertos y en el interior de los barcos, que en muchos casos no pueden entrar en los muelles, de manera que el impacto ecológico se agrava.

Los trabajadores del transporte marítimo mundial han vuelto a advertir sobre un «colapso de los sistemas de envío», a menos que se levanten rápidamente las restricciones al paso por el Canal de Suez, o sea, a menos que disminuyan los ataques en el Estrecho de Ormuz, así como los habituales asaltos piratas en la costa de Somalia.

Al problema anterior se suma el de la sequía en Panamá, que ha obligado a las autoridades del Canal a reducir los pasos de embarcaciones entre el Atlántico y el Pacífico, al establecer límites al calado de los buques.

Y hay aún un tercer problema: la sobreproducción de coches eléctricos chinos está congestionando muchos puertos europeos.

# EMERGENTE

# Verde

Eva M. Rull. MADRID

l Canal de Suez representa aproximadamente el 15% del comercio mundial. Sin embargo, desde finales de año esta histórica ruta está perdiendo tráfico -hasta un 55% en los tres primeros meses del año-. El descenso se debe a los ataques que los hutíes (milicia militar de Yemen que controla la parte este del país) están llevando a cabo contra barcos portacontenedores que surcan las aguas del golfo de Adén. Lo hacen con apoyo de Irán y en contestación alos ataques de Israel en la franja de Gaza. Tras decenas de ataques contabilizados en la zona entre noviembre y diciembre (algunas cifras hablan de al menos 100), importantes firmas, como NYKo Wallenius Wilhelmsen, han apostado por cambiar de ruta y bordear África por el Cabo de Buena Esperanza parallevar productos desde el Lejano Oriente hasta Europa. El cabo ha aumentado su tráfico un 70% este año.

En consecuencia, los trayectos se han alargado al menos 10 días (son 3.000 millas náuticas más), lo que conlleva mayor consumo de combustible, un aumento de costes y tiempos de entrega de las mercancías más prolongados. En el último mes, además, el consumo en Europa ha aumentado y se ha iniciado el aprovisionamiento de cara a Navidad «Ahoramismotodolo que puede flotar está en el mar», dice Nuria Lacaci, portavoz de la Asociación de Cargadores de España (ACE). Esto supone, contabiliza, hablar de casi 30 millones de contenedores en el agua y más de 3.000 barcos contenedores. Los fletes han subido de precio; según los datos de Puerto de Barcelona, «lastarifas de Asia al Mediterráneo han aumentado, situándose en unos 3.000 por los contenedores de 20 pies», dicen. «Antes de esta crisis costaban unos 1.000 euros. Cuando empezó subió a 2.300 euros, a primeros de año empezó a bajar hasta los 1.750 más o menos y, de repente, a finales de abril y mayo ha vuelto a dispararse por encima de los 3.000», matiza Lacaci. Otra consecuencia poco deseable es el repunte de las emisiones. Según datos del Puerto de Barcelona «podría ser de un 354% en el Mediterráneo».

Nadie sabe la duración de esta nueva crisis (que recuerda a la vivida durante la pandemia cuando aumentó la demanda, pero no había personal en los barcos ni en los puertos, yse produjo la primera gran subida de precios de los fletes de los últimos años), pero la situación del Golfo de Adén y el Mar Rojo se con-

# El bloqueo del Canal de Suez dispara el coste de los fletes y el CO<sub>2</sub>

Yemen tienen en jaque la ruta Asia-Europa de portacontenedores. La cadena logística mundial se enfrenta a un aumento de la piratería, de los «buques fantasma» e, incluso, del fenómeno de El Niño en el Pacífico

# **VOLUMEN DIARIO DE COMERCIO EN TRÁNSITO**

En millones de toneladas métricas, promedio móvil de 7 días

— Cabo de Buena Esperanza — Canal de Suez — Canal de Panamá

8

6

4

2

Denero Abril Julio Octubre Enero Abril 2023

Presencia de barcos



sidera muy volátil dentro del sector. Además, los ataques hutíes están sirviendo de «inspiración a los piratas somalíes», indica el último informe de Allianz, publicado a finales de mayo, sobre los retos del transporte marítimo.

Los piratas de ahora no van con parche en el ojo ni usan cañones; lanzan sus ataques con drones, baratos de fabricar y difíciles de detectar, y GPS. Además, hackean bases de datos para el rastreo de barcos vulnerables. Lapiratería en Somalia está aumentado: «Capturaron un barco, el granelero Ruen, en diciembre de 2023 por primera vez desde 2017 y desde entonces se han registrado varios ataques más», dice el informe que, además recuerda que entre 2005 y 2011, se confiscaron hasta 149 barcos y más de 3.700 tripulantes para pedir rescates por un total de 300 millones de dólares. En 2022 hubo 120 ataques de piratas en todoelmundoysehaconvertidoen uno de los mayores retos del sector, junto al cambio climático, los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas. Mientras, los naufragios han bajado a niveles históricos con solo 22 hundimientos de grandes embarcaciones. «Están aumentando los informes de embarcaciones que experimentan interferencias del GPS, que pueden provocar señales perdidas o inexactas que afectan la navegación».

Curiosamente otra de las amenazas del sector, en este caso, consecuencia de la guerra en Ucrania es un aumento de las flotas fantasma, es decir, embarcaciones muy viejas y contaminantes fuera de radar que han provocado unos 50 incidentes en el mar. Allianz contabiliza entre 600 y 1.400 petroleros implicados.

### Puertos de España

Los problemas en el Canal de Suez estánteniendo consecuencias también en los puertos españoles, que

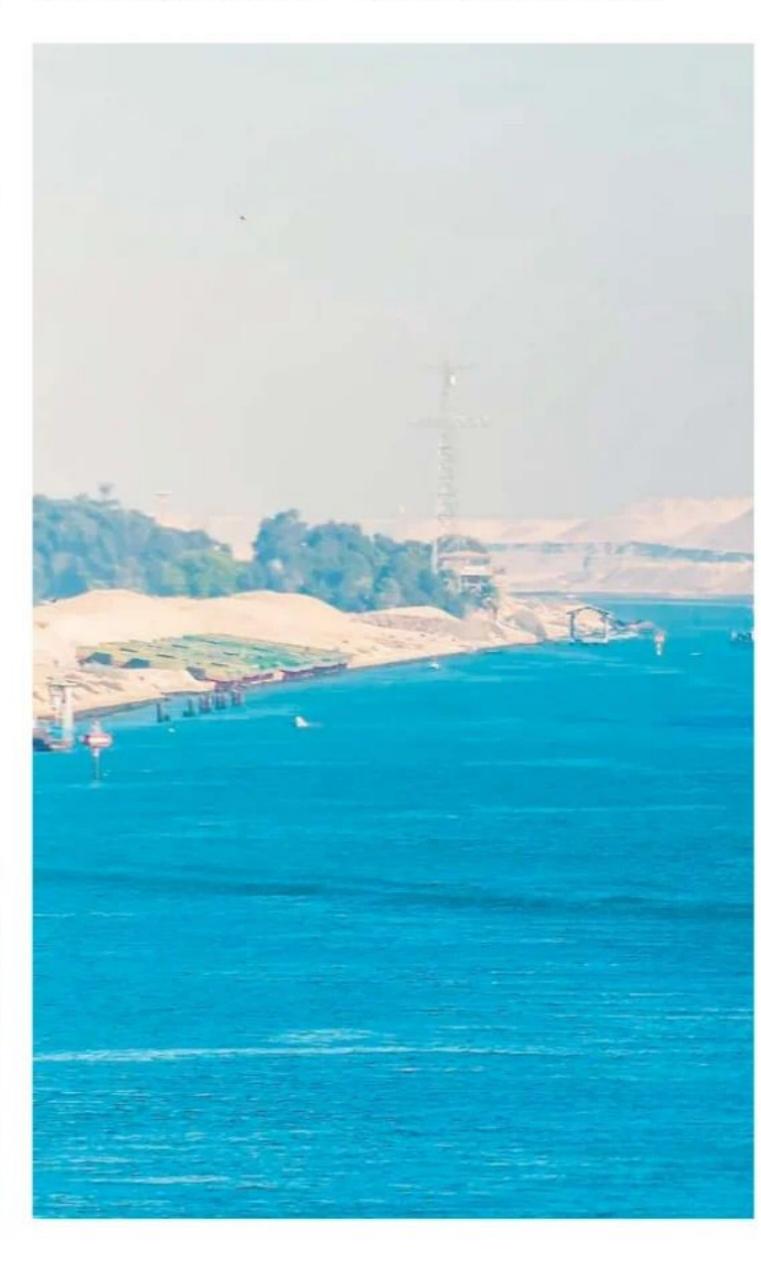



están viendo aumentar su tráfico desde primeros de año en lo que se refiere a transbordos. «Muchas navieras han decidido reducir escalas yya no descargan en los puertos del Mediterráneo oriental como los de Grecia, Italia o Malta, Ahora lo hacen en Barcelona, Valencia o Algeciras y desde aquí transbordan la mercancía a barcos más pequeños, mientras los grandes portacontenedores vuelven a Asia. Así acortan el trayecto», dice Lacaci. Puertos del Estado cifra el crecimiento en tránsito en un 18,6% en el primer cuatrimestre, es decir, 3,2 millones de toneladas más han pasado por estos tres puertos. En Valencia, solo en el primer cuatrimestre de este año ha habido un incremento del 12.46% de contenedores, según sus datos (Valencia Containerised Freight Index). «El puerto de Barcelona es el que más crece en la Península. Concretamenteun 23%. Incluso, algunos que antes hacían escala en otros puertos

más al norte de Europa están haciendo escala aquí. Y en este último caso es un tipo de tráfico que puede que se instale definitivamente», dice Jordi Torrent, jefe de Estrategia del Puerto de Barcelona y secretario general de la asociación de puertos del Mediterráneo. El técnico explica, además, que el puerto ha implanta-

En 2023 los piratas somalíes secuestraron un barco por primera vez desde 2017

Los puertos de España han visto aumentar el tránsito desde la crisis del Mar Rojo do medidas adicionales para no tener problemas de congestión: «En algunos momentos hemos sufrido cierta congestión, pero ahora contamos con más estibadores, se han alargado las horas de trabajo en las terminales en el lado tierra y se insta a los armadores a retirar los contenedores vacíos», comenta.

Curiosamente el tráfico en el puerto de Algeciras también ha crecido, por encima del 3%, a pesar de la entrada en vigor en enero de la normativaeuropeasobreemisiones ETS. «Cuando la situación vuelva a serlaque todos deseamos, yaunque es difícil adelantar cuando, nuestros tráficos de mercancía contenerizada podrán verse afectados porque será más barato escalar en puertos de terceros países para transbordar mercancía debido a esta nueva normativa Europea que obliga a los buques que escalan en puertos de la UE a pagar por sus emisiones. La previsión es que se desvíen las esca-

# Abarrotados de coches chinos

Cuenta Euronews que los puertos de Amberes y Zeebrugge están abarrotados de coches chinos. Los distribuidores usan los puertos como depósito en lugar de los concesionarios. La sobreproducción en China ha impulsado una avalancha de exportaciones a Europa que, además, ha reducido sus compras. En Barcelona «estamos aumentando el espacio porque ha habido un repunte de importaciones en dos años. En 2023 se ha dado el caso de que han llegado vehículos incluso en contenedores», dice Torrent.

las, perderemos actividad y competitividad. Y lo que es más grave perderemos buena parte del control de la cadena de suministro», opina Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras.

El transporte marítimo mundial también se estáviendo afectado por el clima. El Canal de Panamá, que concentra el 6% del comercio, lleva varios meses sufriendo una gran sequía y las autoridades han tenido que reducir el número debuques en tránsito diario entre el Atlántico y el Pacífico, además de su calado. Los tiempos de ruta han aumentado entre 11 y 19 días, parte de las rutas se cubren por tren o en avión.

Las crisis desde la pandemia son habituales en el sector, que está protagonizando un cambio de tendencia: la relocalización. «El primer origen de las importaciones sigue siendo China, pero aumentan las de países cercanos como Marruecos o Turquía», dice Torrent.

DREAMSTIME

Los portacontenedores tienen que recorrer 3.000 millas náuticas adicionales para bordear África por el Cabo de **Buena Esperanza**  EMERGENTE

# **Tendencias**

# Planeta Tierra



Ramón Tamames
Catedrático de Estructura
Económica / Cátedra Jean Monnet

# Hispanidad con Gibraltar

os lectores de la columna
«Planeta Tierra» ya tienen noticia de ello hace
tiempo: el Premio sobre
el tema «La presencia histórica de
España en las Américas», que concedió a quien esto suscribe la Real
Academia de Doctores de España
(RADE), en noviembre pasado.

Formalmente ese reconocimiento se me entregó el día 5 de junio, anteayer, en el Paraninfo de la UCM. En las palabras de aceptación que pronuncié al recibir el premio, por mi labor como autor de tres libros (uno sobre Balboa, otro sobre «Hernán Cortés, gigante de la Historia», y el tercero, «La mitad del mundo que fue de España»), me referí a la historia casi increíble de España en América. De cómo con base en el Tratado de Tordesillas (1494), en sólo 80 años, los españoles fueron ocupando el hemisferio hispano del Tratado en las tres Américas y en el Océano Pacífico, el «Spanish Lake», con Filipinas, Molucas, etc.

Fue la conquista mundial más inmediata y globalmente realizada, para crear una nueva civilización hispano mestiza, de cinco virreinatos: el de La Española (Colón), Nueva España (México), Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. Con unos doce millones de km 2 y 50 millones de habitantes en 1800 -todos españoles de ambos hemisferios, según la Constitución de Cádiz de 1812-, que se emanciparon entre 1824 (batalla de Ayacucho) y la pérdida de la guerra con EE UU (1898).

Con 320 años de ocupación británica de Gibraltar, 18 países que fueron parte de la Monarquía Hispánica, son actualmente otras tantas repúblicas hispanoamericanas, desde la A de Argentina a la V de Venezuela. Y todas ellas, tendrían que decidir si apoyan la idea de Hugh Thomas y yo mismo –de 2013, Año de Balboa–, de convertir otra vez la única colonia que hoy existe en Europa, Gibraltar, en suelo hispano. Tome nota, Sr. Albares, de ese gran objetivo común. Correo electrónico:

castecien@bitmailer.net

# SEMÁFORO



# Mercadona, considerada una de las marcas de sostenibilidad más valiosas de España



Juan Roig

El último informe «España 100» de la consultora internacional Brand Finance destaca la labor de la cadena de supermercados Mercadona, a la que ha posicionado como la tercera marca líder de sostenibilidad en España, por detrás del grupo textil Zara y el banco Santander.

Este informe «España 100» destaca estas empresas por su elevado valor y por ser percibidas «como las más sostenibles y con mayor potencial para reforzar su posición a través de una comunicación efectiva sobre sus acciones de sostenibilidad».

La directiva de la consultora para la península Ibérica y Sudamérica, Pilar Alonso, ha destacado en un comunicado la «creciente importancia de la sostenibilidad como impulsor del valor de marca», considerado «un aspecto clave para el éxito a largo plazo" de las empresas líderes.



Danone y la neutralidad en carbono del sector lácteo



François Lacombe

Se acaba de presentar el 
«Informe BACA, por un sector 
lácteo Bajo en Carbono», el 
primero sobre descarbonización del sector. En el estudio, 
liderado por Danone, se plantean estrategias para abordar 
el reto de minimizar emisiones. 
La producción de alimentos 
supone el 12% de las emisiones 
GEI en España y, aunque las de 
la leche no son de las más altas, 
los expertos creen en su gran 
potencial de reducción.



Iberostar con el cuidado y protección de los océanos



Miquel Fluxá

El grupo hotelero mallorquín Iberostar Hotels & Resorts ha presentado su informe «2023 Year in Review» en el que destaca su reducción de emisiones de alcance 1 y 2 en un 12% y otros logros medioambientales como los conseguidos en materia de economía circular, etc. Además, la cadena sigue atenta al cuidado y protección del océano y ya desde 2023, el 83% del pescado y marisco que sirve es de origen sostenible.



Enagás cuatriplica el suministro de GNL a barcos



Arturo González Aizpiri

La compañía Enagás ha multiplicado por cuatro el volumen de gas natural licuado (GNL) suministrado como combustible a barcos en dos años. En 2023, ha ascendido a los 1.359 GWh, frente a los 300 GWh de 2021. Este crecimiento del uso del GNL ha permitido dejar de emitir más de 74.000 toneladas de CO<sub>2</sub> equivalentes, así como prácticamente la totalidad de las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno (SOx y NOx).

# La figura de la semana



# Yolanda García Viadero

Viticultora

El buscador de vinos «Wine Searcher», acaba de situar a Valduero Lantigua 1991 como el vino de más alto valor de España. Yolanda García Viadero, ingeniera agrónoma y directora técnica de la bodega, es una de las creadoras más reputadas del sector. Describe este vino como» un extraordinario viaje en el tiempo. Es un vino con 33 años de antigüedad que milagrosamente está vivo y resulta un placer para los sentidos».

Entre los 12 vinos más prestigiosos de España, cuatro pertenecen a bodegas de la Ribera del Duero: Valduero, Vega Sicilia y Pingus, que se reparten el podio de los más caros y prestigiosos. Dos de estos 4 son: Valduero 12 años 2001 y Valduero Lantigua 1991; los otros dos son Vega Sicilia 1968 y Dominio de Pingus 1996.

# Gastrobar

# El homenaje gastro a los 25 años de Orfila

Kiara Hurtado, MADRID

El conjunto de paredes, pasillos, bocados y momentos del Hotel Orfila de Madrid, visten sus mejores galas para celebrar su veinticinco aniversario, a través de distintas actividades que han trazado una historia madrileña apasionante.

Entre algunas de sus acciones conmemorativas destaca un recién estrenado menú especial en su acogedor restaurante El Jardín de Orfila, donde se incluyen las recetas más memorables de la casa durante este primer cuarto de siglo. Dejando la melancolía a un lado, el chef estrella Michelín Mario Sandoval pone sobre la mesa, una disruptiva propuesta, romántica e innovadora, con entrantes que incluyen una crema de almendra con foie a la plancha, exquisitos raviolis, o platos principales que elevan el sabor de un salmonete escabechado y las supremas de pichón cocidas a baja temperatura y combinadas con setas de temporada. Si hasta aquí, la propuesta gastronómica ya está en la cima, para el final, el postre es el Coulis de frambuesa con chocolate especiado y espuma de café, junto con las migas de chocolate con helado de yogurt y espuma de leche, cerrarán la carta de una experiencia que solo tiene sentido en el Jardín de Orfila.

Aunque tenemos que aceptar que la elegancia y el impecable decorado de sus interiores, maquillan con sutileza sus años, la realidad es que este espacio cuenta sus años como hotel desde 1999, pero fue construido a finales del siglo XIX, cuando una de las familias burguesas más importantes de la capital hizo de esta casa señorial su residencia. Desde entonces, el recinto albergó diversos encuentros sociales muy exclusivos, donde nació ese espiritu afán natural por «compartir». Para recordar los mejores momentos, el Jardín de Orfila dispone de una bodega única para brindar por estos años de vida hotelera.

51LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024



# El consumo responsable del agua aumenta entre los ciudadanos



El 100% de los ciudadanos cierra el grifo mientras se lava los dientes

Aqualia detecta la preocupación por la sequía y la influencia de esta en el crecimiento de las buenas prácticas

### Globalmente, apuntan a una mejoría en los hábitos relaciona-Clara Navío. MADRID dos con el uso y consumo del agua Retroceder en el tiempo, no; pero en el día a día.

# Autotest para reflexionar

El Sosteniblómetro es la herramienta de Aqualia que, a través de un test de cinco sencillas preguntas, permite a los usuarios medir cómo de sostenibles son sus hábitos cotidianos. El resultado obtenido invita a reflexionar sobre qué prácticas podrían mejorarse y cómo hacerlo, gracias a los consejos sostenibles para implementar en los hábitos diarios que proporciona la herramienta.

# La sequía preocupa

La preocupación de los ciudadanos por la sequía y las medidas implantadas en varios puntos de España para controlar el consumo de agua, han impulsado en estos últimos meses un incremento de los hábitos sostenibles. El V Barómetro de Conductas Sostenibles de Aqualia revela que el 100% de las personas consultadas afirma

cerrar el grifo de la ducha mientras se enjabona (frente al 93,3% de la oleada anterior), así como el grifo del lavabo mientras se cepilla los dientes. El mismo porcentaje pone el lavavajillas solo cuando está lleno, revisa que los grifos de casa estén en buen estado y no pierdan agua y, guarda agua fría en el frigorífico para no hacer correr agua del grifo cuando hace calor.

Otros hábitos extendidos entre la población son sacar los alimentos del congelador con tiempo para evitar descongelar con agua caliente, lo hace el 87% de los encuestados; el 93% afirma que no tira toallitas húmedas al inodoro, -un

El 50% de los ciudadanos afirma pedir agua del grifo en los restaurantes en

gesto importantísimo para que no seformen masas gigantes que atascan las redes de saneamiento-, y el 50% pide agua del grifo en los restaurantes en vez de agua embotellada, frente a un porcentaje del 47,3% obtenido en el barómetro anterior (diciembre de 2023).

# Qué se puede mejorar

Sobre hábitos a mejorar: moderar el uso de agua caliente al fregar platos a mano, cosa que solo hace un 20% de los consultados; recoger el agua de la ducha en algún recipiente hasta que sale caliente y utilizarla después para regar, limpiar o echarla al inodoro, que solo hace un 37,5 %; e instalar reductores de presión en la cisterna para ahorrar agua, que únicamente tiene el 40% de los encuestados.

# Las provincias más sostenibles

En esta oleada, los ciudadanos de Jaén, Asturias, Cuenca y Córdoba han mostrado tener comportamientos más sostenibles. Un dato que se obtiene de la relación entre las puntuaciones de los ciudadanos en el test (sostenipuntos) y el número de participantes de cada provincia.

El I Barómetro de Conductas Sostenibles se lanzó en junio de 2022 y, desde entonces, Aqualia publica de forma periódica los resultados de este estudio para concienciar a los ciudadanos de que sigan adoptando gestos sostenibles en su día a día. El Sosteniblómetro es la herramienta de Aqualia que, a través de un test de cinco sencillas preguntas, permite a los usuarios medir cómo de sostenibles son sus hábitos cotidianos. El resultado obtenido invita a reflexionar sobre qué prácticas podrían mejorarse y cómo hacerlo, gracias a los consejos sostenibles para implementar en los hábitos diarios que proporciona la herramienta.

Aqualia, como primera empresa certificas por Aenor en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destaca que el agua es fundamental para el desarrollo y un motor de cambio para alcanzar una sociedad más justa.



Poner el lavavajillas lleno y revisar que los grifos están en buen estado, dos buenas prácticas muy extendidas

# sí queda margen para evitar que las cosas vayan a mucho peor. El lema

de las Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado esta semana, ha puesto el foco en que esta posibilidad sí está abierta y, con el lema «somos la generación de la restauración», llama a la implicación de todos en la acción de revitalizar las fuentes de agua, restaurar los suelos y hacer

crecer los bosques.

de mayo 2024.

Aqualia se ha sumado a este día subrayando la importancia de concienciar a la ciudadanía en hábitos responsables que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático y ha publicado los datos del V Barómetro de Conductas Sostenibles, elaborado con los datos extraídos de los miles de test realizados por los participantes en la iniciativa Sosteniblómetro, recabados entre el 10 diciembre de 2023, fecha de la anterior consulta, al 10

# **Buenos hábitos**

vez de embotellada









Arriba, la nave más «profunda» del mundo.
Abajo, Héctor Salvador el ingeniero aeronáutico detrás de la aventura empresarial de Triton Submarines

### Laura Cano. MADRID

Cuando el 18 de abril de 2021 descendió al fondo del abismo de la Sirena, a 10.706 metros de profundidad, Héctor Salvador (Lugo, 1983) se convirtió en el primer español en bajar a la fosa de las Marianas. Allí abajo, en el interior del sumergible DSV «Limiting Factor» y acompañado por el copiloto del australiano Tim Macdonald, este ingeniero gallego de 37 años sintió que había descendido al Tártaro de los griegos.

A pesar de la desolación, que le recordó a la superficie que pisaron los astronautas del Apolo, allá abajo encontró criaturas vivas, recogió muestras de extremófilos y atisbó las huellas dejadas por las basuras arrojadas por el ser humano. Charlamos con él por teléfono, con motivo del Día Mundial de los Océanos, cuyo propósito es informar sobre nuestro impacto en el medio marino... y en su fondo. Salvador nos responde desde sus oficinas de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde trabaja como director de operaciones de la empresa Triton Submarines EMEA, que construyó el sumergible.

¿Cómo supo que bajaría hasta el tercer punto más profundo del mundo? «La noche de antes», contesta. «El proyecto del submarino para bajar a la fosa es muy específico, se trata de 12 horas de inversión, solo se puede hacer una al día y son carísimas. El batiscafo solo tiene dos plazas. Nos lo encargó el millonario Victor Vescobo, y lo hizo para ser la primera persona en bajar. La inmersiones profundas estaban reservadas para el dueño. Sin embargo, uno de los módulos se quedo atascado en el fondo. Nos tenemos que plantear si abandonarlo o si montamos un rescate. Se decide bajar», relata.

¿Tuvo miedo? «No, porque el vehículo lo habíamos hecho nosotros. Llevábamos 6 años trabajando en sumergible. Cada componente había sido llevado al límite en ambientes controlados. Lo único era que... no hay ningún vehículo igual en el mundo, así que no hay ningún vehículo que te pueda rescatar. Si te quedas atrapado en una red fantasma, sabes que nadie va a venir a por ti».

Antes de que Salvador viera el fondo del lecho marino, 12 personas habían caminado sobre la superficie de la Luna, pero solo tres habían descendido a la fosa. Desde entonces, tras cada expedición, el «submarino» recoge tres o cuatro nuevas especies desconocidas para el hombre. «Mientras bajas, ves pasar por el cristal seres que

nadie ha visto jamás. Hay bichos enormes, pero también muy pequeños. Había gusanos en el suelo y organismos que viven en una zona con presión extrema... se llama la zona aral, el inframundo, los infiernos», explica.

Una de las especies que se encontraron fue el Eurythenes plasticus, al que dieron ese nombre porque su estómago estaba lleno de plásticos. El ingeniero, que hoy por hoy sigue escrutando las zonas más inaccesibles de los océanos, lamenta la realidad: «Ya estamos contaminando a especies que ni siquiera conocemos. Las estudian en el laboratorio por primera vez en la historia y ya tienen microplásticos», subraya. Y continúa: «Apenas conocemos un 2% del lecho y ya lo hemos contaminado. En el mar no se pueden limpiar los errores del pasado, no van a desaparecer», reivindica.

El océano sustenta el 80% de la vida en el planeta y genera la mitad del oxígeno de la atmósfera

«Apenas conocemos el 2% del lecho marino y ya lo hemos contaminado, pero ojos que no ven...»

Dice que solemos pensar de forma inmediata en las islas flotantes de basura que salen en los telediarios. «Pero eso es solo es la basura menos densa que el agua», describe. Es la punta del iceberg. «Tenemos un problema que se llama "la ceguera de los océanos". Ojos que no ven, corazón que no siente», lamenta.

En cuanto a las posibles soluciones, indica que «el agua cubre el 70% de nuestro planeta y es muy difícil bajar, así que usar nuestros sumergibles para recoger basura sería como usar un palito para recoger arena en el Sáhara. Lo que tenemos que hacer es parar». Se dice optimista. «Creo que la solución es posible y pasa por la educación. Contarlo, contarlo y contarlo. Esa es la responsabilidad que tenemos los que lo hemos visto», advierte. «Ahora tú también lo sabes. Podemos educary cambiar la sociedad, y llegará un momento en que, por lo menos, dejemos de echar basura. La primera emergencia es frenar».

LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024



### Clara Navío. MADRID

«La naturaleza es un organismo vivo. Para quienes nos dedicamos a los procesos creativos no es una imagen fija que tenemos enfrente. Al contrario, es un organismo creativo y un patrimonio que puede alimentarnos en nuestra vida cotidiana». Así describía María Santoyo, directora de PhotoEspaña el sentido de la exposición «Cuadernos de campo. Javier Vallhonrat» que se ha inaugurado esta semana.

La exposición, cuyas fotografías son obra de Javier Vallhonrat, premio Nacional de Fotografía 1995, forma parte del festival PhotoEspaña 2024, está ubicada en los madrileños jardines del Campo del Moro y a partir de septiembre en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, el contexto natural y tecnológico que recoge la obra de Vallhonrat.

El artista es también autor de la pieza audiovisual «De arroyos, bosques y torrentes», que se exhibe simultáneamente en la Galería de las Colecciones Reales.

La muestra forma parte del proyecto «Cuadernos de Campo», una iniciativa conjunta de PhotoEspaña, Patrimonio Nacional y Acciona, un recorrido fotográfico «que mostrará tres visiones artísticas de la riqueza natural de nuestro patrimonio nacional», explicaba Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional en el acto inaugural.

El proyecto constará de tres ediciones, cada una dedicada a un tema que será retratado por artistas de prestigio internacional. Las tres series fotográficas, además de en exposiciones, se plasmarán en sendas publicaciones. La primera se presentará en septiembre próximo, cuando la exposición ya esté en La Granja.

# Una mirada diferente

El recorrido fotográfico sigue el camino de los arroyos de montaña de la Sierra de Guadarrama hasta las canalizaciones que integran el sistema hidráulico original de las fuentes de los jardines del palacio real y que continúa funcionando desde que se diseño y construyó hace 300 años.

Vallhonrat explicaba que «la propia situación del palacio, a los pies de Peñalara, una montaña emblemática para quienes nos gusta la montaña, ya lo vincula con la naturaleza». Y la sorpresa que le causó «dejar atrás los magníficos árboles, de unos jardines de estilo francés y las fuentes, la imagen que supongo compartimos muchas personas, para entrar en terrenos salvajes e

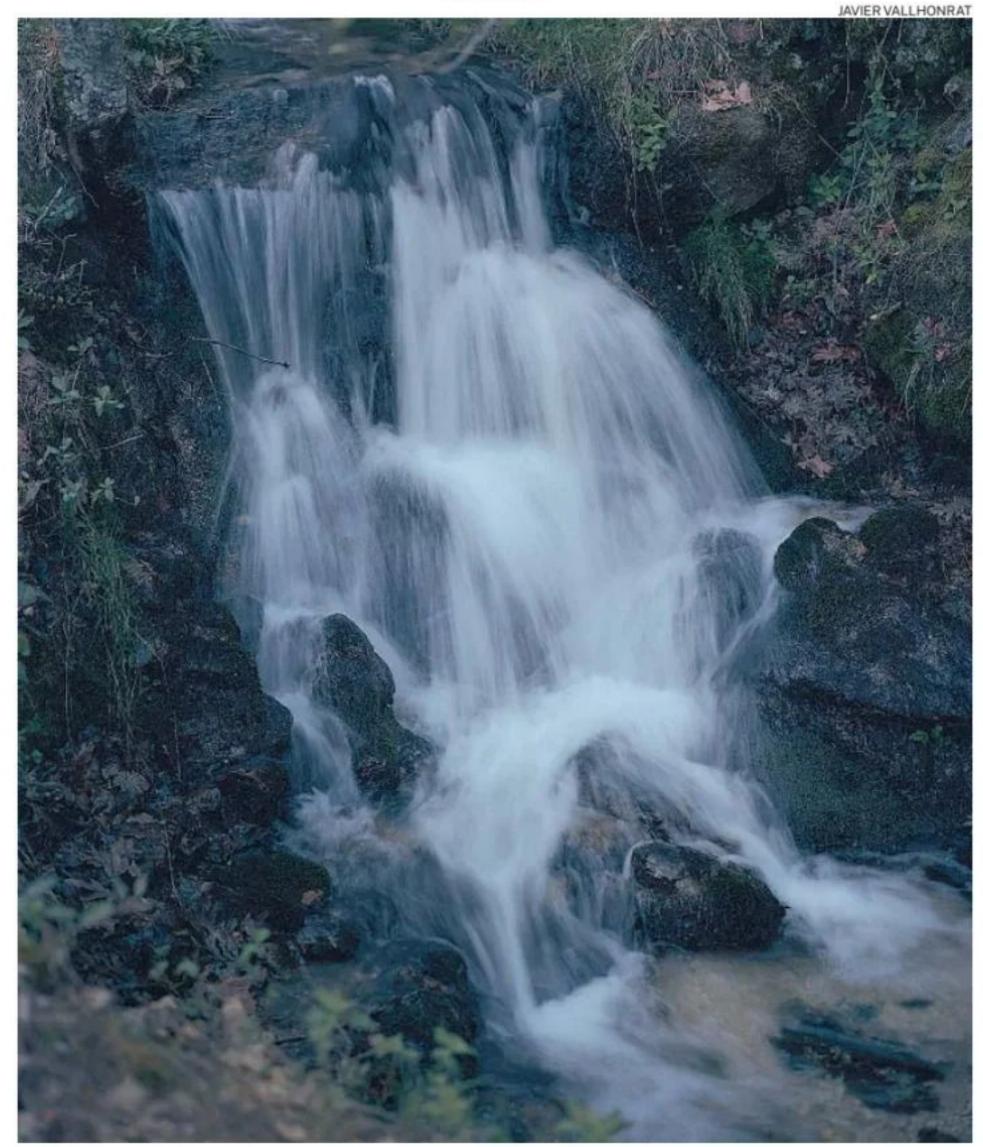

Imagen de uno de los cinco arroyos que aportan agua al lago artificial El Mar

# Fotografías que captan el encuentro entre naturaleza e ingeniería

Campo. Javier
Vallhonrat»,
primera exposición
del viaje fotográfico
por el patrimonio
natural de los
Reales Sitios,
promovido por
PhotoEspaña,
Patrimonio
Nacional y Acciona

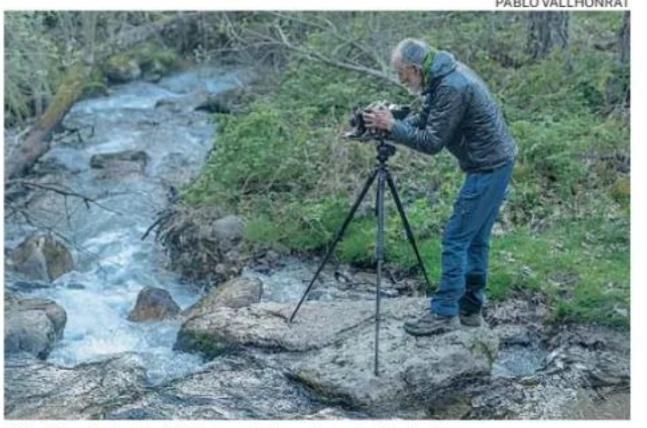

El fotógrafo Javier Vallhonrat durante su trabajo de campo

indómitos». Es por donde transcurren los cinco arroyos que aportan agua al estanque llamado El Mar, situado en la parte alta de los jardines, y desde donde se regula y abastecen las fuentes monumentales. «Son arroyos de montaña, cuyas aguas se mantienen muy puras, muy preservados y respetados. Y muy dulcemente, -y eso es lo que he intentado reflejar-, poco a poco se van canalizando hasta al final alimentar esas magníficas fuentes». Esa relación del hombre, seguía Vallhonrat, con el recurso natural allí se expresa de una manera que me reconcilia mucho con el papel que podemos llegar a tener, y que tenemos la responsabilidad de tener, en nuestra relación con lo que llamamos naturaleza, como si nosotros no fuéramos también naturaleza».

Al abordar un proyecto que trata de dar a valer el patrimonio natural que custodia Patrimonio Nacional, María Santoyo reconocía que «lo primero que pensamos es más bien en obras de arte y maravillosas colecciones, no en patrimonio natural. Pero, es también un patrimonio común, de todos y a todos nos interpela su preservación». Por eso, pensó en Javier Vallhonrat, «para mí el artista de referencia en el ámbito internacional en cuanto a su relación con la naturaleza desde la creación visual».

# Un triángulo redondo

Santoyo definió la alianza entre PhotoEspaña, Patrimonio Nacional y Acciona, como «un triángulo cerrado como el mejor círculo. Los tres estamos unidos por un proyecto que, desde la perspectiva del arte, nos incita a poner en valor nuestro medio ambiente y sus bienes más preciados. En este caso y particularmente el agua».

Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, ponía de relieve que, «justamente, «Los ingenios del agua», muestra el valor de la ingeniería, de la inteligencia y el ingenio humano en la gestión de los recursos naturales. Y recordó que Javier Vallhonrat buscaba el punto en el que se unían naturaleza e inteligencia humana. Esa intersección a nosotros nos hace reflexionar sobre el nuestro papel como empresa, que solo es posible a través de la protección del medio ambiente y del entorno natural». De ahí su afirmación de que «las tres entidades compartimos la convicción de la estrecha vinculación entre el arte y el medio ambiente y de que poner en valor el patrimonio cultural y natural es la mejor forma de preservarlo».

# Tribuna

# Eva Saldaña, Asunción Ruiz y Juan Carlos del Olmo

peo que se celebrarán en junio de 2024 representan una oportunidad decisiva para posicionar a Europa como líder en la transición ecológica y económica global. En un contexto donde las crisis ambientales y económicas están entrelazadas, es fundamental entender que la transición hacia una economía justa y verde no solo es necesaria para preservar nuestro planeta, sino que también es la clave para asegurar la prosperidad y el bienestar de nuestra ciudadanía y nuestro tejido productivo haciéndonos cada vez más resilientes.

# El mito de la economía vs. la agenda verde

Existe un mito persistente que sostiene que las políticas ambientales frenan la economía. Sin embargo, los datos muestran lo contrario. La acción climática y las inversiones en energías renovables y eficiencia energética no solo contribuyen a la sostenibilidad ambiental, sino que también generan significativos beneficios económicos y sociales. Por otra parte, los principales riesgos globales para la economía son justamente los derivados de no abordar las crisis ambientales.

# Beneficios sociales y económicos de abordar las crisis ambientales

Solo aquellas regiones y países que lideren la transición ecológica estarán en posición de encabezar los rankings de prosperidad en las próximas décadas. La innovación tecnológica y las nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la economía verde son inmensas. Empresas y naciones que se posicionen a la vanguardia de esta transformación no solo garantizarán un medio ambiente saludable, sino que también asegurarán su competitividad y liderazgo en la economía global.

Un informe reciente del Proyecto europeo LIFE Clima 1.5 destaca que los cobeneficios económicos de seguir una senda compatible con el objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París superan ampliamente los costes ini-

ciales de inversión. Por cada euro invertido en acciones climáticas, se espera un retorno de entre 1,4 y 4 euros en beneficios económicos. Esto incluye ahorros en

el sistema energético, mejoras en la salud pública y la creación de empleos verdes, entre otros. Mejoras en la salud pública derivadas de la reducción de la contaminación del aire pueden ahorrar a la economía europea hasta 1 billón de euros para 2030. La contaminación del aire es responsable de alrededor de 400.000 muertes prematuras al año en la UE, y mejorar la calidad del aire no solo salvará vidas, sino que también reducirá los costes asociados a la atención sanitaria. La Agencia Internacional de Ener-

# EMERGENTE

# Las elecciones europeas: oportunidad para la prosperidad a través de la transición ecológica

Un informe reciente destaca que los cobeneficios de seguir una senda compatible con el Acuerdo de París superan ampliamente los costes iniciales de inversión



Según el informe «BioEmpleo» invertir en renovables y eficiencia energética pueden crear 1,2 millones de empleos en la UE para 2030

gía estima que los consumidores de electricidad de la UE ahorrarán alrededor de 100.000 millones de euros entre 2021 y 2023 gracias a la generación adicional de energía solar y eólica.

Por otro lado, el no actuar está teniendo efectos devastadores para las personas y la economía. Según un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, los eventos climáticos y meteorológicos extremos causaron pérdidas económicas de más de 560

mil millones de euros en los países de la UE entre 1980 y 2021. Según la Comisión Europea, las pérdidas económicas anuales debido al cambio climático podrían

alcanzar los 175 mil millones de euros para 2070 si no se toman medidas adecuadas.

La contaminación del

aire es responsable de

400.000 muertes al año

Uno de los aspectos más relevantes de la transición ecológica es que, además de hacernos más resilientes a los impactos del cambio climático, tiene un impacto positivo en la creación de empleo. Las políticas verdes tienen un potencial significativo para generar nuevos puestos de trabajo en diversos sectores. Según el informe «BioEmpleo» editado por nuestras organizaciones, las inversiones en energías renovables y efi-

ciencia energética pueden crear hasta 1,2 millones de empleos en la Unión Europea para 2030. Además, se estima que la implementación del Pacto Verde Europeo podría resultar en un crecimiento del PIB del 0,5% anual.

La restauración de ecosistemas no solo es crucial para la biodiversidad, sino que también tiene un alto retorno de inversión. Según estudios de la Comisión Europea, cada euro invertido en restauración natural puede generar entre 8 y 38 euros en beneficios económicos, incluyendo la mejora de la calidad del aire y el agua, la regulación del clima y la reducción de riesgos naturales como inundaciones y sequías.

# Riesgos globales para la economía

El informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial subraya que en un contexto de diez años, los riesgos relacionados con el clima contribuyen con cinco de las diez principales amenazas. El riesgo que plantean los fenómenos meteorológicos extremos encabeza la lista, ya que las naciones siguen sin estar preparadas para el «desencadenamiento de cambios a largo plazo, potencialmente irreversibles y autoperpetuantes en determinados sistemas planetarios» que podrían produ-

cirse con, o antes de, 1,5°C de calentamiento global, que actualmente se prevé que se alcance a principios de la década de 2030. Los otros riesgos globales son el cambio crítico de los sistemas terrestres, la pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, la escasez de recursos naturales y la contaminación. Por lo tanto, el no abordarlos cuanto antes sería no solo una irresponsabilidad social sino también una irresponsabilidad económica.

# Un llamamiento a la acción

En estas elecciones europeas, cada voto cuenta para definir el futuro económico y ambiental de Europa. Debemos elegir a representantes que comprendan la importancia de una transición ecológica bien gestionada y que estén comprometidos con políticas que promuevan una economía sostenible y el bienestar social. Al votar, estamos decidiendo el futuro que queremos. Un futuro en el que la economía verde impulse la innovación, cree empleos y mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Eva Saldaña, Asunción Ruiz y Juan Carlos del Olmo (Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) LA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024

# Personas Territorio Planeta





# Tecno

# Tecnología contra la desinformación

Las redes sociales o la inteligencia artificial pueden usarse para influir en las elecciones como las del domingo en la UE Arantxa Herranz, FLORENCIA

asado mañana debemos elegir a los representantes del Parlamento Europeo. Los
ingleses también están inmersos en campaña electoral
para elegir a su próximo gobierno.
A finales de año, Estados Unidos
elegirá entre demócratas y republicanos. Tres escenarios electorales
que han sido especialmente vigila-

dos con lupa por muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, cada vez más preocupadas por el auge de las noticias y contenidos falsos (especialmente generados por la IA) y las injerencias de países extranjeros (como Rusia, pero también Irán y China), quienes utilizan la tecnología a su alcance para intentar desestabilizar las democracias y contribuir a la polarización.

No en vano, la desinformación (especialmente la generada por inteligencia artificial) es, según la OCDE, el segundo mayor riesgo a los que se enfrenta la población mundial en este 2024, en el que miles de millones de personas en todo el mundo están llamadas alas urnas, solo por detrás de los eventos meteorológicos extremos. La pregunta que se hacen los expertos es cómo luchar contra la desinformación.

### Tácticas de la Guerra Fría

En el marco de la conferencia «State of the Union» que se celebró en la European University Institute (EUI) de Florencia (Italia), Jakub Kalenský, subdirector del Centro Europeo de Excelencia para Contrarrestar Amenazas Híbridas.



100 Claves

# Del uso de la tecnología

a la hora de buscar la influencia en los resultados de las elecciones en el extranjero y cómo se trabaja para evitar esta injerencia 60%

de las injerencias informativas en el mundo proceden de Rusia, según Princeton UE

es la región con mayor ratio de influencia de la injerencias del gobierno ruso  $\mathbf{x4}$ 

la información generada por Rusia es cuatro veces más que la del resto del mundo **70%** 

de la población de países como Hungría leen medios controlados por Rusia





explicaba que Rusia es el principal disruptor del espacio informativo en Europa y que históricamente siempre ha intentado impulsar movimientos que supongan una amenaza para la identidad del resto de países.

En su opinión, aunque ahora pueda valerse de tecnologías como Internet o las redes sociales, las tácticas que utiliza siguen invariables desde la Guerra Fría y con los mismos objetivos: apoyar a aquellos que están en contra de Bruselas, Washington, la UE y la OTAN. Por eso, Rusia siempre ha apoyado cualquier movimiento separatista en el mundo, incluyendo los movimientos en Escocia, Cataluña o el norte de Italia. «Cuando tienes el objetivo estratégico de debilitar al adversario en todos los niveles, apoyarás los movimientos que hacen

que los adversarios sean más débiles», refrendaba.

Este experto destacaba que el Kremlin logra un gran impacto a través de varios medios, no solo la desinformación. Para ello, se vale del control de algunos medios de comunicación, tiene sitios web proxy en toda Europa y opera en las redes sociales. Además, cultiva agentes locales que ayudan a difundir las campañas de desinformación.

¿Cómo luchar contra esto? Anivel estratégico, «es necesario imponer sanciones a Rusia por su comportamiento. A nivel táctico, se necesita trabajar en el terreno, lo que implica la cooperación de los gobiernos locales, los medios de comunicación y la sociedad», explicaba.

En respuesta a una pregunta sobre la legislación de la UE, Kalenský afirmó que la presión de la UE sobre las empresas de redes sociales para poner freno a estas fake news es precisamente lo que debería estar sucediendo. Sin embargo, también señaló que la desinformación no essolo un problema de las redes sociales y que se deben tomar otras contramedidas. Unas medidas adicionales que, en su opinión, son más necesarias en países del sur de Europa, como España, Italia o Grecia, ya que tenemos menos experiencia en la lucha contra la desinformación. En este punto, añadía que se debe producir un proceso iterativo de aprendizaje de las elecciones y ponía cómo ejemplo a Taiwán, donde la manipulación intentada «no funcionó debido a la resiliencia de la gente».

En este sentido, Ginny Badanes, directora general del movimiento Democracy Forward de Microsoft, explicaba que su división trabaja estrechamente con colegas locales de la compañía en todo el mundo para proporcionarles materiales y permitirles realizar capacitaciones y proporcionar recursos e información. Aunqueno se atrevió a calcular cuánta inversión destina la compañía a estos menesteres, sí que aseguraba tajante que «estamos trabajando en salvaguardar las instituciones democráticas» y «promoviendo una información íntegra».

# Legislar

Kalenský también mencionó que las empresas tecnológicas como Microsoft pueden desempeñar un papel en la lucha contra la desinformación. Estas empresas pueden trabajar junto con las autoridades para proteger el espacio informativo.

En este sentido, Ginny Badanes aseguraba que su compañía trabaja en varios frentes para, por ejemplo, promover la integridad de la información e, incluso, para proteger a los periodistas, especialmente en el ciberespacio. Su división también es la encargada de preguntarse «constantemente» cómo la IA va a impactar en el trabajo y cuáles son los riesgos y oportunidades, llegando a poner en valor los acuerdos firmados «conotras grandes empre-

España, con menos experiencia evitando injerencias, es más vulnerable a la influencia rusa

La voz generada por ordenador es más efectiva que el vídeo a la hora de influir en la población

sastecnológicas para abordar el uso engañoso de la IA en las elecciones». En este sentido, fuentes de Microsoft coinciden en señalar que las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad particular para abordar problemas como la desinformación en sus plataformas, ya que son sus productos y servicios los que proporcionan un medio para ello.

Sin embargo, varios expertos reunidos en este foro también expresaban sus dudas por el choque de intereses de diferentes derechos que se produce cuando se intenta legislar. Así, tanto el Parlamento como la Comisión de la UE quieren equilibrar el mercado y los derechos fundamentales, «lo cual es extremadamente difícil», en valoraciones del profesor de leyes de la competencia de la EUI, Nicolas Petit. Microsoft, mientras, defendía que tener tecnología de IA en su nube es su manera de facilitar que sea ampliamente utilizada, haciéndola accesible para todos. Responsables de esta corporación insistían en que no se pueden poner puertas al campoyque la autorregulación es complida en esta materia

Sin embargo, Nicolas Petit también lanzaba una lanza en favor de la regulación de la IA en Europa. Aunque manifestaba sus dudas acerca de la implementación, sí valoraba positivamente que hubiese un único marco y no 27 normativas diferentes.

Clint Watts, director general del Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft, aseguraba que su equipo ha encontrado muchos casos específicos sobre cómo usar IA para operaciones de influencia. Aunque asegura que de momento el uso es limitado, también lo tildó de creciente, especialmente en la IAgenerativa en operaciones de influencia. Aunque el impacto hasta ahora no es significativo, sí que se observa que el audio generado por IA ha mostrado ser más efectivo que el video, pero advierte: «durante tiempos críticos o grandes eventos, las audiencias son más vulnerables a manipulaciones».

20

de las mayores tecnológicas han firmado un acuerdo de seguridad 120

hasta 120 modelos basados en algoritmos se han entrenado en los últimos 6 meses 1600

modelos fundacionales de inteligencia tiene la firma Microsoft en Azure **540** 

millones en dos años es lo que ha invertido OpenAI en desarrollar su IA video

un opositor político pakistaní ha usado la IA para comunicarse por vídeo desde la cárcel sello

para identificar contenidos creados por ordenador, sean con buen propósito o no



Firmas tech y diversos organismos vigilan los intentos de injerencia extranjeros en procesos electorales

# La zona

# Los Juegos Olímpicos, bajo especial vigilancia

Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft, asegura que la celebración de los Juegos Olímpicos de París es uno de los eventos que más preocupa y vigila el equipo que dirige.

Este experto asegura que, desde hace meses, se tiene constancia de una campaña emprendida por un grupodelictivo, llamado «Storm 1679», que intenta desacreditar al Comité Olímpico Internacional y crear una

percepción de riesgo asociado con asistir a los juegos. Este grupo está afiliado a Rusia según sus observaciones. Además, este experto asegura que se produjo un aumento en las operaciones de influencia durante la invasión rusa de Ucrania por lo que los expertos anticipan escenarios similares coincidiendo con la celebración de eventos futuros importantes, bien sean elecciones o grandes encuentros deportivos como los JJOO.



# **Hoteles sostenibles**



Kiara Hurtado. MADRID

Así como hay cazadores de atardeceres, también los hay de amaneceres, pues sin duda el color rojizo que se arrulla entre los azules de la noche son una adicción para la vista humana. En España, Ibiza es uno de los puntos más famosos por sus panorámicas vistas, siendo Cala Nova, una de las playas que alberga a los mejores amaneceres de toda la isla desde la localidad de Santa Eulalia del Río, en la costa este. Ubicado estratégicamente en un enclave rodeado de árboles y plantas, Bless Hotel Ibiza se integra con fineza entre la intimidad de la naturaleza y la cultura ibicenca.

# La convivencia con los árboles

Algunas de las propuestas sostenibles más atractivas de Bless, la firma más exclusiva del grupo hotelero Palladium, se encuentra en la forma de rendirle culto a las plantas y la motivación por «sembrar». Sin importar en qué parte del hotel nos encontremos, las plantas nos elevarán la energía, satisfaciendo especialmente a dos de nuestros sentidos, primero, al olor y después, a la vista.

Cada pasillo desprende un olor particular como resultado de un gran trabajo de aromaterapia, mientras que la vista se lleva el

# El hotel ibicenco con gastronomía sostenible que convive entre árboles

Pless Hotel Ibiza, ubicado en la localidad de Santa Eulalia del Río, inicia su temporada de verano con una oferta que rinde culto al bienestar y al arte de compartir escenario con la naturaleza

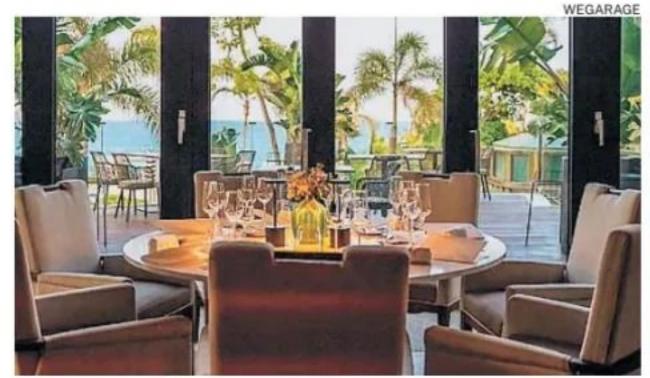

Restaurante Etxeko by Martín Berasategui

premio mayor, gracias a la propuesta arquitectónica que enfrenta las vistas mediterráneas de Cala Nova con el estilo interior inspirado en la radiante Coco Chanel. Bless Hotel Ibiza trabaja bajo el concepto de la tranquilidad y sobre todo el «placer», por lo que satisfacer el bienestar intrínseco del cliente, es una de sus prioridades. Cuenta con servicios de spa y un gimnasio, ambos con acceso al exterior y totalmente integrados entre los tallos de los mini-árboles que rodean el hotel. El viajero tendrá la oportunidad de quitarse el estrés en sus sesiones terapéuticas de cuidado personal o en sus clases de yoga semanales.

# El legado de Berasategui

Otra de las propuestas ecoamigables que defiende Bless Hotel Ibiza está ligada a la gastronomía y sustécnicas de cocina. En total son tres espacios para engreír al paladar: En el «Llum Pool Club», donde los platos sorprenden gratamente con su estilo casual y la piscina infinita que abraza su espacio principal. En el *rooftop*, el «Epic Infinity Lounge» propone

Vista desde el interior de Bless Hotel Ibiza en la playa Cala Nova, Ibiza

un ambiente más chill out con tapas ideales para acompañarlos con unos deliciosos cocktails. Ya que la vista desde este punto derrocha divinidad, los clientes siempre podrán disfrutar de sus vistas y la brisa ibicenca en sus camas balinesas.

Por último, pero no en importancia, Etxeko Ibiza rompe todos los esquemas y lidera la oferta gastronómica sostenible gracias a Martín Berasategui, el reconocido chef con una Estrella Michelin y un Sol Repsol, quien este año además da un paso importante en su carrera al dejar la dirección del restaurante a su pupilo, Esteban Patricio. Aunque siempre bajo la supervisión a detalle del gran maestro, en esta renovada etapa, Etxeko Ibiza junto a Patricio, se han trazado la meta de llevar los sabores de la firma a la excelencia internacional, siguiendo las demandas de un mercado moderno que exige trabajar en «diferentes idiomas y con nuevas tecnologías». En esta nueva temporada 2024, Patricio en Etxeko conservará las leyes universales con las que Berasategui ha trabajado hasta ahora, que son: el respeto por el producto, las técnicas y a las personas. Y es que para Martín, la isla es el santuario que ha inspirado la creación de sus platos. A su juicio, Ibiza es una tierra tan maravillosa que «no hay nada mejor que cerrar los ojos, abrirlos y darse cuenta de que no se puede estar en un mejor sitio».

Los árboles de los que hemos hablado al principio, también toman cuerpo en el ambiente de Etxeko, y así presentar sus dos menús degustación: Menú Origen (10 pases) y el Gran Menú (12 pases). Los chefs le hacen un homenaje a las raíces del Mediterráneo, con ingredientes locales y productos kilómetro cero, que solo tienen sentido al contacto con el paladar. Además de una propuesta culinaria subliminal, quizá uno de los gestos medioambientales que más conmueven es la carta plantable que reciben los comensales, estos, después de informar de qué se trata el menú degustación, se convierten en una planta al contacto con la tierra. Etxeko Ibiza, a través de su carta, regala algunos condimentos para que cada turista o visitante se lleve una pizca viva de Ibiza a casa, ya que, los amaneceres no son transportables y para encontrarlos necesariamente hay que visitar la paradisiaca isla.



# **Destinos**

### Esther G. Valero. MADRID

A un paso del bullicioso centro de la capital, la Sierra Norte de Madrid se abre paso a sus visitantes y les ofrece la posibilidad de disfrutar de un enclave único, con la naturaleza como telón de fondo. Esta región, con sus hermosos paisajes de montaña, sus pintorescos pueblos y surica herencia cultural, acoge a los exploradores y les permite vivir una experiencia inolvidable en un entorno mágico. Se trata, junto a las otras tres comarcas turísticas de la zona (la Sierra Oeste, la Sierra de Guadarrama y la Comarca de las Vegas y la Alcarria), de un viaje único por un Madrid que no te esperas.

### Paraíso natural

Los espacios naturales protegidos que se reparten en gran parte de su extensión son un tesoro por explorar, un emplazamiento de un valor incalculable para los amantes del senderismo, el ciclismo y las actividades al aire libre. La Comarca alberga lugares tan encantadores como la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, un territorio montañoso entre los macizos de Ayllón y Somosierra que está considerado uno de los lugares más bellos y desconocidos de la Comunidad de Madrid; las Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Guadarrama y Lozoya; el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una larga tradición científica, conservacionista y deportiva desde finales del siglo XIX; y Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de biodiversidad, con varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Mención especial merece el Hayedo de Montejo, uno de los bosques más singulares de la región, declarado Patrimonio Natural por la Unesco. A lo largo de sus 250 hectáreas de extensión es posible disfrutar de una flora y fauna espectaculares, aunque las visitas a este enclave están restringidas.

La belleza natural de la Sierra Norte no solo está presente en los paisajes de la zona, sino también en sus pueblos, que conservan las costumbres y tradiciones del pasado. Las cuatro de las 11 «Villas de Madrid» que se encuentran dentro de esta comarca (Patones, Torrelaguna, Buitrago del Lozoya y Rascafría), destacan por su gran patrimonio histórico y cultural.

Dividido en dos núcleos urbanos, Patones es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de pizarra negra en la Comunidad de Madrid. Gracias a su valor etno-

# Sierra Norte de Madrid, una escapada a la naturaleza en estado puro

Hermosos paisajes de montaña, pintorescos pueblos y una rica herencia cultural invitan al visitante a embarcarse en una expedición mágica al aire libre

gráfico y ambiental, Patones de Arriba fue declarado Bien de Interés Cultural en la Categoría de Conjunto Histórico en 1999. Entre sus atractivos, destacan la Iglesia de San José (del siglo XVII), las eras, el lavadero y la Fuente Nueva (principios del siglo XX). En el yacimiento El Cerro de la Oliva se pueden observar restos arqueológicos que muestran que este municipio ya estaba habitado desde los albores de nuestra historia.

Aligual que Patones, Torrelaguna tiene sus orígenes en la prehistoria y alcanzó su apogeo a finales del siglo XV. Su incalculable patrimonio, que hizo que fuera declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1973, comprende la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena; la Atalaya de Arrebatacapas; los restos de la muralla y Arco de

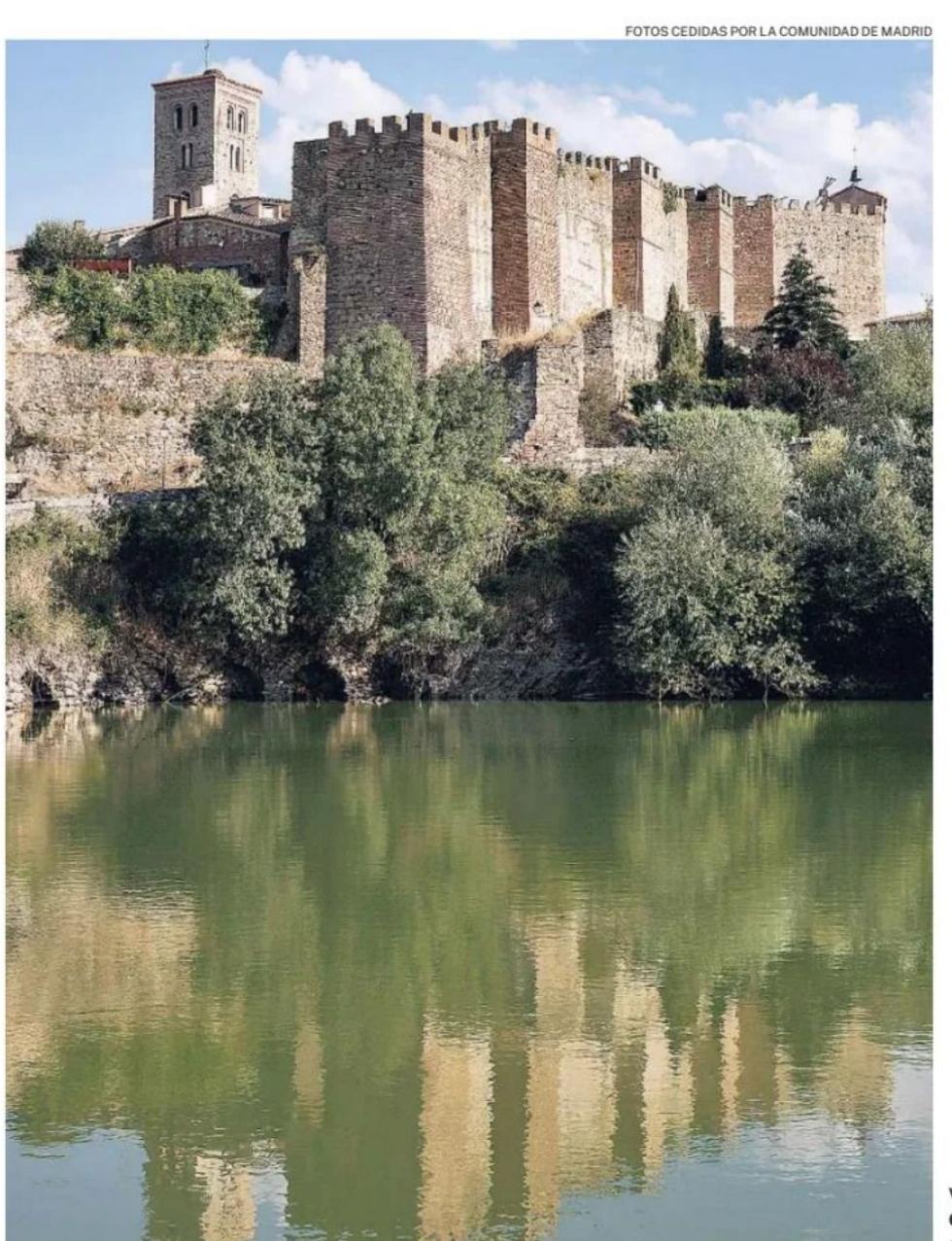

Burgos; el Convento de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas Descalzas (siglo XVI) y el Monasterio Franciscano (también del siglo XVI).

Ubicado en la zona media del Valle del Lozoya se encuentra Buitrago del Lozoya, Villa que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural en 1993, debido a su importante recinto amurallado de origen árabe. Entre sus atractivos hay que señalar, además de su antiguo recinto amurallado, el mejor conservado de la Comunidad de Madrid, el Castillo de los Mendoza, el Puente del Arrabal o puente Viejo, la Torre del Reloj o la Iglesia de Santa María del Castillo. Sin olvidar el Museo Picasso, que alberga la colección de Eugenio Arias, barbero y amigo del genial artista.

La última villa, Rascafría, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cuenta con un ejemplo de arquitectura gótica muy destacado: el Real Monasterio de Santa María de El Paular, que cobija infinidad de tesoros artísticos que bien merece la pena contemplar. Y no es su único atractivo. El visitante no puede perder la oportunidad de cruzar el Puente del Perdón y adentrarse en su imponente Bosque Finlandés, un lugar idóneo para pasear escuchando los sonidos de la naturaleza y respirando la paz de un aire puro apartado de la civilización.

La gran riqueza gastronómica de la Sierra Norte de Madrid es otro de sus fuertes. Conviene hacer una parada en alguno de sus restaurantes, donde se preparan recetas serranas con productos locales, destacando las carnes asadasalhorno deleña, las legumbres, la pesca de río, las setas, las hortalizas de los huertos o la miel.

Tal es la oferta turística de estas cuatro villas que el viajero deberá plantearse prolongar su visita varios días y buscar un alojamiento si quiere descubrir la zona en todo su esplendor. La mayoría de los pueblos cuentan con una amplia oferta de establecimientos con encanto para hacer noche y poder retomar las actividades al día siguiente. Tras un buen descanso, el excursionista estará listo para retomar su aventura. La oferta es interminable: senderismo, ciclismo, rutas a caballo, multiaventura, escalada... El objetivo no es otro que sacar el máximo partido al destino más natural y protegido de la Comunidad de Madrid.

Vista panorámica del Castillo de Mendoza, en Buitrago del Lozoya



Vista panorámica del «skyline» de la ciudad carioca

# Los mil y un encantos de Río de Janeiro, la «ciudad maravillosa»

El próximo 20 de junio Brasil entra en su estación invernal, una época mágica y perfecta para conocerla



ierra de samba, de hermosos paisajes, de rica cultura gastronómica y hogar de una de las siete maravillas del mundo, la llaman «Cidade Maravilhosa». Visitar esta seductora ciudad brasileña es algo obligado al menos una vez en la vida para todo viajero que se precie.

Dicho esto, yteniendo en cuenta que el próximo día 20 Brasil entra en su estación invernal, aunque pueda parecer algo extraño, esta es una época mágica y uno de los mejores momentos para conocerla. Sin duda, Río de Janeiro es una opción perfecta si se está pensando dónde ir en las vacaciones de julio o agosto, y es que en esos meses apenas llueve en la urbe carioca y las temperaturas mínimas rondan

los 20 grados, ¡es como una agradable primavera europea!

Pero el clima es solo uno de los motivos que tientan una visita a Río de Janeiro durante esta temporada, también suponen una tentación los precios más económicos y las menos multitudes al ser su temporada baja. Además de una interesante programación cultural, como el Festival Prio Blues & Jazz 2024, que está celebrándose esta misma semana, y el Festival de Invierno en julio. Estos son tan solo dos ejemplos de su vibrante agenda musical yartística, la cual complementa los grandes atractivos atemporales que posee.

Por ejemplo, el mundialmente conocido Cristo Redentor es el imprescindible que todo turista quiere conocer, y es que su imponente imagen es el indiscutible símbolo de Río de Janeiro. Imposible no subir hasta la cima del Cerro del

# Pistas de Iberia

- Hasta seis frecuencias semanales en los meses de junio, julio, agosto y septiembre para volar a Río de Janeiro.
- Puede gestionar su vuelo + hotel en la web de Iberia.
- Acumule Avios que podrá canjear por vuelos, hoteles, alquiler de vehículos...





La famosa escalera de Selarón del barrio de Santa Teresa

Corcovado para verlo de cerca. La experiencia eriza la piel. De igual manera, las vistas a la ciudad y la bahía de Guanabara desde este lugar dejan sin palabras. Hasta aquí puede subirse de diferentes formas, aunque la más popular es el tren del Corcovado, que regala una preciosa panorámica. También puede hacerlo en los vans oficiales o caminando, eso sí, ¡el recorrido dura mínimo una hora y no es una caminata fácil!

Como el Cristo Redentor, aunque quizá menos conocido, otro símbolo de Río es Pan de Azúcar, un morro que se eleva casi 400 metros sobre la bahía de Guanabara. Se puede acceder a él desde el teleférico, muy recomendable por contar con unas vistas sencillamente impresionantes. Al teleférico se puede llegar cómodamente desde un metro de la estación Botafogo. La mejor hora para subir a

este cerro es el atardecer, cuando el cielo se viste de unos maravillosos tonos cálidos que, con el Cristo al fondo y las playas cariocas a los pies, conforman una postal que queda grabada para siempre en la memoria.

Si se habla de imperdibles, y refiriéndose a los barrios cariocas, hay uno que sobresale por encima de todos: el barrio de Santa Teresa. Tradicional, pintoresco y sobre todo artístico. El arte cobra vida en cada uno de sus rincones. Su emblema distintivo es la famosa Escalera de Selarón o Escadaria de Santa Tereza, que conecta con el bohemio barrio de Lapa. Sus 215 escalones son testigo del profuso amor de su creador, el chileno Jorge Selarón, a Río de Janeiro y sus gentes. Predominan los colores azul, amarillo y verde, pero también el rojo, como tributo a la bandera de Chile. En este barrio tamLA RAZÓN • Viernes. 7 de junio de 2024



# Gastronomía

# La Veranda: cocina de alto nivel en un entorno palaciego

El chef Santiago Altuna transforma platos clásicos en auténticas experiencias contemporáneas

Sandra R. Poveda. MARBELLA

En el corazón del lujoso Hotel Anantara Villa Padierna de Marbella se erige La Veranda, un refugio gastronómico que ofrece una experiencia culinaria que va más allá de la simple degustación de alimentos, sumergiendo a sus comensales en un entorno que evoca la majestuosidad de un palacio. Con una combinación de alta gastronomía, decoración exquisita y un servicio inmaculado, este restaurante se ha convertido en un referente para quienes buscan una cena inolvidable.

Bajo la dirección del chef Santiago Altuna, La Veranda presenta un menú que infunde modernidad a recetas legendarias. Altuna, conocido por su habilidad para transformar platos clásicos en experiencias contemporáneas, ofrece una selección de delicias culinarias que son preparadas en la mesa o flambeadas ante los ojos de los comensales, añadiendo un toque de espectáculo a la cena. Esta interacción en vivo no solo realza el sabor de los platos, sino que también enriquece la experiencia gastronómica con una dosis de historia y técnica culinaria.

Uno de los aspectos más destacados de La Veranda es su terraza icónica, un espacio exterior que se abre con la llegada del buen tiempo. Rodeada por jardines adornados con esculturas y fuentes inspiradas en el mundo greco-romano, la terraza ofrece un ambiente de paz y elegancia. El sonido suave del agua de la fuente central y el frescor de la vegetación circundante crean una atmósfera romántica, ideal para una cena al aire libre.

El restaurante no solo se distingue por su entorno, sino también por su enfoque en el servicio al cliente, que recuerda al de los años 80 y 90. Los platos se finalizan en la mesa, proporcionando una experiencia interactiva y personalizada. Entre las especialidades que se preparan a la vista de los comensales se encuentran el steak tartar y los crepes, con el servicial Daniel Mutata narrando la historia y la técnica detrás de

Los platos se finalizan en la mesa, proporcionando una velada interactiva y personalizada cada preparación. Por ejemplo, la historia del crepe, que se remonta al siglo XIII, cuando se dice que el licor cayó accidentalmente en una sartén, creando este famoso postre.

El steak tartar en La Veranda es una verdadera obra maestra, preparado con ingredientes adicionales como brandy de Huelva, cilantro y jengibre, que aportan un sabor único y refinado. Este 
nivel de detalle y atención en la 
preparación de los platos refleja 
el compromiso del restaurante 
con la excelencia culinaria y la 
satisfacción del cliente.

La Veranda no es solo un lugar para comer, sino un destino donde cada cena se convierte en una celebración de la alta cocina y la tradición. Ya sea disfrutando de una velada romántica en su terraza o deleitándose con la cocina clásica con un toque moderno, los comensales pueden esperar una experiencia que combina lo mejor de la gastronomía y la hospitalidad en un entorno de verdadero ensueño.



FOTOS: DREAMSTIME

bién es posible disfrutar de acogedores restaurantes y cafés y galerías de arte.

Y si desea dos escenarios para relajarse totalmente, estos dos son ideales: el Jardín Botánico de Río de Janeiro y la playa de Copacabana. El primero es un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Fundado en 1808, este jardín alberga una vasta colección de plantas tropicales y subtropicales, incluyendo orquídeas, palmeras y plan-

tas carnívoras.
Pasear por sus
senderos sombreados y descubrir la diversidad
botánica del país
en un entorno sereno y hermoso es
una vivencia impresionante.

Famosa por su arena dorada y su animado ambiente, la playa de Copacabana es el lugar perfecto para relajarse, tomar el sol y disfru-

tar del estilo de vida carioca incluso en invierno, gracias a las temperaturas suaves. Y no hay que olvidar ver un atardecer desde la bonita playa de Ipanema. Es una imagen digna de postal.

# La isla de Gigoia

Tras disfrutar de sus mencionados atractivos, Río de Janeiro tiene muchas más sorpresas preparadas para el visitante, y una de ellas es la isla de Gigoia. Sí, ha leído bien, ¡una isla en el corazón de la ciudad! A esta pequeñita isla, conocida como la «Venecia carioca», se puede llegar en solo dos minutos en ferry desde Barra da Tijuca, donde por cierto se encuentra la playa más larga de Río de Janeiro, un gran centro comercial y magníficos barres y restaurantes.

Volviendo ala isla de Gigoia, aquí parece que se ha abandonado el centro de una gran ciudad. Rodea-

El Jardín

Botánico es un

oasis de calma

en medio de esta

gran ciudad

Nada como ir a

Copacabana para

disfrutar del

estilo de vida

carioca

da de naturaleza y agua, el tiempo en ella es como si se ralentizara, invitando a una experiencia calmada. Sin coches, sin tráfico, sin ruidos, una serena tranquilidad solo interrumpida por la música en vivo de los bares durante los fines de semana. Hay, además de magníficas opciones gastronómicas, un plan

ideal para los amantes de la naturaleza: un paseo en barco que permite conocer la fauna del lugar.

No hay duda de que Río de Janeiro es una ciudad de obligada visita al menos una vez en la vida. Y una vez que se visita, que se pasea por sus calles y que se abraza la atmósfera carioca es prácticamente imposible decirle adiós, tanto que la despedidase convertirá en un simple hasta pronto.



Su icónica terraza está rodeada de jardines y esculturas

# LA OFERTA

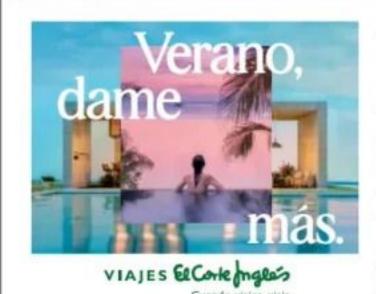

# VIAJES EL CORTE INGLÉS

Hasta 500€ en cupón regalo de El Corte Inglés

Todo lo que le pides al verano está en Viajes El Corte Inglés.

Consigue hasta 500€ en un cupón regalo de El Corte Inglés y
mucho más. Reserva ya tu destino: Caribe, Cruceros, Islas,
Costas... Hasta 50% de descuento, si encuentras un precio mejor
te lo igualamos y además sin gastos de cancelación. Últimas
plazas disponibles. Consulta condiciones.

Más información en agencias de viajes, en el teléfono 91 330 72 63 y en la página web www.viajeselcorteingles.es





por la ESA Su carrera como

De Canarias a la

NASA pasando

El perfil

investigadora le ha llevado a hacer muchas veces las maletas, aunque todo empezó en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde completó su doctorado. Desde ahí pasó por dos de las grandes agencias espaciales del planeta: primero, trabajó en el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble de la NASA: después, en la Agencia Espacial Europea. Experta en la evolución de los sistemas planetarios y en la vida final de las estrellas, también ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Madrid.

Laura Cano, MADRID

stabaapunto de regresar al Instituto de Astrofísica de Canarias para seguir investigando, cuando recibió una llamada inesperada. Le preguntaron si quería ser la directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la recién creada Agencia Espacial Española (AEE), y aceptó.

# ¿Siempre tuvo claro que quería ser astrofísica?

Tenía claro que quería ser física. Era la ciencia que respondía a mis preguntas. Ya en la carrera, me di cuenta de que un físico de materiales no se pregunta cuál es nuestro lugar en el universo o si estamos solos en él, pero la astrofísica te permite intentar contestar a todas las grandes preguntas. ¿Cuál es el origen del espacio y del tiempo?¿Cómo se forjan los elementos químicos de los que estamos hechos? ¿Cómo se mezclan con el tiempo? ¿Morirá todo? ¿Cómo?

# Abrumador...

Como decía Lola Flores, qué miedo saber tanto.

# Se centra en las estrellas.

Siempre he tenido un pie en el estudio de las estrellas. Al final, todo se reduce a ellas. Mucha gente no es consciente, pero descubrimos los planetas mirando a las estre-

# Eva Villaver

Directora de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española

# «El ser humano llegará a Marte en menos de 50 años»

llas. Sin Sol no hayvida en la Tierra. Sin estrellas no hay galaxias. Son los ladrillos del Universo y la fuente de energía que permite la vida. Casi todo lo que nos compone se ha forjado en el interior de estrellas que murieron en el pasado.

# ¿Habrá vida ahí fuera?

El problema de la vida es que, para medirla, necesitamos que esté cerca. Por eso, lo que buscamos en realidad son sistemas planetarios como el nuestro. Hay millones de estrellas ahí fuera, pero buscamos algo como el Sol. Ahora sabemos que la formación de planetas es algo que ocurre prácticamente siempre que se forma una estrella; van juntos. Cuando se forma una estrella surge un disco donde habrá planetas. ¿Con qué frecuencia se crean sistemas planetarios como el nuestro? No lo sabemos. ¿Existe la probabilidad? Sí. De hecho, no hay nada en el Sol que nos haga únicos miremos donde miremos, la composición de la estrella es normal, su masa es normal...

me gusta decir que somos mediocres, y es positivo [ríe]. Quizá no estemos solos.

# ¿Cómo morirá la Tierra?

Tenemos una idea bastante clara de los pasos, con alguna incertidumbre. Estamos abocados a ser engullidos por el Sol. Lo bonito es que podemos ver el futuro a través del pasado, en la luz de estrellas que ya han muerto. La mayor parte de planetas interiores acaban en el interior del sol. Ese material sera eyectado y dará lugar a la siguiente formación de planetas. A veces me dicen «qué triste», pero solo es un proceso de reciclaje.

# ¿Qué ve en el futuro espacial?

Creo que el ser humano llegará a Marte en los próximos 50 años. Y luego, creo que podremos saber si hay vida a través de sus huellas, incluso vida microscópica, con nuevosypotentes telescopios. Que sabremos qué es la materia oscura y si existe un planeta como la Tierra. Hay margen de maniobra.



No hay nada en el Sol que nos haga únicos. Somos mediocres, y es positivo. Quizá no estemos solos...»

La Tierra acabará en el interior del Sol. Me dicen «qué triste», pero solo es un proceso de reciclaje

# ¿Misión de la nueva AEE?

No cambia nuestra actividad espacial, que depende del Ministerio de Ciencia y Defensa, pero tendremos un órgano que acompañe a España a defender nuestros proyectos y posición de potencia en Europa.

# ¿Y dentro de España?

El reto es dar a conocer todo lo que se hace en nuestro país en materia espacial. Mi proyecto es hacer el espacio accesible para las personas. Forma parte de nuestro día a día, de él hallegado absolutamente todo lo que tienes alrededor. El microondas se ha hizo para la exploración espacial, como la cámara del móvil o la navegación del GPS.

# ¿Hay machismo en el espacio?

El machismo está presente en todos los ámbitos en los que los seres humanos tienen actividad.

# ¿La AEE plantea solución?

Habrá un departamento para fomentar las carreras en el sector aeroespacial entre las mujeres. Muchas veces nos fallan en etapas tempranas. Una manera de corregirlo es la visibilidad. Que cuando imagines tu futuro puedas ver a alguien que se parece a ti. Una vez dentro pasa que, cuando eres minoría, sientes que no perteneces. Y, luego, también hay mucha mentalidad retrógrada alrededor, aunque sea sutil. Yo prefiero a la gente que va de frente. Si tienen algo que decirme, que lo hagan.





El amistoso contra Andorra genera más dudas en la lista, aunque el seleccionador sabe desde el principio quiénes son sus 26

# El «casting» de De la Fuente

Domingo García. MADRID

voze Pérez tiene 30 años y la ilusión de jugar la Eurocopa con España. El delantero del Betisvistió la camiseta de la sub'21 en 2014 y ha tenido que esperar diez años para estrenarse con los mayores. Un debut que sonaba a despedida antes de producirse y que después sonaba a problema para el seleccionador.

«Ha sido el debut soñado con goly asistencia. La noche ha salido bastante bien y estoy disfrutando al máximo de esta experiencia. De momento no ha habido ningún comentario del míster y me centro en aprovechar esta ocasión hasta que tome la decisión», decía el canario después del partido de su estreno, la goleada a Andorra en Badajoz (5-0).

Ayoze era uno de los que llegaba a la selección como meritorio, un debutante sin exigencias feliz de estrenarse con la absoluta. Igual que Vivian y que Aleix García, que ya se habían estrenado con la Roja pero que acaban de llegar. «Tengo la certeza de que no me equivocaré en los descartes», aseguraba el seleccionador después del partido ante Andorra.

Ayoze no se lo puso fácil. Fue uno de los mejores de España, marcó el primer goly dio el segundo. Pero eso no significa que vaya a estar en Alemania. Es un delantero diferente, pero el jugador contra el que podía competir por un puesto, Ferran Torres, también marcó un gol y dio otro. Y Oyarzabal, al que no se discute, marcó los otros tres por si había dudas de la capacidad goleadora de la selección.

«Todos estos futbolistas son tan buenos que tienen la capacidad y el talento para estar en cualquier lista», insistía el seleccionador,

que anunció la prelista de 29 sabiendo quiénes son los tres que le «sobran» y que se puede haber complicado la vida después del amistoso contra los andorranos.

Porque Ayoze ha hecho méritos para quedarse, pero también el resto de delanteros. Aunque siempre existe la posibilidad de que no haya ningún descarte entre los de arribay sean dos centrocampistas los que salgan, que podrían ser Aleix García y Baena.

Los dos fueron titulares contra Andorra, igual que Vivian y que Ayoze, una pista que puede señalar a los descartes, que se quedarán con el grupo para el amistoso del sábado contra Irlanda del Norte a pesar de que es hoy cuando De

«Ha sido el debut soñado. Estoy disfrutando al máximo de esta experiencia»

«Yo disfruto aportando mi granito y demostrando que puedo estar en la lista final»

# El seleccionador ya tiene a todos los jugadores

Los tres jugadores del Real Madrid convocados por el seleccionador para la Eurocopa, Carvajal, Nacho y Joselu, se incorporaron ayer a la concentración de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Eran los últimos que quedaban por unirse al grupo después de que Laporte llegara el miércoles mientras sus compañeros se preparaban para jugar contra Andorra. Allí se encontró con Rodri y con Dani Olmo, los dos únicos futbolistas que no viajaron a Badajoz. Ambos se quedaron en la residencia de Las Rozas siguiendo una preparación específica para llegar bien a la Eurocopa de Alemania.

Ayoze, en una imagen del partido de su debut con la Roja frente a Andorra

la Fuente tiene que entregar la lista definitiva.

Para jugar en el centro del campo tiene futbolistas que figuran como delanteros que se pueden adaptar. Como Dani Olmo, un extremo capaz de jugar como mediapunta en un 4-2-3-1 y al que Luis Enrique llegó a utilizar como interior en algún partido dentro de su inamovible 4-3-3.

«Yo disfruto aportando mi granito de arena y demostrando que puedo estar en la lista final. Puedo aportar goles y asistencias, ilusión y muchas ganas de sumar. Estoy ilusionado y en un gran momento. Es una oportunidad especial y llevamos unos días buenos de entrenamientos todos mentalizados ante el reto de la Eurocopa», advierte Ayoze.

El canario ha tenido que dar muchas vueltas desde que salió del Tenerife. Con 21 años se marchó a Inglaterra para jugar con el Newcastle. Un fichaje que le dio visibilidad y la posibilidad de debutar con la selección sub'21 que entonces entrenaba Albert Celades. Después pasó por el Leicester y ahora por el Betis, la última parada antes de pelear por un puesto en la Roja.

# R. D. MADRID

La Federación Internacional de Automovilismo oficializó ayer en Canadá el nuevo reglamento de la Fórmula 1, que se pondrá en marcha a partir de 2026 y que propiciará que los coches pasen de los 798 kilos mínimos exigidos a los 768 y que sean algo más pequeños, pasando de una anchura máxima de 2 metros a los 190 centímetros y de hasta 3,4 metros, por los 3,6 metros de largo de la actual reglamentación. Asimismo, los motores de combustión pasarán de 550kw a los 400kw, mientras que las baterías térmicas pasarán de 120kw a los 350kw, «rediseñando las unidades de potencia y haciendo los motores más eficientes del mundo, con casi un 300 por ciento más de potencia eléctrica», según el comunicado de la FIA.

El ente automovilístico internacional explicó que esta nueva normativa «incrementará las oportunidades de adelantamiento a través del modo 'manual override', que permitirá emplear más poder eléctrico que el coche que esté próximo» y se quiera adelantar, similar a lo que ocurre en la Formula E con el «attack mode».

La reglamentación, que estará vigente a partir de 2026, tendrá seis «motoristas», que serán Ferrari, Mercedes, Alpine, Honda, Audi y

# La nueva F1: más electricidad y adelantamientos

La FIA anuncia el reglamento que entrará en vigor a partir de 2026, con coches más ligeros, estrechos, seguros y sostenibles

Red Bull Ford Powertrains, mientras que en lo que se refiere a la gasolina la FIA ya aseguró que los monoplazas utilizarán un combustible «cien por cien sostenible».

En cuanto a los neumáticos, los delanteros pasarán de los 305 mm actuales de ancho a los 280 mm, con una reducción de 15 mm de diámetro, mientras que los traseros pasarán de los 405 mm actuales a los 365 mm en 2026.

Los monoplazas tendrán un alerón delantero más estrecho y elementos que controlarán la estela de los neumáticos delante de los pontones, mientras que en la parte trasera de los vehículos existirá un alerón trasero que estará activo de tres elementos y en el que se eliminará el alerón de viga inferior. La FIA también recalcó que la se-

## Claves

La nueva normativa de la Fórmula 1 reduce la potencia de los motores de combustión y eleva la de la tecnología eléctrica, en busca de coches más eficientes.

Se busca incrementar las oportunidades de adelantamiento con el modo «manual override», una especie de botón para adelantar.

La FIA anunció que se mejorará la seguridad de los circuitos y de los monoplazas, que serán más sólidos. guridad de los circuitos y los monoplazas se mejorará a través de «estructuras más fuertes e incluso tests más difíciles», en una nueva normativa que incluirá un suelo más estrecho y que será parcialmente plano.

El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, recalcó que con esta nueva reglamentación, «la FIA está definiendo un futuro enormemente emocionante para la cúspide del automovilismo con el lanzamiento de un nuevo y completo reglamento» e insistió en que tras la publicación del reglamento de unidades de potencia 2026 hace dos años, se ha «aprovechado la oportunidad para redefinir las reglas de chasis para adaptarlo a los requisitos energéticos de las nuevas unidades de potencia».

«Se trata no solo de mejorar las carreras, sino también de hacer que el campeonato sea aún más atractivo para los fabricantes de unidades de potencia, los fabricantes de equipos originales y los competidores existentes», subrayó el máximo dirigente de la FIA.

Ben Sulayem comentó que las características clave del reglamento de la F1 de 2026 son «la tecnología avanzada y sostenible y la seguridad» con el objetivo de «producir un coche adecuado para el futuro de la categoría de élite de este deporte».

# España, al Europeo sin sus dos estrellas

R. D. MADRID

España llega a los Europeos de Roma, que arrancan hoy, sin dos de sus principales estrellas, los marchadores Álvaro Martín y María Pérez, pero con una nómina que incluye a Ana Peleteiro, Jordan Díaz, Yulenmis Aguilar y Asier Martínez, en busca del reto de igualar las diez medallas de la última edición del campeonato continental en Múnich 2022. El equipo español está compuesto por 86 atletas (40 mujeres y 46 hombres), misma cifra que la de los atletas que compitieron en Múnich 2022 y sólo seis menos que la edición de Berlín 2018. Se trata de la segunda mayor cifra de la historia.

El equipo nacional cuenta con un vigente campeón de Europa, el vallista navarro Asier Martínez, en los 110 metros vallas, que lidera un grupo en el que además sobresalen otros cuatro medallistas de la edición anterior en Múnich como Raquel González (plata en 35 km pero que esta vez participará en 20km marcha), Mario García Romo en 1500 (3º), Yago Rojo en medio maratón (3º por equipos) y Diego García Carrera en 20 kilómetros marcha (3º).

Siete plusmarquistas absolutos individuales y otros diez en relevos forman parte de la expedición de España. Son Laura Luengo (medio maratón), Ana Peleteiro (triple salto) y Belén Toimil (peso) en mujeres, y Sergio Fernández (400 vallas), Orlando Ortega (110 vallas), Fernando Carro (3000 obstáculos) y Jordan Díaz(triple salto) en hombres. Tres de los cuatro relevos que representan a España en la capital italiana llegan con gran parte de los componentes que lograron récords nacionales.

El atleta de la selección con más experiencia en unos Europeos al aire libre es Eusebio Cáceres, que ha estado presente en cinco ediciones, mientras que el veterano de la expedición es el segoviano Javier Guerra, que va a correr el medio maratón en Roma con 40 años y 7 meses.



Fernando Alonso, a punto de entrar en su Aston Martin en el último Gran Premio de Mónaco

# Lo que necesita el tenis

Alcaraz y Sinner, «el partido que todos quieren ver», protagonizan las semifinales de Roland Garros. Es la rivalidad que ha dado el relevo a la época de Djokovic, Nadal y Federer

### Francisco Martínez, MADRID

«El mejor partido de tenis que nunca vi: cuartos de final, 2022, tú y Jannik Sinner», decía Mats Wilander, exnúmero uno del mundoyganador de siete Grand Slams, entre ellos tres Roland Garros, en la entrevista que hizo a Carlos Alcaraza pie de pista después de que el murciano superara a Stefanos Tsitsipas en cuartos y se confirmara el partidazo de semifinales en la Philippe Chatrier. El duelo al que se refiere el sueco era el cuarto entre el español y el italiano, pero lo que se vio fue como dar paso al nuevo tenis. Disputaron intercambios impresionantes a toda velocidad, parecía ping pong por momentos, estuvieron cinco horas y cuarto en pista y Carlos se impuso después de remontar una pelota de partido y de que Jannik tuviera su saque para llevarse el duelo en el cuarto set. Hubo de todo: gran tenis, épica, larga duración... Fue el «comienzo» real de la rivalidad entre dos tenistas que en ese momento acababan de dejar prácticamente la adolescencia. Ahora, Sinnertiene 22 años (23 en agosto)yAlcarazacabadecumplir 21. En París van a disputar su novena batalla. «Es el partido que todos quieren ver», admitía el pupilo de Ferrero.

Wilander también es comentarista en Eurosport y al analizar el duelo explicó una conversación que tuvo con Hewitt, otro exnúmero uno, sobre qué iba a pasar con el tenis después de Federer, Nadaly Djokovic. «No le va a pasar nada al juego. No son las estrellas lo que necesitamos. Necesitamos rivalidades. Las rivalidades son lo que mantiene vivo el deporte», opinó el jugador «aussie». El tenis,

pues, parece que está en buenas manos.

Porque que dos fuerzas tan poderosas se enfrenten hace que crezcan. Sinner era un tenista con gran proyección de joven, el futuro, pero la primera vez que jugó con Alcaraz, que era más joven todavía (fue en París-Bercy 2021), perdió. Entonces se dio cuenta de que necesitaba mejorar y ha ido añadiendo cada vez más reperto-

rio a su tenis y a su físico. «Ha mejorado mucho en esta superficie, en su variedad de juego. Antes jugaba más a tiros, sobre todo en cruzado con algún cambio paralelo. Apenas subía a la red y hacía pocas dejadas», analiza Ferrero, el preparador de Carlos, al rival. Ya no es así. Ahora Sinner, cuando menos te lo esperas, corta el ritmo con una dejada, sobre todo con la derecha, sin dejar de ser una máser mejor», asegura Alcaraz, que perdió dos veces seguidas con el italiano en 2023 y se picó, en el buen sentido de la palabra. Esa racha la cortó este año en las

quina desde el fondo. «Gracias a

Sinner me entreno cada día para

semifinales de Indian Wells, aunque el arranque del encuentro apuntara a otro triunfo del pelirrojo. Le metió un 6-1 y, a palos, como estaban jugando, se imponía. Pero Carlos pudo por fin llevar a cabo la táctica que tenían pensada desde el comienzo: jugarle más bolas altas y no darle tanto ritmo. El duelo cambió de dirección hasta el 1-6, 6-3 y 6-2 final. A veces no es solo tener la estrategia, es poder llevarla a cabo o que el contrario te deje. «Carlos sabe cómo tiene que jugar, lo que pasa es que son

Esta semifinal no es

una final anticipada,

Ruud tienen mucho

los dos muy buenos y no siempre te deja hacer tu estrategia», piensa

Ferrero. Esa de Indian Wells fue la

primera derrota de Sinner en 2024, después de que se hubiera im-

puesto en el Open de Australia y

en Rotterdam. Tras el paréntesis,

porque Zverev y

que decir



# conquistó Miami. El otro partido que no ha ganado este curso fueron las semifinales de Montecarlo contra Tsitsipas. Esos resultados y la lesión de Djokovic le han llevado a que el próximo lunes sea el nuevo número uno del mundo.

La gira de tierra, desde ahí, la ha pasado a trompicones: se retiró en Madrid y no jugó en Roma por un problema en la cadera que incluso hizo peligrar su presencia en Roland Garros. Lo mismo Alcaraz y su lesión en el antebrazo derecho. «Con la lesión ha perdido confianza en su derecha, creo que ahora debe estar en el 95 por ciento. Le está costando terminar de pegar con la derecha con la naturalidad de antes», desvela su entrenador.

Alcaraz jugó su último partido el martes y esta vez se ha tomado con más calma tener tanto descanso. En 2023 estaba tan ansioso por enfrentarse a Djokovic en esta ronda que, cuando llegó el momento, los calambres le pudieron. Ayer sí entrenó, pero el miércoles lo dedicó a descansar y a pasear por el Bosque de Bolonia.

Ojo, que esta semifinal no es la final anticipada, porque por el otro lado Zverev está pletórico y Ruud es el subcampeón de las dos últimas ediciones y ha sido el más regular esta gira de tierra.



los precedentes están muy igualados. En tierra, 0-1 para Sinner. En Grand Slams, 1-1

14:30 horas, el partido entre Alcaraz y Sinner. Después, Zverev contra Ruud

Alcaraz llega a las semifinales habiendo cedido un set, ante De Jong. Sinner se dejó otro, contra Moutet



Sergio Scariolo, con la lista de 22 jugadores de la que saldrán los elegidos para el Preolímpico de Valencia

# Al Preolímpico sin Ricky Rubio

Lorenzo Brown vuelve con la selección. «Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión», asegura Scariolo

# Mariano Ruiz Díez. MADRID

La ausencia de Ricky Rubio es la baja más significativa en la lista de 22 jugadores convocados por Sergio Scariolo para preparar el Preolímpico que se disputará del 2 al 7 de julio en Valencia. La presencia de Álex Abrines, Willy Hernangómez, Lorenzo Brown, Sergio Llull, Juan Núñez, Santi Aldama y Usman Garuba son las principales novedades en una concentración en la que se disputarán dos partidos amistosos: el día 25 ante Italia en Madrid y el 28 ante República Dominicana en Alicante. A la baja de Ricky, al que no le ha terminado de convencer su etapa en el Barça, se suman las de otros clásicos en el equipo nacional como Sebas Saiz o Víctor Claver.

La convocatoria está formada por: Abalde, Rudyy Llull (Real Madrid); Abrines, Brizuela, Parra y Willy Hernangómez (Barcelona); Pradilla, Puerto y López-Arostegui (Valencia); Díaz y Sima (Unicaja); Fran Guerra y Edgar Vicedo (Lenovo Tenerife); Santi Aldama (Memphis Grizzlies); Lorenzo Brown (Maccabi); Sergi García (Río Breogán); Usman Garuba (Golden State Warriors); Juancho Hernangómez (Panathinaikos); Juan Núñez (Ratiopharm Ulm); Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza).

«Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión. Tiene que tomar decisiones definitivas sobre su vida y nosotros mostramos un respeto máximo por nuestros jugadores», aseguró Scariolo sobre la ausencia del base, que llegó al Barcelona a mitad de temporada.

La selección debutará en el Preolímpico el martes 2 de julio ante Líbano y un día después se medirá a Angola. Después de una primera fase, en teoría, sencilla llegarán los cruces decisivos. El sábado 6 sería la semifinal ante Finlandia, Polonia o Bahamas y un día después, la final que otorga el billete para los Juegos de París.

El ganador del Preolímpico que se celebrará en Valencia estaría encuadrado en los Juegos en un grupo muy exigente con Australia, Canadá y el ganador del Preolímpico de Atenas, que tiene como principal favorito a la Grecia de Antetokounmpo. Las ocho selecciones que ya están clasificadas para París son la anfitriona Francia, Estados Unidos, Serbia, Sudán del Sur, Japón, Alemania, Australia y Canadá.

# Nuevos campeones de España

Los Nacionales eran la primera gran cita a superar antes de los Juegos de París

## Shelly Ramírez Pino. MADRID

Los Campeonatos de España son la primera gran cita antes de los Juegos. El Real Club de Polo de Barcelonay La Dehesa en Madrid acogieron los Campeonatos de España de Doma Clásica Absoluto, Doma Adaptada, Másters, Concurso Completo Absoluto, Jóvenes Jinetes, Juvenil e Infantil.

El campeón de España de Doma Clásica por Equipos fue el FAH Verde, compuesto por Andrea Ruiz Junto y «Quicksilver», José Daniel Martín Dockxy «Ma-

lagueño LXXXIII»,
José Antonio García
Menay «Gladiador do
Lis» y Adrián Roldán
Narváez junto a «Floyd». El equipo FAH
Blanco fue segundo
con Pablo Martínez
Muriel y «Relamido
III», Adrián Muñoz Jurado y «Future Jazz
DancerRV», Alejandro
Sánchez del Barco y
«Quincallo de Indalo»

y Severo Jesús Jurado López junto a «Fuerstenglory Old». Cerró el podio el equipo de la Federación Hípica Catalana Sagrada Familia con Teia Hernández Vila junto a «Romero de Trujillo», Silvia Hernando Morant y «Sir Marq», Júlia Álvarez Abad y «Dark Rose de Fangar» y Beatriz Ferrer-Salat con «Elegance».

La prueba técnica del Campeonato de España Absoluto, el Gran Premio Especial, fue para José Daniel Martín Dockxy «Malagueño LXXXIII». Le siguió Borja Carrascosa junto a «Frizzantino FRH». Cerró el podio Juan Antonio Jiménez Cobo y «Euclides Mor».

En el Gran Premio Freestyle, perteneciente al Campeonato de España de Doma Clásica Absoluto, el ganador de la prueba fue José Daniel Martín Dockx con «Malagueño LXXXIII». En segunda posición terminó Juan Antonio Jiménez Cobo con «Euclides Mor» y tercero fue Borja Carrascosa Martínez con «Frizzantino FRH».

El Campeonato de España Ab-



Uno de los podios del Cto. de España

soluto de Concurso Completo se dividió en tres jornadas: Doma Clásica, Cross y Salto de Obstáculos. Pedro Lira Jiménez junto a «Lujuria del Amor» se proclamó campeón. Fue quinto en Doma Clásica e hizo un Cross perfecto al ser el único que terminó sin faltas. El segundo puesto fue para Carlos Díaz Fernándezy «Taraje CP 21,1%». Cerró el podio Blanca García Vidal con «Staff des Champs».

# LARAZON 25 VENTILADOR COMPACTO

ESTE VERANO, REFRÉSCATE AL INSTANTE





RECORTA
LOS CUPONES
DE LUNES
A VIERNES



Por solo 27,95€. Promoción válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

No olvides hacer la reserva en tu punto de venta antes del domingo 9 de junio

TIEMPO 67 LA RAZÓN . Viernes. 7 de junio de 2024

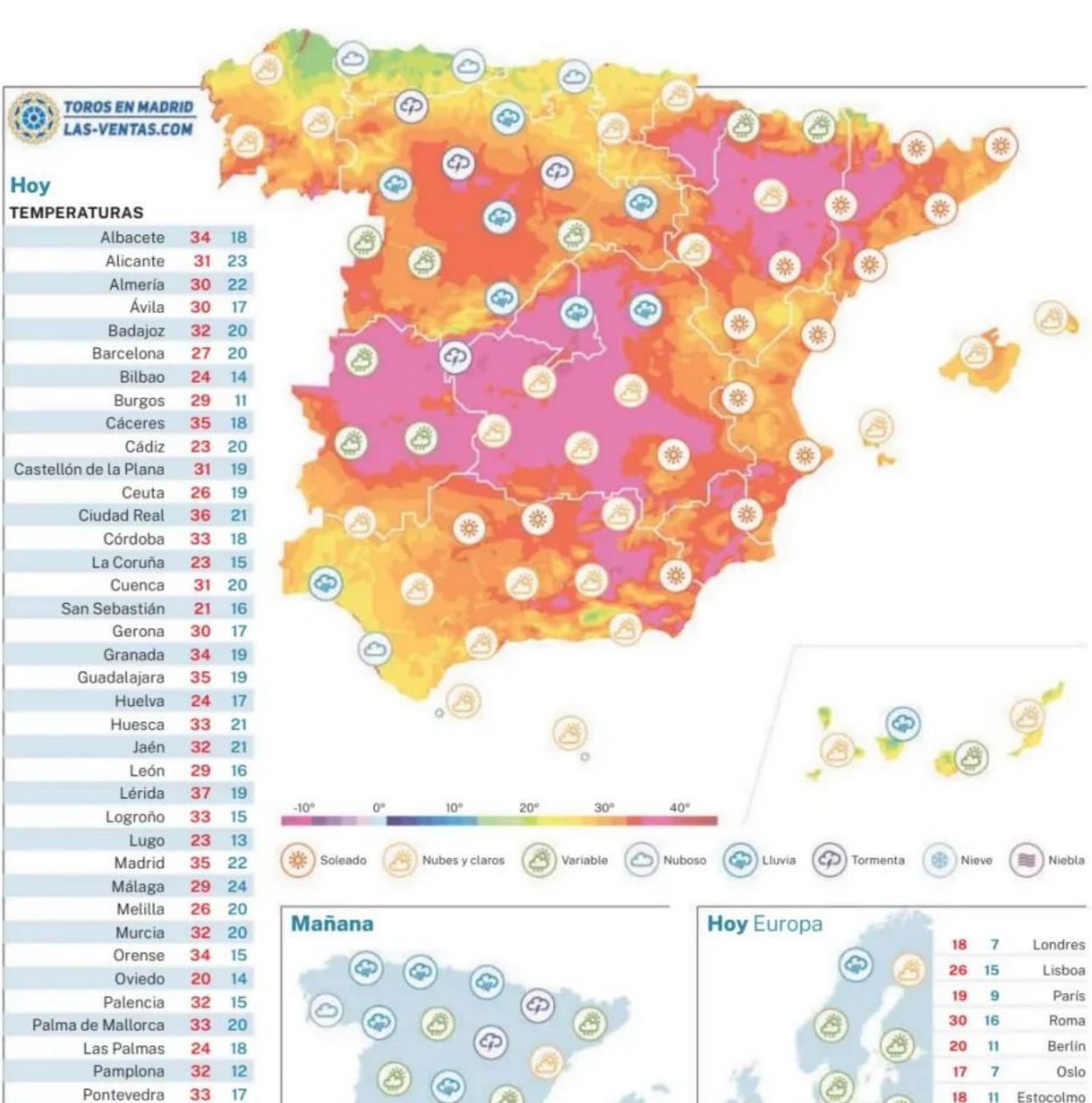

# El hombre del tiempo

# Cambio radical de tiempo

# Roberto Brasero

ras la sofocante jornada del jueves, hoy bajarán las temperaturas en el sur y a lo largo del fin de semana lo harán en toda la península. Además, una DANA provocará lluvias este viernes en el oeste peninsular, mañana sábado en parte de nuestros territorios y el domingo en la mitad norte. Hoy se se irá acercando la borrasca y ya podemos tener tormentas fuertes en el sur de Galicia y norte de Castilla y León. Además, las temperaturas bajarán en el oeste de Andalucía y Extremadura y ya no se repetirán los 37º que tuvimos ayer y será difícil alcanzar los 40º que también tuvimos en Montoro, Almadén, o Andújar. Mañana cuenten con diez grados menos que hoy en gran parte del centro y oeste peninsular. Tan solo queda al margen el Mediterráneo donde seguirán altas las temperaturas. En estas zonas es menos probable que llueva. En la zona centro y mitad norte las lluvias pueden ser abundantes y con tormentas ygranizo. El domingo por los Pirineos o el País Vasco pueden repetirse las granizadas mientras que por la mitad sur, el tiempo será más tranquilo, pero no tan caluroso.

# A tener en cuenta



Juanma Moreno ha afirmado en una visita al sendero circular del río Majaceite en el Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz) que el legado verde de la comunidad es «el mejor antídoto contra el cambio climático» y que merece «todos nuestros cuidados».



La ONG SEO/BirdLife ha lanzado la actualización de su Guía de las Aves de España, que incluye códigos QR con los que se puede acceder a través del móvil a fotografías y vídeos de las especies recogidas en el volumen.

### **Precipitaciones** Índice ultravioleta Polen % capacidad

NORTE

CENTRO

24

26

URTICÁCEAS

27 14

32 23

16

7

Alto Medio Bajo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

GRAMÍNEAS

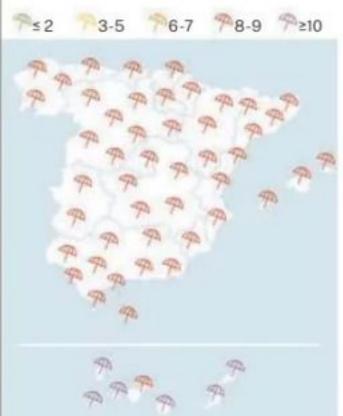



32

27

21

30

29

32

28

31

37

29

32

30

34

07:02 23:18

6/06

14/06

22/06

36 20

18

20

15

17

20

17

19

14

20

20

19

11

20

Salamanca

Santander

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

06:44 21:41

Nueva

Creciente (

Llena

Menguante ( 28/06

Valencia

Valladolid

Sta. Cruz de Tenerife

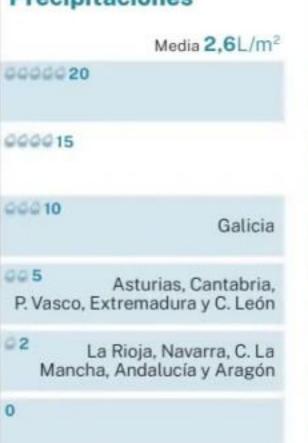

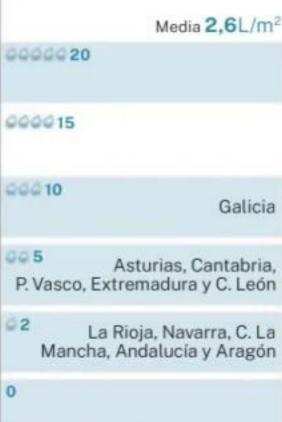

# Mosaico Sopa de letras

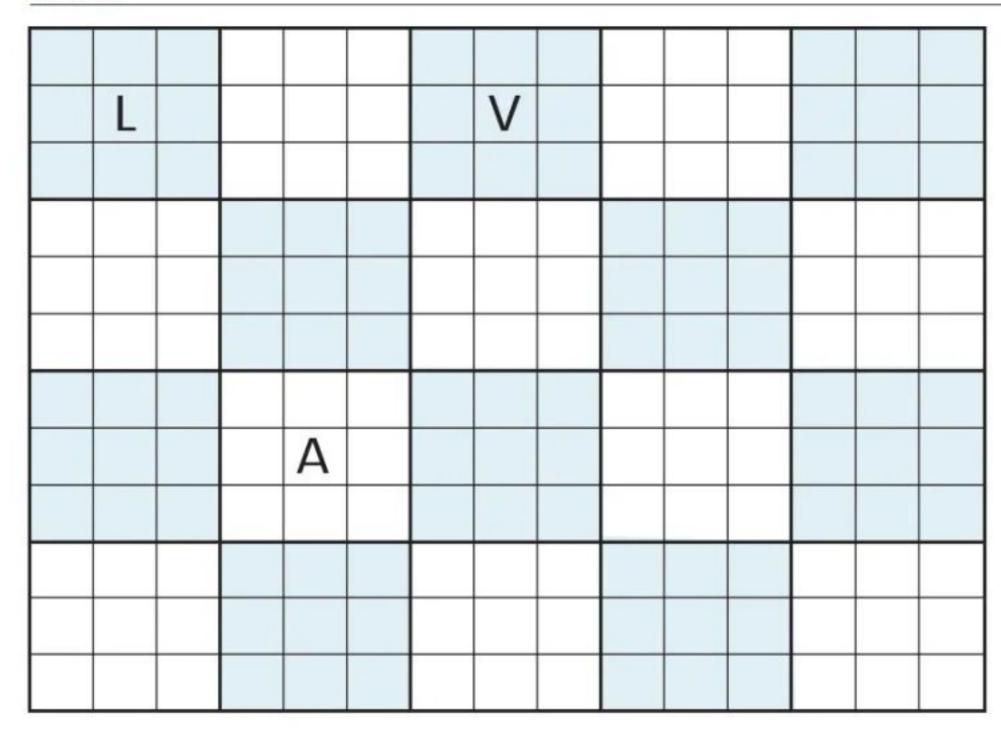

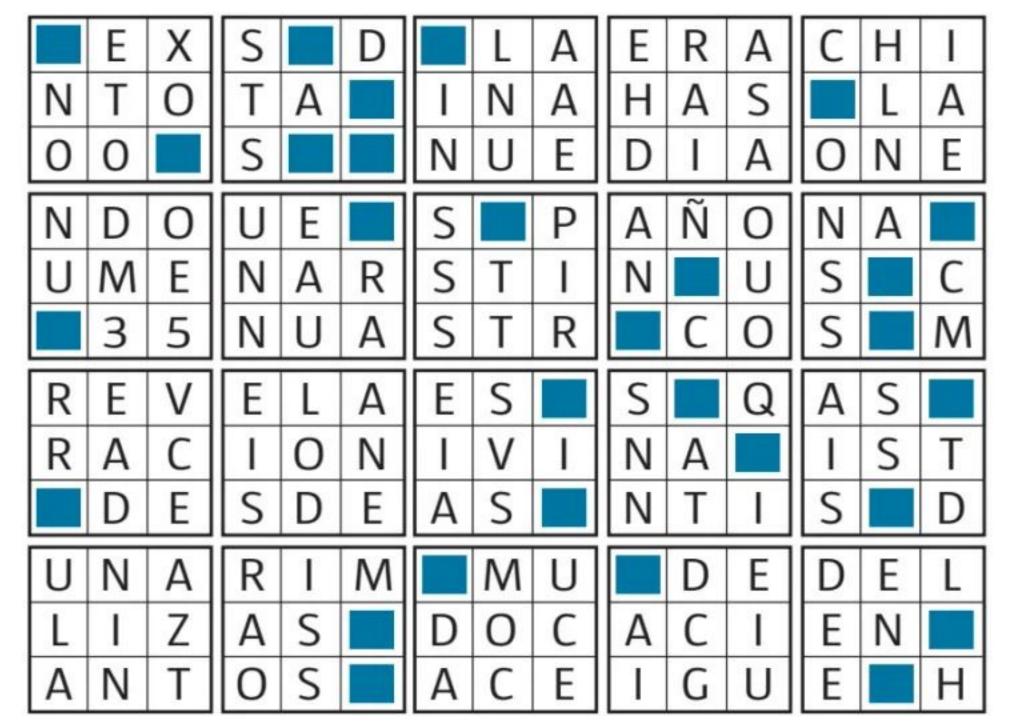

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

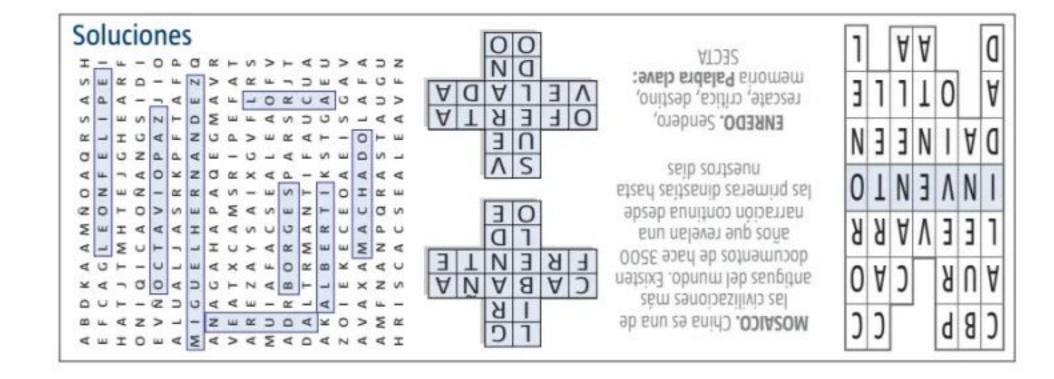

# A B D K A A M Ñ O A Q R S A S H E F C A G L E O N F E L I P E I H A T J T M H T E J G H E A R F O N I Q I C A O Ñ A N G S I D I E V Ñ O C T A V I O P A Z J I O A L U A L J A S R K P F T A F P M I G U E L H E R N A N D E Z Q A N A G A H A P A Q E G M A V R V E A T X C A M S R I P E F A T A F P M U I A F A C S E A L E A O F V A D R S G C S E A L E A O F V A A K A L B E R T I K S T G A E U Z O I E K E C E O A E I S G A V A A M F N A N P Q R A S T A U G U H R I S C A C S E A L E A V F N

Cruzado mágico Es

# Escalera

Ocho poetas

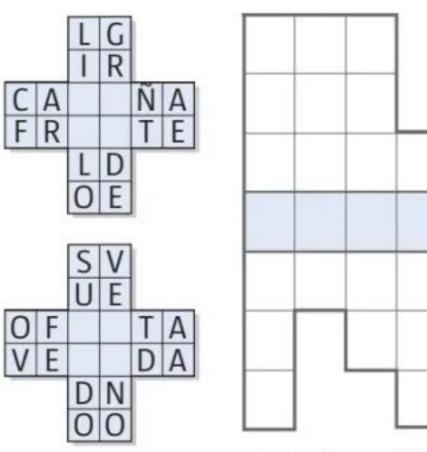

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Previo, coronel, venta, calidad, cartel, canela, buena

# Enredo

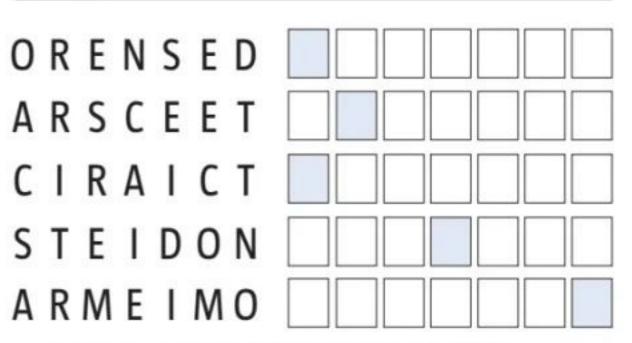

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

PASATIEMPOS 69 LA RAZON • Viernes. 7 de junio de 2024

Difficil

Autodefinido Sudoku

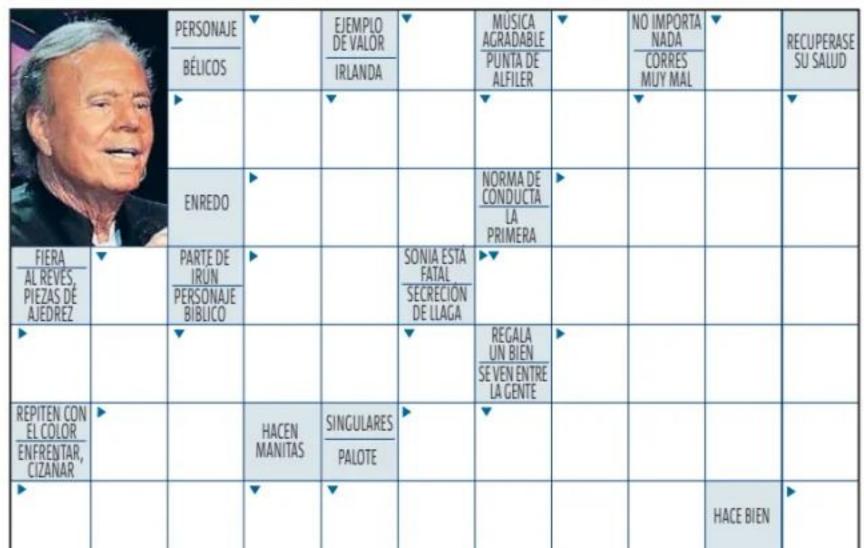

8 9 8 6 9 8 8 9 8 9 3 6

# 8 9 9 8 8 6 9 6 8 6

# 5 3 6 Radioteléfono App Whatsapp 610203040

547 82 00 www.rttm.es \* www.pidetaxi.es

# Crucigrama

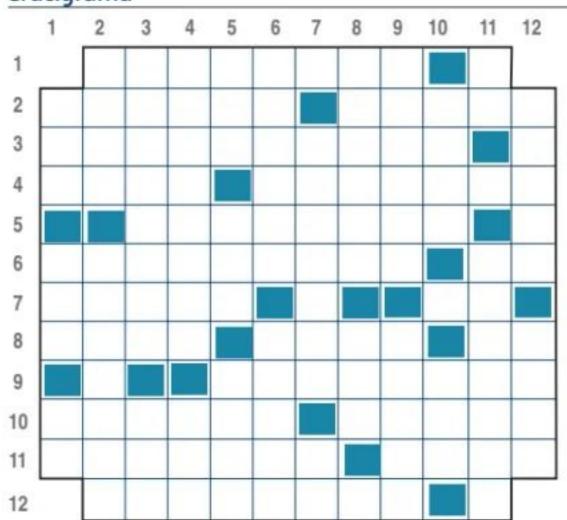

Horizontales: 1. Sus productos están llenos de amargura. – 2. Comerá a la luz de las velas. Salió volando del laberinto. - 3. Expondremos nuestro parecer. - 4. Altura pequeña y prolongada. Juntará una fortuna. - 5. Ligaduras, trabazones. - 6. Extremistas en sus opiniones políticas. Van en coche. - 7. Que no deja pasar la luz. Artículo de Marsella. - 8. No tiene ninguna gracia. Artefacto peligroso dentro del armario. Están en boga. -9. Veréis el horizonte desde cierta altura. - 10. Se pusiera para la foto. Con su marido, viven como reyes. - 11. Gusta mucho, se anhela. Desorden en la sala. - 12. Serás origen de algo.

Verticales: 1. Muy escasa colaboración. Hacen la rosca. Hacen una pausa. - 2. Artefacto de caza. Supresión de algún sonido al final de un vocablo. -3. Dispuestas para algo, entusiasmadas. Un hijo de Noé. - 4. Intransigente, exaltada. Entran en ataque. - 5. Espacio de tiempo. Muy poco acogedor. Hablen en público. - 6. Que padece tara. Utiliza las armas. - 7. Imitaré las acciones de otro. Se ven en persona. - 8. Haré un poema. Los principios de Marconi. - 9. Hostigas, no das tregua. Zonas, superficies entre ciertos límites. - 10. Asideros de los recipientes de cocina. Al revés, enredé las cosas. - 11. Muestras de orgullo. Recintos pequeños, locutorios. - 12. El principio del fin de algo. Te atreves.

Jeroglífico

**Ajedrez** 



Juegan blancas

₩ &

¿De quién es el coche?

# Ocho diferencias







TUZ, De luz JEROGLÍFICO: DE



### Santoral

Grupo Alfil

Agilberto, Colmán, Gildardo, Roberto, Isaac y Ana.

### Cumpleaños



# MIGUEL RÍOS

cantautor (80)

### **ANA RUIZ**

actriz y cantante (45)

### LORENZO SILVA

escritor (58)

### LIAM NEESON

actor (72)

### Loterías

| Jueves, 6 de junio | ONCE               |
|--------------------|--------------------|
| Número premiado    | S:007 <b>62590</b> |
| Miércoles, 5       | S:024 <b>26966</b> |
| Martes, 4          | S:007 <b>52478</b> |
| Lunes, 3           | S:029 <b>55507</b> |
| Domingo, 2         | S:047 <b>45392</b> |
| Sábado, 1          | S:040 <b>58019</b> |
| Viernes, 31        | S:042 30582        |

### BONOLOTO



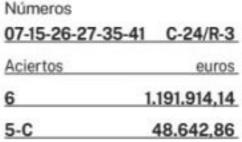

3,6

776,22

22,01

# LOTERÍA NACIONAL

| LOTERIA ITACIOITAL | (6))) |
|--------------------|-------|
| Jueves, 6 de junio | LΨ    |
| Número premiado    |       |
| 00346              | 5-7-6 |

# **EUROMILLONES**



# LA PRIMITIVA

Jueves, 6 de junio



# Números

05-14-15-42-44-49 C-16/R-5 Aciertos

# 5+C

# **EL GORDO**



Domingo, 2 de junio

Números 03 18 26 28 34







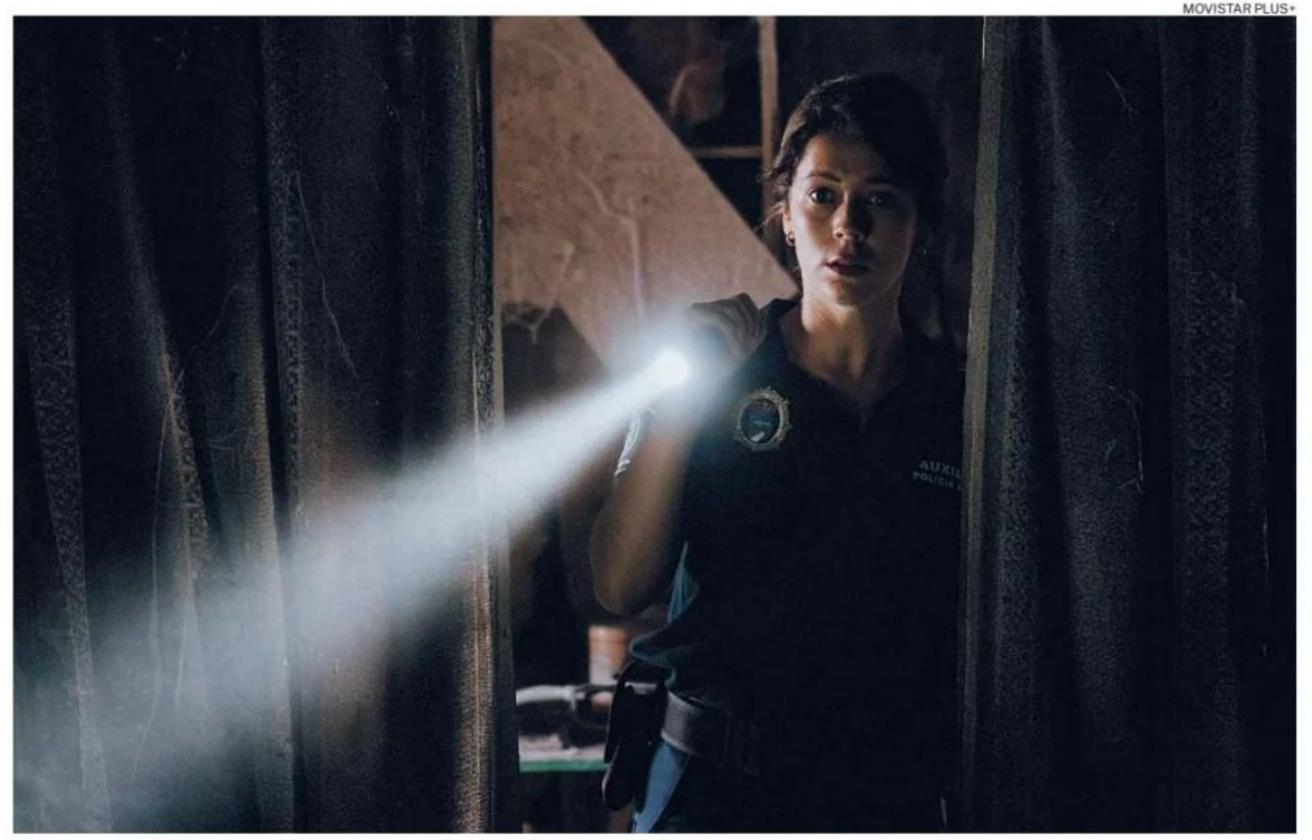

Los escenarios de la serie ayudan a crear un ambiente de misterio asociado a los asesinatos

Gerardo Granda. MADRID

ara Sandra Ortiz la paz no se encuentra trabajando para una multinacional tecnológica entre paredes a cientos de metros por encima de una urbe. La protagonista de la serie «Segundamuerte» que estrenahoy Movistar Plus+, y que interpreta Georgina Amorós, prefiere la vista desde la ventana de su casa en el valle pasiego del Miera, en Cantabria. Allí trabaja como auxiliar de la policía y la Guardia Civily se hace cargo de su hijo, Daniel, y su padre, Tello (Karra Elejalde), un exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) jubilado. La serie es un thriller policial creado por Agustín Martínez, producido por José Manuel Lorenzo y dirigido por Óscar Pedraza y Álex Rodrigo.

En Liérganes, el pueblo del valle pasiego del Miera donde trascurre la trama, se ha encontrado el cadáver de una anciana, Juliana, lo que no es posible, porque la señoralleva siete años enterrada. ¿Puede una persona morir dos veces? El hecho de que sea la propia Sandra quien la encuentre hace surgir en ella capacidades que tenía dormidas e incluso duda de su decisión de ser solo auxiliar, cuando algunas de sus dotes, de observación y su memoria fotográfica, la podría ayudar en un

Movistar Plus+ estrena hoy los dos primeros episodios de esta serie en clave de thriller policial, protagonizado por Georgina Amorós y Karra Elejalde

# «Segunda **muerte**»: crímenes pasiegos

caso como este. Para más incomodidadtiene que hacerse cargo de su hijo pequeño mientras espera que su novio, Castro (Joel Bosqued), salga en unos días de la cárcel y tenga que enfrentarse a lo que siente o no por él. Además, su padre, al que apodaban «la montaña» por su dureza y determinación, no pasa por sus mejores momentos y con la posibilidad de olvidar todo y a todos en un segundo, se inmiscuirá en la investigación poniendo a pruebala paciencia de su hija. Como en todo pueblo que se precie, todo el mundo está implicado de una manera u otra. Completan el reparto Aria Bedmar, como la enigmática y provocadora Claudia, Sara Vidorreta, Veki Velilla como Rebeca, Andrea Ros como Olalla, Paula Morado como la sargento Irene Puebla, Antonio Navarro como el sargento Juan Navarro, Fernando Guallar

como Rodrigo Setién, y Maribel Salasy Arturo Querejeta como Marina y Jano, respectivamente, entre muchos otros.

# Padre e hija

La serie, que destaca por la belleza de sus exteriores que provocará a los espectadores una mezcla de fascinaciónyhalo demisterio, y que será protagonista de algunas de las escenas más angustiosas de la ficción, también destaca por el perfil de todos y cada uno de sus personajes. Junto a ese ambiente que recuerda el fríoy la noche rápida de los «nordicnoir» modernos, son las interacciones entre los habitantes del pueblo las que causan el efecto mariposa que conlleva el suspense: nuevas muertes, engaños, secretos... Volver a tu pueblo tras haber tocado el cielo profesional ha sido una decisión dura para Sandra.

También significa un paso atrás que aporta serenidad, pero también volver a un sitio anclado en el tiempo, con padres que no hablan a los hijos que pretenden medrar fuera del campo, con reuniones en los bares cada día y donde un asesinato es la noticia más importante de la década. Parallevarnos de la mano por este caso está el dúo padre e hija, que bordan Amorós y Elejalde, uno con la maestría en la interpretación de un hombre que lo ha olvidado casi todo salvo investigar, con cantidades ingentes de senti-

El ambiente de Cantabria recuerda el frío y la noche rápida de los «nordic noir» modernos

# Localizaciones: «Cantabria con otros ojos»

▶Beatriz Sainz, jefa de localizaciones de «Segunda muerte»: «No ha habido dudas. Todo al verde. Así empezamos el trabajo en el equipo de localizaciones, Hemos mirado Cantabria con otros ojos, viendo cosas que, pensábamos, ya no podríamos conocer. Las cabañas pasiegas, grandes protagonistas en la trama, sus modos de vida, su gente y sus increíbles valles pasiegos. El pueblo de Liérganes, sus calles e historia convertidas en set de rodaje. Casi no ha quedado rincón de Cantabria en el que rodar». La producción confirma el «potencial de Cantabria como set natural», y del que todo el equipo de la serie ha vuelto enamorado.

mientos reprimidos e incapaz de doblegarse a un abrazo. Él será el motor en las cuestas hacia arriba, el frenoy también el lastre cuesta abajo. Carga con un importante peso tras un amor equivocado y lo interpreta con su versión achepada, cejijunta y la búsqueda de cierta redención. Amorós tiene una evolución palpable minuto a minuto y de su coleta de inocencia para poner multas pasará a la acción y arriesgará todo por la búsqueda de la verdad, aunque sus dilemas morales intentarán apuñalarla por la espalda en multitud de ocasiones. Por eso son tan importantes estos dos personajes, porque la investigación salpicará una trama que lo que está es centrada en relaciones paternoymaternofiliales. Lasconstantes tensiones entre Sandra y Tello impregnan cada escena y cada decisión que toman. También aparecen los mitos y las leyendas muy ligadas al ambiente rural que añaden enigmas que revolotean entre las sombras para asustar a niños y a mayores. Todo enfocado a que el espectador viva en primera persona esa dualidad entre un caso que parece imposible de resolver y el enfrentamiento constante derivado de los cruces de palabras, miradas, las frases que no se terminan y un pasado que dejó suficientes partes sin recorrer para haber dejado mella en nuestros protagonistas. ¿Se cerrarán heridas y casos?

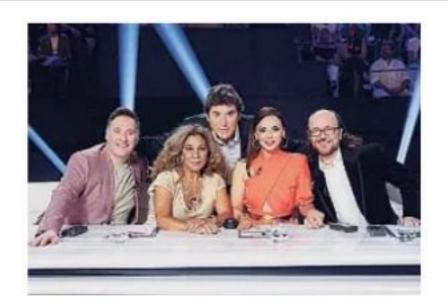

# «TU CARA ME SUENA», CON LA MODELO JULIANNA RO



ANTENA 3

Con Susanna Griso. Con

García, Victoria Arnáu,

Miquel Valls y Gema

13:20 Cocina abierta con Karlos

Concurso con Jorge

Con Sandra Golpe.

Con Rocio Martinez,

Angie Rigueiro y Alba

Concurso con Roberto

Con Vicente Vallés y

Con Rocio Martinez,

Angie Rigueiro y Alba

la colaboración de Lorena

08:55 Espejo público.

López.

15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

Dueñas.

17:00 Pecado original.

20:00 Pasapalabra.

Leal

21:45 Deportes.

21:55 El tiempo.

Dueñas.

22:10 Tu cara me suena.

01:20 Tu cara me suena.

18:00 Y ahora Sonsoles.

15:45 Sueños de libertad.

21:00 Antena 3 Noticias 2.

Esther Vaquero.

Arguiñano.

Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

13:45 La ruleta de la suerte.

Antena 3 estrena hoy, a las 22:00 horas, una nueva gala del exitoso programa «Tu cara

me suena», con Manel Fuentes. disponible en atresplayer. Ante un jurado compuesto por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura, los concursantes harán disfrutar a los

espectadores de imitaciones como la de Raoul Vázquez, que se meterá en la piel de Måneskin. Valeria Ros y Eva Soriano, serán Cher y Charo. Supremme de Luxe imitará a Quevedo. David Bustamante cantará como Marifé de Triana. Raquel Sánchez Silva imitará a Young Miko. Juanra Bonet interpretará a Cliff

Richards. Conchita, con Sergio Dalma, actuarán como Al Bano y Romina. Miguel Lago será su compañero David Bustamante. Julia Medina cantará como su compañera Conchita. La gala contará con Julianna Ro como estrella invitada. La modelo se atreverá con el tema 'yes, and?' de Ariana Grande.

### LA1

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca. **15:00** Telediario 1. 15:50 Informativo territorial. 16:15 El tiempo. 16:30 Salón de té La Moderna. 17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador. 20:30 Aquí la Tierra. 21:00 Telediario 2. 21:50 La suerte en tus manos. 22.00 La gran familia. «Jumanji: Bienvenidos a la jungla». 23:45 Cine. «Vacaciones».

LA2 13:55 Rico rico. 14:50 Las rutas Capone. 15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 18:05 El escarabajo verde. 18:35 Atención obras. 19.05 El Paraíso de las Señoras. 20:30 Días de cine. 21:30 Plano general. 22.00 Historia de nuestro cine. «Remake». 23:35 Historia de nuestro cine: coloquio. 00.00 Historia de nuestro cine. «Así como habían sido».

TELEMADRID

17:35 Madrid directo.

21:15 Telenoticias.

21:50 Deportes.

22:00 El tiempo.

Las Ventas.

22:05 El show de Bertín.

Celebrity.

# TRECE

Grandes éxitos.

15.30 Cine de sobremesa. 17.10 Sesión doble. «El predicador y el forajido». «Contra todo riesgo». 18.50 Western, «Furia en el 19:00 Toros San Isidro desde valle». 20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día. 21:40 El tiempo en Trece. 21:50 Classics presentación. 22.00 Cine Classics. «El tren». 00:30 Classics tertulia. 00:00 Atrápame si puedes 01:15 Cine. «Llanura roja».

### LA SEXTA 06:30 Remescar, cosmética al instante. 07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras. 14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición. Con Helena Resano. **15:15** Jugones. 15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina Pardo. 20:00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón. 21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar Rincón. 21:30 La Sexta Columna. Elecciones Europeas: de extrema importancia: Europa se juega su futuro el domingo 9 de junio de

# MOVISTAR PLUS+

22.30 Equipo de investigación.

Turismofobia.

2024.

03:00 Pokerstars.

18.02 Día D: en primera persona. 19:33 La creación de Hamás. 20:30 InfoDeportePlus+. 21:00 Ilustres ignorantes. 21:30 El consultorio de Berto. 22:00 Cine. «Un mal día lo tiene cualquiera». 23:20 Tras las huellas de

Mbappé.

00.20 Segunda muerte.

10:00 El príncipe de Bel Air. 12:40 Los Simpson. 16:00 The Big Bang Theory. 18:30 El joven Sheldon. 22:00 Cine. «Grupo salvaje». 00:30 Cine, «El Cóndor». 02:30 Pokerstars en vivo. 03:00 The Game Show. 03:45 Minutos musicales. 06:00 Mutant busters.

07.00 Neox Kidz.

NEOX

### NOVA

10:45 Caso abierto.

14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15:00 Esposa joven. 16:20 El zorro, la espada y la 17:25 A que no me dejas.

19:30 Corazón guerrero. 21:45 La presa.

23:55 La hija del embajador. 02:15 VIP casino.

MEGA 10:00 Crímenes imperfectos. 14:30 Mountain men. 16:30 Vida bajo cero. 19:00 Cazatesoros.

21:30 ¿Quién da más? 02:30 Jokerbet: ¡damos juego! 03:10 Ventaprime. 03:55 Crímenes imperfectos.

# STAR CHANNEL

09:29 Estación 19. 10:24 Bones. 11.18 CSI: Vegas. 15:53 Cine. «Bad Boys for Life». 17:54 Cine. «Nadie». 19:22 CSI Las Vegas. 20.16 CSI: Vegas. 22:06 Ley y orden. «Negro y azul». 23:00 Cine. «Bad Boys for Life». 00.00 CSI: Vegas.

### **CUATRO**

07.30 ¡Toma salami!

08:00 Planeta Calleja.

09.30 Alerta Cobra. 11:30 En boca de todos. 14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro. 15:10 El tiempo. 15:30 Todo es mentira. 18:30 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro. 20:40 ElDesmarque Cuatro. 20:55 El tiempo. 21.05 First Dates 22:15 The Acolyte. 23.05 El blockbuster. «Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza». 01:45 The Game Show.

### **TELECINCO**

08:55 La mirada crítica. 10:30 Vamos a ver. 15:00 Informativos Telecinco. 15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo. 15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco. 21:35 ElDesmarque Telecinco. 21:45 El tiempo. 22:00 ¡De viernes! 02:00 Casino Gran Madrid

# WARNER TV

Online Show.

07:08 Robot Chicken. 07:20 Miracle Workers. 07.41 Friends. 11.57 The Big Bang Theory. 16:28 Cine. «Joker». 18:27 Cine. «Eternal». 20.14 El joven Sheldon. 22:05 Cine. «American Pie: El reencuentro». 23.54 El joven Sheldon. 00:46 Cine. «The Mechanic».



# Domingo 16 de junio (Fuera de abono)

Corrida In Memoriam de Antoñete  $\otimes$ 

6 toros de Jandilla-Vegahermosa

J. Mª MANZANARES TALAVANTE PACO UREÑA





viernes, 7 de junio de 2024

odo el mundo se pregunta qué efecto tendrá Begoña Gómez en el resultado de las elecciones del próximo domingo. Unos piensan que beneficiará al PP y otros al PSOE. Lo que menosimporta es la verdad, el procedimiento judicial y los aspectos éticos. El grado de polarización de la política española es impresionante sin que exista un atisbo para plantear, al margen de la investigación, qué actividad puede desarrollar la pareja de una persona que ocupa un cargo público. La izquierda política y mediática considera que Sánchez y su mujer no son merecedores de ningún tipo de crítica o cuestionamiento. Por tanto, en el caso de aceptarse este planteamiento parece razonable que las parejas de los miembros de los gobiernos nacional, autonómicos y municipales tengan barra libre para crear cátedras de investigación, por ejemplo, y pedir aportaciones económicas a cualquier empresa sin importar que tenga vinculaciones con la administración. En este sentido, podrán participar en la financiación, además, empresas y fundaciones del sector público. Esta habilitación habrá que trasladarla, también, ampliada a las parejas de los

Sin Perdón

# Las elecciones y el efecto Begoña Gómez



Francisco Marhuenda

«Sánchez utiliza el procedimiento judicial en su beneficio para polarizar las elecciones» miembros de los órganos legislativos y judiciales.

Las parejas de los integrantes de la judicatura o la fiscalía podrán crear cátedras universitarias que sean financiadas sin importar el origen de los fondos siempre que no sea ilícito. Esto mismo podemos aplicar a la cúpula de la agencia tributaria. La aplicación de esta nueva doctrina hace que nunca concurra ningún conflicto de intereses. Su espíritu se ajusta muy bien a lo que ha sucedido siempre con el peronismo y otras expresiones de la izquierda populista iberoamericana. Frente a este planteamiento está la posición de limitar, implícita o explícitamente, las actividades que se pueden desarrollar cuando tu pareja es miembro de un gobierno como sucede en las democracias más transparentes. No imagino a un presidente de Estados Unidos que tenga a la primera dama realizando actividades similares a las de Begoña Gómez. En el caso de que los sanchistas conozcan algún caso en derecho comparado asumiré que me he equivocado. Lo que hemos podido comprobar es que Sánchez utiliza el procedimiento judicial en su beneficio para polarizar las elecciones y atacar a sus bestias negras que son la oposición, los jueces y los medios de comunicación.



lberto Núñez Feijóo tiene pocas probabilidades de que en una moción de censura grupos de centro derecha como PNV o Junts le apoyen para que se alce con la presidencia del Gobierno. Conviene poner los pies sobre la realidad. La moción de censura, sin embargo, no es un disparate. Aún más, tal vez sea la fórmula más adecuada para descabalgar a un Pedro Sánchez dispuesto a consumar la legislatura por todos los medios.

Pero la clave para que una moción de censura prospere en el actual Congreso de los Diputados exige que Feijóo renuncie a ser el presidente. Lo que puede sumar los votos de PP, Vox, Podemos, Coalición Canaria y Junts no es el carisma de Núñez Feijóo sino la convocatoria de elecciones generales. Eso significa que la moción de censura debería estar encabezada por un juez independiente o un sindicalista de alto voltaje como Nicolás Redondo Terreros, con un solo punto en el programa: la convocatoria inmediata de elecciones generales, dentro de los plazos que establece la ley.

En enero pasado, la votación conjunta de PP, Vox;y Podemos! liquidó con 176 escaños uno de los tres decretos que Canela fina

# La moción de censura



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«La moción de censura es posible, pero con un presidente independiente y un solo punto en su programa: la convocatoria inmediata de elecciones generales» propuso el Gobierno sanchista. En una moción de censura, Pablo Iglesias jamás hubiera apoyado a Feijóo, pero sí una fórmula en la que el voto mayoritario se centrara en una cuestión concreta. Por unas u otras razones, tanto el Partido Popular como Junts, tanto Vox como Podemos, tanto el PNV como Coalición Canaria pueden coincidir en que, para evadirse de la parálisis sanchista, lo mejor es la convocatoria de elecciones generales y que el pueblo decida. Entonces, sí, entonces la moción de censura, con un juez independiente como presidente del Gobierno, resultaría viable. Si esta idea no penetra en el entorno «agradaor» de Núñez Feijóo, resultaría complicado el éxito. Con el líder popular encabezando la moción como presidente del Gobierno, las probabilidades quedarían muy reducidas.

En todo caso, esa es la vía. Si Pedro Sánchez, tras las elecciones europeas mantiene la inmovilidad política del actual Congreso y se niega a convocar elecciones generales el próximo otoño, entonces la fórmula constitucional razonable sería someterle a una moción de censura con un presidente independiente y un solo punto en su programa: la convocatoria de esas elecciones generales.

Teléf.: 954.36.77.00.\*